

La Voz de Galicia

EDICIÓN DE SANTIAGO

1,50 EUROS

DEPÓSITO LEGAL C-2684-2003 Hoy Santiago 30°/13°



Manana 32°/13°



Pasado 29°/14°



NÚMERO 47.74 AÑO CXLII

LUNES 22 DE JULIO DEL 2024

# BIDEN RENUNCIA

El presidente estadounidense dice en una carta que no será candidato y que lo hace en interés de su partido y su país

Afirma que dará más explicaciones sobre su decisión esta semana

Pide el voto demócrata para su vicepresidenta, Kamala Harris Los Clinton apoyan a Harris y Obama pide unas primarias 224 TRANSPORTES 8

## Los nuevos trenes de bajo coste Avlo llegan a Galicia hoy

El tren de bajo coste Avlo, de Renfe, se estrenará hoy en la línea entre Galicia y Madrid. Hasta el 30 de septiembre constará unos 7 euros y tendrá dos frecuencias diarias.

### EL TIEMPO L7

### Alerta por altas temperaturas en la mitad sur de Galicia

### AL SOL



- •Galicia en fiestas: del Atlantic Fest a las carrilanas de Esteiro
- Luis Zahera: «De 58 anos que teño, levo 50 veraneando na Illa de Arousa

### LA VOZ DE SANTIAGO

La campaña de buenas prácticas turísticas controlará la intensidad del ruido en la calle 11



Praterías transformouse nunha pista de baile co desfile, e A Quintana mudou en pasarela de moda co concurso de traxes. xoán a. soler

# Santiago loce con orgullo roupas de gala e de cotío no Día do Traxe 2,2



CULTURA 31

Fallece en Ferrol Julia Uceda, una de las grandes voces de la poesía española

### ESPAÑA 5

Financiación e infraestructuras generan las principales tensiones entre Xunta y Gobierno CICLISMO 3

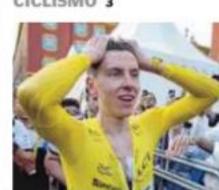

Pogacar hace otra exhibición y gana el Tour por tercera vez SOCIEDAD 22

### El cambio climático endulza las frutas y reduce la vitamina C de las verduras

«O tempo anda descolocado», dicen los agricultores. Hay variaciones en el ritmo de las cosechas y en la composición de los alimentos: menos vitamina C, cambios de color o más azúcar en la fruta, por ejemplo, las uvas.

# El presidente Joe Biden deja vacante el trono demócrata a cuatro meses de las elecciones

En su misiva de despedida brindó su «apoyo completo» a su vicepresidenta, Kamala Harris

MIGUEL PALACIO

NUEVA YORK / E. LA VOZ

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer que no seguirá en la carrera presidencial. El mandatario, que se ha enfrentado a una creciente oposición en las últimas semanas, decidió poner fin a su campaña con una carta dirigida a los ciudadanos que publicó en X. Minutos después de su anuncio brindó su «apoyo completo» a su vicepresidenta, Kamala Harris, como posible relevo.

«Creo que es en el mejor interés de mi partido y del país que me retire v me concentre en cumplir con mis deberes como presidente durante lo que queda de mi mandato», escribió Biden, Así se convierte en un gobernante de mandato único y apuesta por blindar su legado.

En los últimos días se había extendido la creencia entre los demócratas de que la candidatura de Biden podía terminar dañando las opciones de los progresistas en el Congreso, lo que, de haberse traducido en ganancias republicanas, habría permitido al partido de Donald Trump revertir las políticas de Biden con facilidad.

En la misiva, afirmó que su presidencia deja un país «que nunca ha estado mejor posicionado para liderar de lo que lo está hoy».

Biden dijo que su mandato constituyó el mayor honor de su vida, y agradeció a los estadounidenses que hayan depositado sidencia.

La decisión de Biden llegó después de tres semanas en las que sus posibilidades electorales y el apoyo de su partido se han degradado por la percepción negativa que provocó su participación en el debate del 27 de junio. A raíz de ese hecho, varios miembros del liderazgo demócrata y algunas de las grandes figuras del partido habían maniobrado entre bambalinas para empujar a Biden hacia la renuncia. Unos esfuerzos que han encontrado eco entre los legisladores demócratas y que, finalmente, surtieron efecto.

### Tomó la decisión en secreto

El mandatario tomó la decisión en secreto y una parte importante de su campaña no recibió la noticia hasta que la hizo pública en X. Ayer por la mañana, miembros de la campaña habían reafirmado la intención de Biden de mantenerse en la competición. «Lo hemos descubierto por el tuit», afirmó una fuente al medio Politico.

El inquilino de la Casa Blanca anunció su retirada en plena campaña, a poco más de cuatro meses de las elecciones. Un período en el que su partido tendrá que elegir un nuevo candidato que encabece el tique presidencial y sobre el que, de momento, no hay un consenso amplio dentro del Partido Demócrata.

Además, el calendario fija la convención nacional de la formación el 19 de agosto en Chicasu fe y su confianza en su pre- go, por lo que la organización dis-



Joe Biden, en el despacho oval de la Casa Blanca. ERIN SCHAFF

pone de menos de un mes para organizar y ejecutar la selección de un nuevo candidato si quiere que la nominación oficial se produzca durante el gran encuentro.

En su carta, Biden anunció que ofrecerá más detalles durante esta semana y que se dirigirá al país

### El texto íntegro de la carta

Mis queridos americanos,

En los últimos tres años y medio hemos hecho grandes progresos como nación.

Hoy Estados Unidos tiene la economía más fuerte del mundo. Hemos hecho inversiones históricas para reconstruir la nación, reducir los costes de los medicamentos con receta para las personas mayores, expandir la atención sanitaria asequible para un número récord de estadounidenses. Hemos proporcionado la atención crítica que necesitan un millón de veteranos expuestos a sustancias tóxicas. Hemos aprobado la primera ley de seguridad de armas en 30 años. Hemos nombrado a la primera mujer afroamericana para el Tribunal Supremo. Y hemos aprobado la legislación climática más importante de la historia. Estados Unidos nunca ha estado mejor posicionado que hoy para ejercer su liderazgo.

Sé que nada de esto podría haberse hecho sin vosotros, el pueblo estadounidense. Juntos hemos superado una pandemia única en un siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Hemos protegido y preservado nuestra democracia. Y hemos revitalizado y reforzado nuestras alianzas en todo el mundo.

> Ha sido el mayor honor de mi vida servirles como su presidente. Y, aunque

mi intención había sido presentarme a la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que dimita y me centre únicamente en cumplir mis obligaciones como presidente durante el resto de mi mandato.

A finales de esta semana hablaré a la nación para darle más detalles sobre mi decisión.

Por ahora, permítanme expresar mi más profunda gratitud a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido. Quiero dar las gracias a la vicepresidenta, Kamala Harris, por ser una colaboradora extraordinaria en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que ha depositado en mí.

Hoy creo lo que siempre he creído: que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer cuando lo hacemos juntos. Solo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América.

# Fin a medio siglo en la política de EE.UU.

### M. P. NUEVA YORK / E. LA VOZ

El anuncio de la retirada de la candidatura de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, inaugura el final de una carrera política de más de medio siglo. Un periplo que comenzó en 1970 con un escaño en el Consejo del Condado de New Castle. Biden, entonces con 27 años, estaba recién graduado en Derecho por la Escuela de Derecho de Siracusa, en el estado de Nueva York.

Nacido en la localidad de Scranton, estado de Pensilvania, en el seno de una familia de origen irlandés y de profunda fe católica, Biden se dirigió inicialmente hacia una carrera dentro del mundo de la abogacía. Un sector en el que trabajó desde 1968 hasta 1971, cuando se incorporó al Consejo del Condado de New Castle.

El paso de Biden por la políti-

ca local fue igual de efímero que su paso por la abogacía, y en 1972 dio el salto a la nacional presentándose a las elecciones contra el senador republicano por Delaware, Caleb Boggs. Biden se postuló como demócrata v se impuso a su rival, en parte, por el contraste de sus 33 años con los 68 del republicano.

Pero la vida de Joe Biden no solo ha estado marcada por una intensa vocación de servicio público, sino también por una casi constante presencia de tragedias familiares. La primera esposa del presidente, Neilia Hunter Biden, falleció en un accidente de coche en 1972, mes y medio después de que su esposo fuese elegido como senador. En el accidente, en el que los dos hijos varones del matrimonio Hunter y Beau sufrieron heridas menores, también falleció la hija de un año de edad de los Biden. Un suceso que tuvo un profundo impacto en él y del que el demócrata afirma que solo se recuperó tras conocer a la que sería su segunda esposa, Iill.

### Experto en relaciones exteriores

A lo largo de su trayectoria, Biden gravitó hacia los temas más relacionados con la política exterior del país. Como senador, se incorporó al Comité de Relaciones Exteriores del Senado en 1975 y llegó a presidir el órgano durante doce años. Una experiencia que lo llevó a tener una amplia formación en relaciones internacionales. Todo esto, unido a su etapa como vicepresidente de Barack Obama, propició que el demócrata tratase con frecuencia con otros líderes mundiales, como el actual presidente de China, Xi Jinping, que ostentó una posición homóloga a la de Biden durante toda su vicepresidencia.

La decisión de Biden de presentarse a las elecciones del 2020 llegó ante el temor de los demócratas a una segunda presidencia de Trump. Anteriormente, el todavía inquilino de la Casa Blanca había emprendido dos intentonas en 1987 y el 2007, que resultaron fallidas. La segunda se saldó con su incorporación al tique presidencial de Obama como segundo.

Lo que resta del 2024 se verá al veterano demócrata poner el broche final a su dilatada carrera política. Carrera cuyo último episodio se empieza a escribir en estos momentos comenzando, como dice Biden en su carta de renuncia, por un presidente de Estados Unidos que antepone los intereses de su partido y su país a los suyos propios.

# Kamala Harris, la pionera que deberá convencer a su partido antes de medirse a Trump

Exfiscala y exsenadora, de lograr el respaldo suficiente aspiraría a convertirse en la primera mujer inquilina de la Casa Blanca

C. PERALTA

REDACCIÓN / LA VOZ

Veintisiete minutos pueden dar para mucho. Es la diferencia de tiempo entra el anuncio de la renuncia de Joe Biden y una segunda publicación en la que despejaba de un plumazo muchos titulares: «Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año». La decisión del presidente de EE.UU. busca una transición tranquila en el liderazgo demócrata. El apellido Harris acompañó al de Biden en numerosos carteles. Según The New York Times, el mandatario se garantiza que los 91 millones de dólares (83,6 en euros) disponibles -a finales de mayo - gracias a las campañas de donación puedan ser utilizados sin trámites complejos por su número dos, si esta logra la nominación.

Kamala Harris y Joe Biden cierran su particular y paradójico círculo. La hoy vicepresidenta se postuló a la nominación en el 2019, cuando ejercía de senadora. Pero en esas primarias demócratas se impuso Biden, que no dudó en incluir a Harris en su nómina como vicepresidenta. Ahora, el mismo que la derrotó apuesta por ella para que sea la inquilina en la Casa Blanca.

Kamala Harris está acostumbrada a romper barreras: fue la primera mujer en ser fiscala de California y posteriormente vicepresidenta de Estados Unidos. En su mandato, todavía vigente, rompió otra estadística. Los vicepresidentes son a la vez presidentes del Senado y, en caso de empate, su voto es diferencial. Pues en ningún otro mandato se requirió tanto de esta potestad para sacar adelante medidas. Harris lo hizo en 32 ocasiones.

«Me siento honrada de contar con el respaldo del presidente y mi intención es ganar esta nominación», declaró la vicepresidenta una vez que se hizo oficial la renuncia de Biden. Tiene la posibilidad de volver a hacer historia. Si finalmente consigue ser la aspirante demócrata a la Casa Blanca, sería la primera presidenta de los Estados Unidos en caso de ganar. Hillary Clinton, que se impuso en las primarias del 2016, ha sido hasta ahora la única mujer nominada. Casi una década después, Harris tiene su bendición. «Tenemos el honor de sumarnos al presidente en el respaldo a la vicepresidenta Harris y haremos lo que podamos para apoyarla», manifestaron tanto la excandidata como el expresidente Bill Clinton.

### Por detrás en las encuestas

La renuncia de Biden, oficializada ayer domingo, llevaba semanas en la mente de demócratas y republicanos. Y el nombre de Kamala Harris también. Los resultados de las últimas encuestas siembran dudas sobre su nominación. En la mayoría de las principales supera los porcentajes de Biden, pero sigue lejos de las cifras de Donald Trump.

El magnate aseguró que será incluso más sencillo ganar a Harris que al actual presidente de Estados Unidos. Ambos, el republicano y la posible nominada demócrata, se han cruzado reproches en esta carrera electoral. «No puedes afirmar que defiendes la unidad si estás impulsando una agenda que priva a grupos enteros de estadounidenses de libertades básicas», afirmó este mismo jueves sobre él. Ahora, si consigue la nominación, tendrá la difícil tarea de hacer olvidar el debate de Biden contra Trump del 27 de junio. Harris fue fiscala de distrito de San Francisco durante siete años y otros cinco ejerció como fiscala general de California. Su experiencia se antoja crucial para poner contra las cuerdas el discurso populista de Donald Trump, y más cuando el magnate ha estado acorralado por varios procesos judiciales.

También deberá lidiar con el silencio en el seno demócrata de varios altos cargos del partido. Ni el portavoz de la formación en el Senado, Chuck Schumer, ni su homólogo en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y tampoco la exspeaker demócrata Nancy Pelosi han hecho alusión a la vicepresidenta en sus reacciones a la renuncia de Biden. El tiempo corre. La Convención Nacional Demócrata se reúne dentro de menos de un mes, el 19 de agosto, en Chicago.



El presidente, Joe Biden, junto a su número dos, Kamala Harris. E. PRESS

### Apuntalar el Medio Oeste podría influir en el candidato

REDACCIÓN / LA VOZ

Más allá de Kamala Harris, son varios los nombres que podrían entrar en la carrera para sustituir a Joe Biden como candidato. Los delegados tendrán que hilar fino porque son muchos los cabos que tienen que atar para ganar puntos sobre un Trump con cierta ventaja en las encuestas. Mantener el control en los del Medio Oeste es uno de esos cabos que han de apuntalar, sobre todo después de que estados azules como Wisconsin, Míchigan y Pensilvania hayan perdido poder tras la redistribución de distritos del 2020. Precisamente las fisuras en ese cinturón ubicado en el entorno de los Grandes Lagos fueron las que dieron la victoria a Trump en el 2016. De ahí que el nombre de la gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, sea uno de los que suenan en esta vertiginosa carrera de corta distancia. Su ventaja es que cuenta con un perfil reconocido a nivel nacional.

Más que el de su homólogo de

Pensilvania, Josh Shapiro, pese a que este pasó por la Fiscalía General del Estado. Su ventaja es que hasta es bien visto por tres de cada diez partidarios de Trump, según la encuesta publicada por *The Philadelphia Inquirer*. Aunque al hablar de aspiraciones presidenciales también habría que mencionar al secretario de Transporte, Pete Buttigieg. E incluso hay quien cree que el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, podría financiarse su propia campaña.

Abandonando el Medio Oeste, otro de los nombres barajados es el del gobernador de California, Gavin Newsom. Sobre todo después de que se haya enfrentado a sus homólogos de estados republicanos como Arkansas, Florida o Texas. Pero hay un factor que podría jugar en su contra y que los delegados no pasan por alto. Es su paso por la alcaldía de San Francisco, una de las urbes donde más ha crecido la delincuencia. Eso podría ser una baza para los republicanos.

### El mundo entre líneas - Miguel-Anxo Murado

## Seguramente necesario, pero feo

Finalmente, la presión ha surtido efecto. Porque, si bien el domingo se apilaban los mensajes de agradecimiento a Joe Biden por «su generosa

decisión» de abandonar la carrera presidencial, la verdad es que esa decisión ni ha sido suya ni producto de la generosidad, sino más bien de una intensa campaña de acoso y derribo. Tan intensa que en algún momento parecía dirigida más a un rival que a un líder del propio partido. Biden tuvo que saber que todo se había acabado cuando el viernes se filtró que los donantes demócratas amenazaban con cerrar el grifo del dinero si no se le apartaba de una vez. Y, aun así, el presidente ha seguido resistiéndose tozudamente has-

ta el último momento, revolviéndose como Julio César entre los puñales de los que eran sus amigos y colaboradores. El no de Biden, de hecho, ha sido tan sonoro que una de las dificultades a las que se enfrentan ahora los demócratas es redefinir este sacrificio ritual para convertirlo en una transición ordenada, en la simple salida de una suplente a pocos minutos del final de encuentro con un gol en contra. De nuevo esto depende en gran medida del propio Biden. En la rueda de prensa que ha anunciado para esta semana, y en la que explicará su decisión, tendrá que esforzarse para que lo que en otras circunstancias se habría denunciado como un caso clamoroso de edadismo parezca algo tan natural como un relevo de una prueba olímpica; para que lo que es sin duda un servicio al partido parez-

ca también un servicio al país.

Entre los demócratas es evidente el alivio, incluso el entusiasmo, porque habían llegado a la conclusión de que con Biden se dirigían a una derrota segura. Muy probablemente sea cierto, pero este cambio de caballos a media carrera no deja de ser un salto en el vacío que tanto puede dar la vuelta a la campaña como terminar en un desastre aún mayor que el que pretenden evitar. Las primeras encuestas de opinión nos darán alguna indicación de si la jugada ha sido acertada o no, pero ya se puede certificar que es temeraria. Más que ante una estrategia política, estamos ante un experimento. En cuanto a Kamala Harris, todos aceptan que se trata de la candidata más lógica, aunque no necesariamente la más idónea. Sea como fuere, ante ella se presenta ahora una

gran oportunidad: la de presentar como fresco y novedoso lo que ha nacido de la improvisación. Comparada con Trump, Harris es poco conocida, pero hay estrategas demócratas que creen que esto podría ser una ventaja. Hay quien piensa que su perfil bajo como vicepresidenta en estos cuatro años la perjudica, pero también hay quien piensa que, precisamente, la beneficia. Lo mismo sucede con su indefinición ideológica, que la desdibuja, pero que permite a los fontaneros del partido construirle un mensaje cortado a la medida para enfrentarse a Trump. En todo caso, hay algo en lo que, sin duda, Harris ya parte con ventaja. En el fondo, el activo principal de cualquier candidato que se enfrenta a Donald Trump es no ser Donald Trump. Esa condición, al menos, la cumple sobradamente Kamala Harris.

### Pedro Sánchez: «Es un gran gesto de un gran presidente»

REDACCIÓN / LA VOZ

Las reacciones a la decisión de Joe Biden no se hicieron esperar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elogió en un mensaje lanzado en la red social X su «valiente y digna decisión», que calificó como un «gran gesto de un gran presidente». Y destacó entre los logros de su mandato el haber superado la crisis económica derivada de la pandemia o el asalto al Capitolio. Por no hablar de su respaldo a Ucrania contra la invasión rusa.

Algo parecido manifestó el canciller alemán, Olaf Scholz, en la misma red: «Mi amigo Joe Biden ha conseguido mucho: para su país, para Europa, para el mundo. Gracias a él, la cooperación trasatlántica es estrecha, la OTAN es fuerte y Estados Unidos es un socio bueno y fiable para nosotros. Su decisión de no volver a presentarse merece un reconocimiento». Y desde Israel, su presidente, Isaac Herzog, le agradeció que sea un «verdadero aliado del pueblo judío».

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también lanzó un mensaje a través de la red del canal Telegram Shot: «La prioridad para nosotros es lograr los objetivos de la operación militar especial —escribió en referencia a Ucrania—. Para las elecciones [en Estados Unidos] aún quedan cuatro meses, lo que es un plazo grande en el que muchas cosas pueden cambiar».

# Trump despide a Biden acusándolo de ganar la presidencia con mentiras

Dice del demócrata que es «un riesgo para la seguridad nacional»

MIGUEL PALACIO

NUEVA YORK / E. LA VOZ

Donald Trump, candidato a la presidencia de Estados Unidos, reaccionó ayer al anuncio de la retirada de su rival, el demócrata Joe Biden, presidente del país, de la carrera por la Casa Blanca. El republicano, recién coronado como líder indiscutible del movimiento conservador de Estados Unidos, anticipaba una competición facilitada por los constantes deslices de un Biden muy veterano, y finalmente tendrá que enfrentarse a un candidato sin esa debilidad.

En una conversación con la CNN minutos después de que se hiciese pública la retirada de Biden, Trump afirmó que el demócrata se va «como el peor presidente de la historia» del país. Unas declaraciones en las que el magnate neoyorquino ahondaba aún más con una publicación en la red social de su propiedad. Biden «no estaba en condiciones de presentarse para ser presidente», escribió. El expresidente afirmó, además, y sin evidencia alguna, que Biden se hizo con la Casa Blanca gracias a «mentiras, a bulos y a que no abandonó su sótano».

En el momento de la renuncia de Biden las encuestas auguraban una victoria de Trump gracias a su dominio en los estados bisagra. Unos pronósticos que pasan ahora a ser papel mo-



Donald Trump en un acto electoral en Míchigan. TOM BRENNER REUTERS

jado ante la entrada de un nuevo candidato en la carrera. Según las encuestas, otros candidatos demócratas, como la vicepresidenta, Kamala Harris, parten con mejores opciones de derrotar a Trump. Una noción que no es del todo consistente de unos sondeos a otros.

Según la última encuesta de la CBS y YouGov, Harris sacaría dos puntos porcentuales a Biden al enfrentarse a Trump. Según la de The Economist y YouGov, sin embargo, la vicepresidenta obtendría hoy un 2 % menos de votos que su jefe frente al millonario neoyorquino.

### Anuncios críticos contra Harris

La campaña de Trump, ante la posible retirada del máximo mandatario de Estados Unidos de la competición, ya había comenzado a diseminar anuncios críticos con Harris, en previsión de que la política californiana termine recogiendo el testigo de Biden. En la conversación con la CNN posterior al anuncio del actual presidente, el candidato republicano afirmó que cree que Harris será una candidata más fácil de derrotar que Biden.

Además, la campaña de Trump, a través de sus asesores Chris LaCivita y Susie Wiles, hizo público un comunicado en el que afirmaba que Biden debería dimitir por ser un «riesgo para la seguridad nacional con un grave deterioro cognitivo» y en el que calificaba a la segunda del presidente de «habilitadora en jefe».

### Recurrirá a la vía judicial

Ante los últimos acontecimientos, los republicanos anunciaron que tratarán de impedir la retirada de Biden de las papeletas electorales de varios estados por la vía judicial. El republicano de más rango en el Congreso, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, predecía ayer tras el anuncio de Biden que los demócratas podrían enfrentarse a obstáculos legales a la hora de sustituir al candidato, elegido a través de un proceso de primarias. «[Los demócratas] tienen problemas reales. Cada estado tiene su propio sistema electoral», declaró a la CNN, para terminar afirmando que en algunos estados la sustitución del candidato en las papeletas «es un verdadero problema».

## Los escenarios posibles en esta carrera contra reloj hasta las elecciones

S. A. REDACCIÓN / LA VOZ

Aunque era evidente para gran parte de los demócratas que la renuncia de Joe Biden como candidato a las elecciones es la única salida posible a la hora de tener opciones para quedarse en la Casa Blanca, lo cierto es que se abren numerosos interrogantes y varios escenarios posibles. Además se avecinan turbulencias dentro del partido en los próximos 30 días, que, seguro, serán frenéticos.

El primer escenario y el más sencillo es que el partido aúne fuerzas en torno a la vicepresidenta, Kamala Harris. Es muy conocida por los demócratas y además cuenta con la experiencia de haber dirigido una campaña nacional. También podría hacerse cargo del aparato y de la cuenta bancaria de la campaña de Biden-Harris, que el pasado 30 de mayo contaba con 83 millones de euros. Se-

gún The New York Times, si ella es la candidata, ese dinero es suyo. Además, si la apoyan mayoritariamente los delegados, quedaría asignada por votación virtual que podría anularse— o en la convención nacional demócrata, que se celebrará del 19 al 22 de agosto en Chicago.

Pero en Estados Unidos nunca sucede lo que el resto del mundo espera que pase. Además, ningún presidente se ha retirado de la carrera electoral tan tarde en la historia del país y una vez que el partido ya había planeado realizar una votación virtual antes del 7 de agosto, lo que deja poco tiempo para reunir apoyos.

### Más allá de Kamala Harris

También puede suceder que otro aspirante logre el apoyo mayoritario de los delegados antes de dicha convención. Por lo que también podría ser refrendado en ella. En el supuesto de que no haya ningún delegado con un respaldo mayoritario, se llevaría a cabo una convención abierta -- ya ha habido voces que la apoyan-, algo que no sucede desde 1968. Una opción que obligaría a los que se postulen a buscar el apoyo de delegados individuales. Pero es una alternativa que muchos quieren evitar intentando consolidar el apoyo a una persona antes de la convención. Además, es probable que la mayoría respalden al candidato preferido del partido.

Pero esta no es la única carrera que tendrá que afrontar la persona que reciba el apoyo del partido, pues tendrá poco más de 75 días para convencer a los votantes y medirse con un Donald Trump que, tras los acontecimientos de las últimas semanas, es difícil que no se vea ya vencedor.

# Obama no apoya a Harris y pide que se celebren primarias

REDACCIÓN / LA VOZ

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama no tardó en reaccionar a la noticia del abandono de Joe Biden, que fue su vicepresidente durante sus años de mandato.

A través de un comunicado, elogió a Biden: «Ha sido uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos, además de un gran amigo y compañero para mí. Nos alejó de los cuatro años de caos, falsedad y división que habían caracterizado la Administración de Trump». «A través de sus políticas y su ejemplo, nos ha recordado quiénes somos en nuestro mejor momento: un país comprometido con valores tradicionales como la confianza y la honestidad, la amabilidad y el trabajo duro; un país que cree en la democracia, el Estado de derecho y la rendición de cuentas; un país que insiste en que todos, sin importar quiénes sean,

tienen voz», expuso. Unas palabras que contrastan con las informaciones de que llegó a dudar de Biden en privado.

Obama dejó claro que no respalda a Kamala Harris. Y es que pide unas primarias para que el Partido Demócrata elija a su nuevo candidato: «En los próximos días navegaremos por aguas desconocidas, pero tengo una confianza extraordinaria en que los líderes de nuestro partido serán capaces de crear un proceso del que surja un candidato sobresaliente». «Creo que la visión de Biden de una América generosa, próspera y unida que brinde oportunidades para todos se exhibirá plenamente en la convención demócrata de agosto, y espero que todos y cada uno de nosotros estemos preparados para llevar ese mensaje de esperanza y progreso hacia noviembre y más allá», añadió el expresidente.

# Una decena de frentes tensionan la relación de la Xunta con el Gobierno

La financiación y las infraestructuras son los asuntos principales

### MARIO BERAMENDI

SANTIAGO / LA VOZ

Las relaciones de la Xunta del PP presidida por Alfonso Rueda y el Ejecutivo central del PSOE liderado por Pedro Sánchez no pasan por su mejor momento. Más allá del enrarecido clima político por la cuestión catalana y de los desencuentros que obedecen al tacticismo de los partidos (el tono de las demandas tiende a rebajarse cuando gobiernan en Madrid los del mismo color), lo cierto es que Galicia tiene apuntada desde hace tiempo una larga lista de asuntos pendientes. Y algunos son más urgentes que otros. He aquí los principales.

### FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Negociación multilateral. Sin apenas avances en la reforma de un modelo obsoleto (que data del 2009), Galicia advierte que la negociación bilateral emprendida por el Gobierno central y Cataluña para un acuerdo de financiación singular puede poner en riesgo los mecanismos de solidaridad del sistema. La Xunta reclama que el futuro sistema valore más los sobrecostes que representan la dispersión poblacional y el envejecimiento a la hora de prestar servicios públicos. Una mayor participación en los ingresos del Estado supondría también una mejora en la financiación de los ayuntamientos, que están asumiendo gastos de dependencia con el servicio de ayuda al hogar.

### COMPETENCIAS

### La transferencia de la AP-9.

Galicia reclama la convocatoria urgente de la Comisión Mixta de Transferencias (órgano del que forman parte el Estado y la comunidad). La prioridad es el traspaso de la titularidad de la AP-9, que se lleva reclamando desde hace 15 años para dar una respuesta más ágil a las necesidades de los gallegos. También se reclama la gestión del dominio público marítimo-terrestre, después de que el pasado 23 de abril del 2024 el Tribunal Constitucional avalara por unanimidad la ley del litoral, dando la razón a la Xunta sobre sus plenas competencias sobre el asunto.

### DEPENDENCIA

### Incumplimiento de la normativa. El Gobierno central continúa sin cumplir con la financiación del 50 % del coste de los servicios de atención a la dependencia que fija la normativa aprobada en tiempos de Zapatero. Galicia

asume el 70 % del gasto, frente



La transferencia de la autopista AP-9 es uno de los asuntos pendientes. ÁNGEL MANSO

al 30 % que cubre el Estado. La deuda acumulada con Galicia por la infrafinanciación supera los 2.500 millones de euros.

### MOVILIDAD

Frecuencias ferroviarias. Con la puesta en marcha de los trenes Avril el pasado 21 de mayo se produjeron multitud de incidencias. Galicia reclama que se resuelvan y que aumenten las frecuencias en el eje atlántico ante la fortísima demanda, y que recuperen todas las existentes antes de la pandemia. También se pide el refuerzo de la conexión con Madrid con, al menos, siete trenes Avril de rodadura desplazable, ahora que está previsto que el Avlo de bajo coste comience a operar hoy.

### INFRAESTRUCTURAS

Corredor atlántico. Galicia, Asturias y Castilla y León colaboran para impulsar el corredor atlántico noroeste para la modernización de su red ferroviaria mediante el aprovechamiento de los fondos comunitarios extraordinarios consignados para este fin. También es una oportunidad para impulsar el AVE transfronterizo Vigo-Oporto. En la reunión celebrada el pasado 27 de junio con el comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, se acordó la creación de un grupo de trabajo para avanzar en la concreción de obras, plazos e inversión del plan director. La Xunta no tiene todavía los datos.

### AYUDAS

Ingreso mínimo vital. En enero del 2002, el ministro José Luis
Escrivá prometió la transferencia a Galicia. Y hasta hoy. La conselleira de Política Social abordó esta cuestión con la ministra
de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones en una reunión
mantenida en Madrid el pasado II de junio. La Xunta demanda que se aplique un modelo de
transferencia idéntico al de las
comunidades forales.

### **ENCUENTRO PENDIENTE**

### La Moncloa sigue sin poner fecha a la reunión de Pedro Sánchez con Rueda

Hace ahora algo más de tres meses que Alfonso Rueda fue investido como nuevo presidente de la Xunta. Fue entonces cuando se tramitó oficialmente la petición de una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La Moncloa contestó favorablemente, pero sin concretar la fecha. Y así sigue. A principios de este mes de julio, el presidente gallego declaró que lleva semanas esperando a que se fijen el día y la hora de la reunión. Y anunció que la transferencia de la autopista AP-9 a Galicia y la gestión completa del litoral gallego serán los principales asuntos que llevará a ese encuentro, al que se ha sumado en las últimas semanas el debate sobre el futuro modelo de financiación.

### TRANSPORTE

Rutas de autobuses. Hace unos dos años, el Gobierno central hizo público el nuevo mapa concesional del transporte estatal de viajeros por carretera. La Xunta pide que se abandone por ser especialmente lesivo para los municipios de la zona rural. Afectaría a 23 concellos con más de 136.000 habitantes y 133 paradas, que quedarían aislados en las rutas estatales con la excusa de que el nuevo mapa concesional solo presta servicio de carácter interautonómico.

### JUSTICIA Y SEGURIDAD

Más juzgados y policías. Galicia demanda la creación de nuevas unidades judiciales (petición que comparte el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia) y que las siete grandes ciudades cuenten con juzgado especializado en violencia de género, como ya tienen Vigo y A Coruña. La Xunta también reclama a Interior más policías autonómicos para tratar de llegar a la cifra siempre esperada de 500 agentes.

### INMIGRANTES

### Polémica en vías de solución.

Gobierno central y Xunta han mantenido la pasada semana un pulso sobre las cifras de inmigrantes que vendrían este verano a Galicia para rebajar la presión migratoria sobre Canarias. La tensión inicial se ha rebajado después de que el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mantuviesen una conversación telefónica en la que se comprometieron a colaborar.

### La demanda para tener más médicos en el sistema, otra de las asignaturas pendientes

Galicia viene demandando de forma insistente al Gobierno que adopte medidas que permitan introducir más médicos en el sistema y paliar así el problema de la escasez de profesionales, especialmente en atención primaria, un déficit que sufren todas las comunidades. Una de las reclamaciones es que se cambie el sistema de elección de los mires; también que mude el proceso de acreditación de centros y plazas formativas, que se agilice la homologación de títulos extranjeros y que se permita a los médicos que quieran trabajar hasta los 72 años. El Ejecutivo central sí ha atendido la demanda de aprobar la especialidad de urgencias.

### INDUSTRIA

A vueltas con los PERTE. De los 33.566 millones de euros incluidos en los fondos adicionales previstos en la adenda al Plan de Recuperación, el Gobierno ha lanzado 17.001 millones y resuelto 10.571 a nivel nacional. Es un 31,50 % del total presupuestado. Además, un 50 % está aún sin convocar. Madrid se asignó la capacidad de gestionar el 100 % de los fondos industriales que recibe de la UE, lo que, según la Xunta, tiene graves consecuencias para las comunidades autónomas. Hay falta de encaje de los proyectos en las convocatorias publicadas y, por tanto, no están llegando los fondos al tejido industrial, especialmente - como en el caso de la automoción-a los proveedores locales. De los ocho PERTE industriales, Galicia es beneficiaria en ayudas en todos ellos por un importe total de 559,44 millones de euros, un 5.29 % del total resuelto.

### EDUCACIÓN

Muchos frentes abiertos. La lista de peticiones es amplia. Galicia lidera el acuerdo con comunidades que representan el 70 % del alumnado para una selectividad común que garantice la igualdad de oportunidades. En segundo lugar, la Xunta denuncia que la Ley de Ordenación del Sistema Universitario (LOSU) impone una serie de condiciones sin aportar los fondos correspondientes. Otro punto de discordia es la normativa estatal de FP, que ha suscitado las quejas de muchas comunidades por haberse aprobado a sus espaldas.

### MEDIO RURAL

La PAC. El plan estratégico del Gobierno, según la Xunta, no da respuesta a las necesidades ni a las condiciones específicas del campo en Galicia ni en la cornisa cantábrica.

# «Medicina es nuestro sueño y haremos todo lo que sea con tal de estar ahí»

Es el grado más deseado, y los alumnos buscan todas las opciones para acceder

CARMEN BAGO / S. C.

REDACCIÓN / LA VOZ

Medicina es la más deseada entre las carreras universitarias y los aspirantes intentan entrar por todas las vías posibles. Cuando no pueden acceder a la facultad local (o incluso de cualquier parte del país) pasan al siguiente nivel: buscando opciones diferentes para llegar al destino. El planteamiento es sencillo: a la profesión de médico se llega con una carrera de seis años, uno más de preparación del mir y cuatro o cinco años a mayores para la especialidad; es una carrera de fondo y como tal hay que planteársela. Irene Bou, que estudia ya cuarto en Santiago tras pasar por Medicina en Lérida y por Enfermería en Compostela, lo resume muy bien: «Es nuestro sueño y haremos todo lo que sea con tal de estar ahí». Para alcanzar su objetivo, estos son los caminos que pueden tomar:



Enfermería, clásico. La opción más conocida, y a la que recurren más estudiantes, es a través de Enfermería, preferentemente en Santiago. Uxía Quintela, estudiante de 3.º de Medicina que ha vivido en primera persona el cambio de carrera, aclara que «no existe ningún acceso especial, lo que se hace es repetir la selectividad». Cómo se hace. Hay que repetir la ABAU (normalmente, las materias voluntarias) mientras se



Imagen de archivo de alumnos de primero de Medicina en la facultad de Santiago. PACO RODRÍGUEZ

mería, especialmente las materias que se convalidan en Medicina. Lo complicado, según Quintela, es «compatibilizar la preparación de la selectividad con la carrera y conseguir subir la media en la ABAU»

Ventajas. Casi medio curso de asignaturas se convalidan entre las dos carreras, así que se entra en 1.º de Medicina, pero con varias materias aprobadas. En un par de años se puede alcanzar a los alumnos de la misma promoción si se quiere.

estudia primer curso de Enfer- Odontología. Como los planes que ya no lo es».

de estudio cambian, ahora es mejor optar por Odontología como vía para llegar a Medicina. Maite Flores, delegada de la Universidade de Santiago en la CIUG (la comisión interuniversitaria que organiza el acceso a la universidad), lo explica: «En estos últimos dos años han variado los ámbitos de conocimiento, y también el número de materias que se pueden convalidar. Odontología sigue siendo del mismo ámbito de conocimiento que Medicina, a diferencia de Enfermería, Desventajas. Para el sistema universitario, este puente entre carreras es un trastorno en tanto vacía las aulas de los grados que hacen de puente a partir de segundo. Mucha gente cuya primera opción es estudiar Enfermería u Odontología se queda sin plaza porque está siendo ocupada por «un médico frustrado que en realidad no quiere ser enfermero, haciendo además que la nota de corte sea muy alta e impidiendo la entrada a gente que realmente quiere estudiar enfermería», valora Uxía Quintela.

## En el extranjero: idiomas en el norte, inglés en el este

Una alternativa cada vez con más éxito es cursar Medicina en otro país en centros públicos, que en el espacio de la UE es como hacerlo dentro de España. Por ejemplo, la convalidación del título es prácticamente automática v se puede trasladar el expediente al aprobar 30 créditos, aunque esto va por nota (hay que sacar calificaciones excelentes). Al terminar la carrera de Medicina en el extranjero existe la posibilidad de regresar a España para presentarse al mir. Además, en el norte de Europa la matrícula es gratuita para los ciudadanos europeos.

### EN EL EXTRANJERO

Idiomas. El requisito principal de las universidades públicas extranjeras es conocer el idioma del país, pero hay algunos centros que tienen una opción en inglés, como Italia. Para estudiar Medicina en Europa es necesario, en la mayoría de los casos, superar una prueba de ingreso que evalúa a los estudiantes. De tal modo que la nota de corte en el extranjero es diferente: o solo materias optativas, o la calificación de la prueba de acceso o una mezcla de ambas.

una mezcla de ambas. Exámenes propios. Uno de los exámenes más conocidos es el IMAT (International Medical Admissions Test) para acceder a las universidades públicas italianas; permite aplicarlo tanto a Odontología como a Medicina. En Irlanda, las universidades exigen el HPAT (Health Professions Admission Test) y en el Reino Unido hay varias pruebas, como el BMAT (BioMedical Admissions Test) o el UCAT (University Clinical Aptitude Test). Estos dos últimos exámenes también son válidos en otras universidades europeas.

### En el este de Europa, más ba-

rato. Los países que antes de la caída del muro de Berlín formaban parte del imperio soviético (Hungría, Eslovaquia, Polonia, Bulgaria, Rumanía...) son un destino predilecto por su alto nivel educativo, las asequibles tarifas de matrícula (de 6.000 a 15.000 euros al año) y su barato nivel de vida. El proceso de admisión depende de cada universidad, pero siempre es recomendable un dominio medio-alto de inglés (la docencia es en este idioma) y, a veces, la realización de un curso para aprender términos médicos en el idioma local; este suele ser materia obligatoria durante varios cursos, porque desde los primeros años los estudiantes ven pacientes en los hospitales y los profesores les hablan en inglés. De prácticas. Más allá de la carrera, son muchos los estudiantes que, aunque no se forman allí,

realizan prácticas en sus clínicas gracias a acuerdos internacionales o con Erasmus.

CICLOS DE FP

### La nota media es el acceso.

Cursar un ciclo de FP superior es una de las vías que más fuerza ha ganado en los últimos años. Dura dos años y se obtiene una titulación oficial cuya calificación media se convierte en nota de acceso a la universidad (no es necesario presentarse a la fase general de la selectividad). Como Medicina tiene una nota de corte muy alta, se pueden hacer las asignaturas voluntarias para mejorar la calificación.

Cualquier título. Ni siquiera es necesario cursar una FP sanitaria, vale cualquiera: desde Fabricación Mecánica a Estética. Lo importante es asegurarse una buena nota y preparar las materias voluntarias de la selectividad.

### Empezar en otra comunidad o en una universidad privada

Los aspirantes a Medicina piden plaza en muchas facultades del país, algunos en todas, lo que supone una complicación y atrasa las matrículas, pero multiplica las opciones.

POR TODA ESPAÑA

### Por comunidad autónoma.

España es distrito único y es posible obtener un puesto en cualquier centro. Para hacerlo, lo primero es estar alerta de los períodos de preinscripción en cada comunidad (las peticiones no se hacen por universidad, sino por autonomía). «Actualmente —explica Sara Eiroa, estudiante de Medicina en Gerona—, Cataluña y Cantabria son las dos comunidades más demandadas debido a sus bajas notas de corte; en Cataluña, porque imparten las materias en catalán». Ella tampoco entró a la primera en Medicina: el primer año se matriculó en Enfermería en la USC, pero lo acabó dejando para «preparar bien las optativas de selectividad y hacerlas otra vez», comenta. Y solicitó plaza en Gerona, donde «la carrera funciona con un método muy autodidacta y práctico, con grupos de seis o siete personas, que prepara mucho mejor al alumno de cara al futuro». Ella está muy contenta y no piensa pedir el cambio de universidad a Galicia.

Traslado de expediente. Sigue las mismas reglas que con las facultades públicas en la UE.

RECURRIR A LA PRIVADA

Más costoso. Las universidades privadas son destino para los alumnos que no acceden a la pública. Es una opción cara, porque son seis años, y puede costar 125.000 euros solo en matrícula, que en ningún caso baja de los 80.000. Además, hay que superar el proceso de admisión, que en las universidades más prestigiosas deja a cientos de alumnos fuera.

Traslado de expediente. Muchas familias optan por este sistema pensando en un curso puente. Para pasar de la privada a la pública hay que superar más obstáculos que entre dos públicas: el alumno debe tener en la ABAU al menos la nota de corte del año que le correspondería para entrar; haber aprobado 30 créditos, o 60 en algunos planes nuevos, y tener una nota excelente, porque hay un cupo muy pequeño para la entrada de estos estudiantes. Convalidaciones. Una vez admitido, se piden las convalidaciones y se sigue el curso. Marcos Vilar, estudiante de Medicina en la Universidad de Vich (Tarragona), privada, explica que «las más comunes suelen ser las del primer curso».

# Tercera noche violenta en A Coruña a un día de la emergencia sanitaria por la huelga de basura

Hoy vence el plazo dado por la alcaldesa a la concesionaria para que retire los residuos acumulados o contratará a otra empresa

### D. V. / A CORUÑA

Durante la madrugada del domingo, a poco más de 24 horas de que expirara el plazo dado por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, a Prezero (la empresa concesionaria del servicio) para recoger la basura que lleva semanas acumulándose por toda la ciudad, los actos vandálicos seguían por los distintos barrios. Solo entre la una y las cuatro y media de la madrugada, los bomberos tuvieron que realizar una decena de salidas para extinguir las llamas en 16 contenedores. No solo eso. Porque el fuego también afectó a un par de escaparates y a otro coche, que se suma a los que habían sido quemados la noche anterior.

Mientras el sábado los ataques se concentraron en el barrio de Monte Alto, ayer le tocó el turno al entorno de la ronda de Outeiro. Aunque también hubo incidentes en otros puntos de la ciudad como la calle Sol, cerca del Orzán; o Federico Tapia, en el entorno de la plaza de Vigo. El rastro de todos esos sucesos aún podía verse en las calles ayer por la mañana.

Los ataques, que empezaron en la madrugada del jueves, se recrudecieron después de que el viernes la alcaldesa anunciase que hoy lunes decretará la emergencia sanitaria si la basura no es retirada de las calles. Además, pidió el cese de la violencia y reiteró que no iba a ceder a chantajes.



Restos de basura y contenedores quemados la madrugada del domingo en una calle de A Coruña. CÉSAR QUIAN

Pero en lugar de ceder, el STL (el sindicato mayoritario en Prezero) emitió un comunicado en el que pedía a la alcaldesa que hablase menos y actuase más.

La convocatoria de la emergencia sanitaria, que implica que otra empresa se encargará de realizar la recogida desde este lunes, está avalada por un informe no vinculante de la dirección xeral de Saúde Pública de la Xunta, elaborado a petición del gobierno local, en el que se dice que las condiciones higiénico-sanitarias en las que está la ciudad podrían generar un riesgo para la salud de los ciudadanos.

El origen de todo el conflicto, que se lleva arrastrando desde la festividad de San Juan, está en la negociación de un nuevo convenio colectivo de la empresa encargada de la recogida de basura. Prezero expedientó a varios trabajadores; unas sanciones que el comité de empresa exige que se retiren a cambio de parar la huelga.

De forma paralela a este conflicto, en las instancias judiciales se está preparando una macrocausa por una supuesta trama corrupta en el seno del sindicato coruñés de la basura y en varias empresas.



### Víctimas del Alvia volverán a protestar en Santiago, en espera de la sentencia por el accidente

REDACCIÓN / LA VOZ

Un año más, las víctimas del accidente del tren Alvia volverán a concentrarse ante la estación de Renfe de Santiago el 24 de julio. Lo harán a las 11.30 para exigir responsabilidades por lo ocurrido en la curva de A Grandeira, en Angrois, el 24 de julio del 2013, que dejó 80 muertos y 145 heridos. Afectados y familiares de los fallecidos volverán a Santiago, un año después del final del juicio por el siniestro,

que concluyó el 27 de julio del 2023. Es el tiempo que llevan esperando a que la jueza Elena Fernández Currás emita la sentencia.

Tras la concentración es probable que marchen hasta el Obradoiro. A las 18.30 horas se oficiará una misa en la colegiata de Sar. Después se desplazarán a la curva de A Grandeira para realizar un acto de homenaje a los fallecidos que arrancará a las 19.30 horas.

# Los nuevos trenes de bajo coste Avlo se estrenan hoy en Galicia

Habrá inicialmente dos conexiones diarias con Madrid, en días alternos desde y hacia A Coruña y Vigo, con parada en Santiago

REDACCIÓN / LA VOZ

Viajar entre Galicia y Madrid desde hoy y hasta el 30 de septiembre costará 7 euros. Eso si el viajero consigue una plaza en los trenes Avlo, que es el servicio de bajo coste de Renfe. No será tarea fácil obtener billete, porque solo hay dos frecuencias diarias, una de ida y otra de vuelta, y no desde las mismas ciudades. Los martes, jueves, sábados y domingos saldrá de madrugada de A Coruña (a las 6,34 horas) con destino a Chamartín; los lunes, miércoles y viernes, a las 5.57 de Vigo, con parada a las 7.06 en Santiago y llegada a la capital de España a las 10.32 horas. La vuelta también durará unas cuatro horas en total y se hará los lunes, miércoles, viernes y sábados de Madrid a A Coruña, saliendo a las 17.08 horas y llegando a la ciudad gallega a las 21.04. Los martes, jueves y domingos, el tren termina en Vigo a las 21.37 horas.

Además de la parada en Santiago, habrá otras en Galicia: A Gudiña, Ourense, Vilagarcía y Pontevedra, en el caso de los trenes con salida y destino en Vigo. Fuera de la comunidad, el convoy parará en Segovia, Medina del Campo, Zamora y Sanabria.

Los Avlo llegan con trenes del modelo S-106, con capacidad para 581 viajeros repartidos en doce coches en filas de cinco asientos (el pasillo divide el grupo en dos y tres asientos) y supondrá un aumento de 8.000 plazas semanales entre Galicia y Madrid.

Al ser una línea de bajo coste, tiene diferencias con la estándar: no se pueden hacer cambios ni cancelaciones de forma gratuita y cobra suplemento por equipaje (se puede llevar una maleta de mano y una de cabina).

La oferta de 7 euros es válida, según indica Renfe, hasta el 30 de septiembre. Después tendrá otro precio, aunque siempre será más económico que el de los trenes Avril.

### Ligeros ajustes horarios

Estos, con precios que pueden superar los 100 euros la plaza, se mantendrán en las frecuencias actuales, pero con pequeñas modificaciones horarias en tres trenes. Estos son: el Madrid-Ferrol de la tarde saldrá a las 18,25 de Chamartín y llegará a la medianoche (a las 0.04). El de A Coruña con Madrid adelanta ligeramente su salida y arrancará de San Cristóbal a las 19.30 horas para llegar a Madrid a las 23.03. Finalmente, el último viaje entre Madrid y Ourense se adelanta casi diez minutos, y partirá de la capital de España a las 20.23 horas para llegar a la ourensana a las 22.37, poco más de dos horas de camino.

Curiosamente, la semana pasada ya se estrenaron los trenes del modelo Avlo en Galicia, pero por una cuestión accidental. Durante tres días las unidades habituales que operan entre Madrid y Galicia no estaban disponibles y Renfe recurrió a los vehículos Avlo, pero sin que operasen como tales. Eso generó las lógicas protestas de los usuarios, que pagaron por un billete preferente y tuvieron que hacer el viaje en un tren de bajo coste.

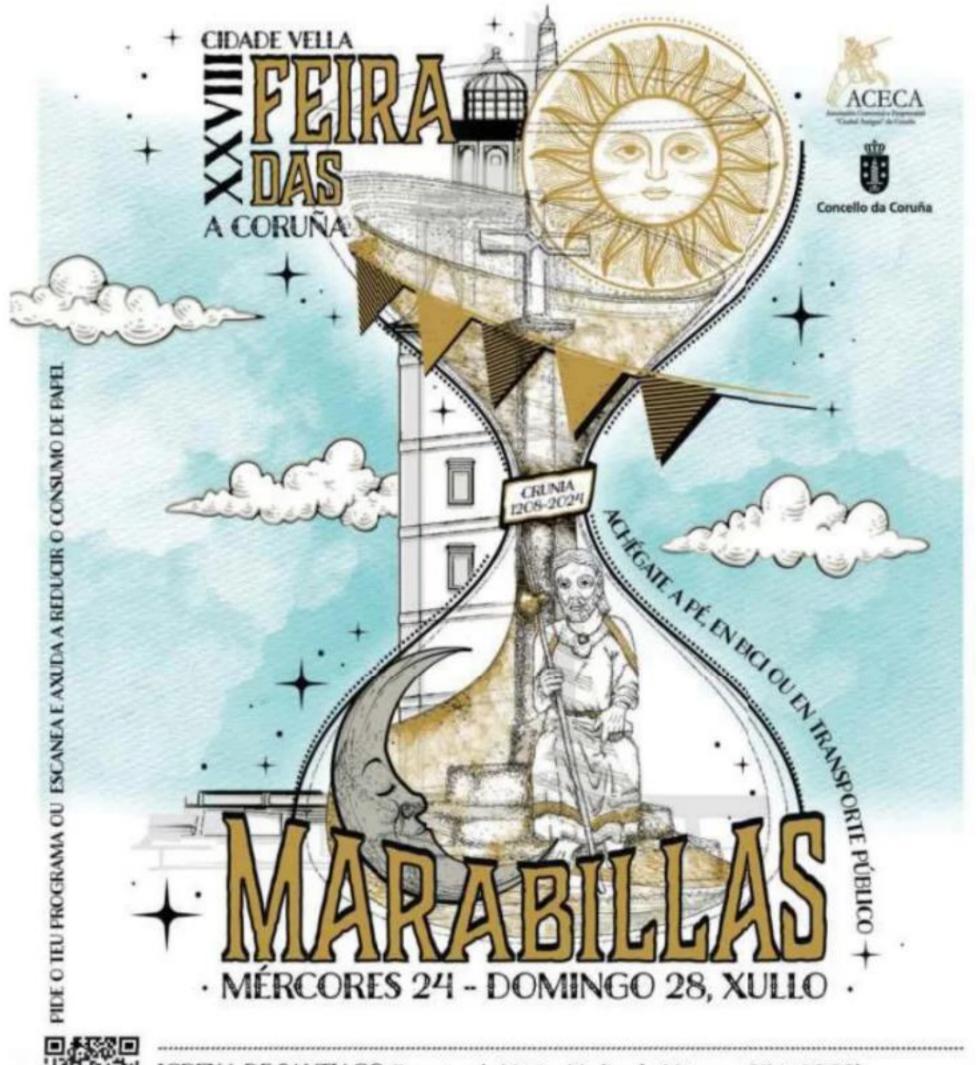



IGREXA DE SANTIAGO, Encontro de Música Medieval - Mércores 24 ás 20:30h PRAZA DE MARÍA PITA, RECUNCHO DAS PÍCARAS

# El Gobierno, sobre la inminente llegada de 470 refugiados de Mali: «Galicia sempre foi solidaria»

La secretaria de Estado de Migraciones mostró su satisfacción por el acuerdo con la Xunta tras la polémica por las cifras

J. M. P. REDACCIÓN / LA VOZ

La secretaria de Estado de Migraciones, la gallega Pilar Cancela, hizo ayer un llamamiento a la responsabilidad y a la solidaridad entre comunidades para la acogida de inmigrantes procedentes de Canarias, donde la presión migratoria está causando grandes problemas. Cancela señaló que este no es un tema del Estado, de las comunidades o de los ayuntamientos, ya que afirma que es una cuestión que se tiene que abordar entre todos: «Ou o asumimos desde unha perspectiva global ou non poderemos resolvelo».

La secretaria de Estado explicó que en este momento el sistema de acogida español da cobertura a 50.000 inmigrantes y recordó que España se ha convertido en un país de destino, pues se considera que «é un país de oportunidades». En una entrevista en la Ser, Pilar Cancela dijo que en este momento los primeros orígenes por número de inmigrantes que llegan a España son Mali y Senegal. Y subrayó que hay que dar necesariamente acogida a todas esas personas que llegan y que han pedido asilo o manifiestan su intención de pedir protección internacional, «É un dereito humanitario internacional. e o noso sistema ten que acollelos necesariamente». Cancela reconoce que hay que apostar por una inmigración regular, pero se preguntó «se iso é incompatible cunha inmigración de dereitos humanos».

Ante la avalancha de cayucos que están llegando a Canarias y al aumento de la inmigración procedente de África, pidió la solidaridad de las comunidades, porque si no será imposible gestionar el sistema de acogida. «Ou o facemos xuntos ou non seremos capaces de resolvelo», añadió.

Respecto a los 470 refugiados que huyen de la guerra de Mali y que está previsto que empiecen a llegar a Galicia a partir del próximo día 25 (los primeros se alojarán en el Monte do Gozo, en Santiago), la secretaria de Estado recordó que «Galicia sempre foi solidaria», y además quiso mostrar su satisfacción y la del ministerio por el acuerdo entre el Gobierno y la Xunta que puso fin a mediados de semana a la polémica por el número de refugiados que vendrían a la comunidad. También valoró positivamente que el Gobierno gallego facilitase la situación.

Respecto a los inmigrantes que llegan a Galicia y a otros puntos de España, la secretaria de Estado de Migraciones dijo que «é unha irresponsabilidade ligar os inmigrantes coa delincuencia e a inseguridade. É un discurso de odio e racismo». Y aseguró: «Estas persoas non veñen quitarnos o traballo, senón que traballan nos sectores nos que nós non queremos traballar».

### Tres pequeños temblores de tierra sacudieron la montaña lucense en los últimos días

LUGO / LA VOZ

La montaña lucense lleva unos días agitada. Desde que arrancó la segunda quincena de julio ha registrado tres terremotos de pequeña magnitud que 
no han alarmado a la población. 
El primero fue el día 18 en Triacastela, y el último, este domingo en Pedrafita do Cebreiro, tal 
y como recoge la web del Instituto Geográfico Nacional. El 
jueves, pasada la una de la tarde, se registró un terremoto que

alcanzó una magnitud de 1,9 en la escala de Richter, entre Triacastela y Torés, a una profundidad de 13 kilómetros.

El sábado, la tierra tembló con un terremoto de magnitud 2,5 en Ferreirós de Valboa, en Becerreá. Fue superficial, ya que se detectó a 1 kilómetro de profundidad. Y el domingo, poco antes de las siete de la mañana, tuvo lugar el tercero, en Pedrafita do Cebreiro, con una magnitud de 1.9.



www.lavozdegalicia.es

### La Vos de Galicia

DINDADO EN 1983 DOD HIAN EEDNÁNDEZ LATODOL

### PRESIDENTE

Santiago Rey Fernández-Latorre

### **DIRECTOR GENERAL**

Lois Blanco Penas

### DIRECTOR

Xosé Luís Vilela Conde

### SECRETARIO GENERAL

Manuel Areán Lalín

### **DIRECTOR DE ESTRATEGIA DIGITAL**

Tomás García Morán

### SUBDIRECTORES

César Casal González (Información) María del Carmen González Castro (Web) Fernando Hidalgo Urízar (Edición)

### JEFES DE ÁREA

Mesa Central Laureano López Fernández Cierre Jesús Flores Lojo

### Deportes Paulo Alonso Lois

Desarrollo de audiencias

### Ana Moreiras Lorenzo

Edición Antón Fernández Pernas Economía Mercedes Mora Castaño Edición gráfica Vitor Mejuto Seoane

### España e Internacional

Francisco Espiñeira Fandiño Galicia Rubén Santamarta Vicente

### Opinión y Organización Sofia Vázquez García

Sociedad, Cultura y Alta Definición

### Mariluz Ferreiro Suárez

Suplementos Sandra Faginas Souto Ediciones Sur Diego Pérez Fernández

### GERENTE

Santiago Pérez Otero
Directora Comercial
Natividad del Valle Garcia
Director Económico y Financiero
Roberto Diz Infante
Director de Márketing y Ventas
Rafael Sanguino Martinez
Director de Publicidad Digital
Manuel Moreno Berguer
Director de Recursos Humanos
Francisco Carabel di Paola
Director de Sistemas

### REDACCIONES LOCALES Y DELEGADOS

Miguel Silva Gayoso

A Coruña Alfonso Andrade Lago Rda. de Outeiro, 1 - 981 180 043 Carballo Xosé Ameixeiras Lavandeira Gran Via, 84 - 981 704 220 Ferrol Andrés Vellón Graña C/ Manuel de Cal, 4 - 981 369 050 Ribeira Ramón Ares Noal Pza. Centenario, 2 - 981835009 Santiago Ignacio Carballo González C/ Salgueiriños, 44 - 981559100 Lugo Miguel A. Cabana Aguiar Rda. Mercedes, 31 - 982 280 710 Monforte C/ Cardenal, 1 - 982416014 Viveiro Miguel Sande Corral C/ Navia Castrillón, 19 - 982570630 Ourense Ruth Nóvoa de Manuel C/ Valle Inclán, 9 - 988366400 Lalín Francisco Javier Benito Prieto C/ Wenceslao Calvo, 5 - 986787131 Pontevedra Christian Casares Berg C/ Rosalía Castro, 30 - 986866500 Vilagarcía Serxio González Souto C/ Ramón y Caial, 13 - 986565330 Vigo Diego Pérez Fernández Avda. García Barbón, 104 - 986 268 600

Edita LA VOZ DE GALICIA, S.A.

Depósito Legal C-1821-1996

C.I.F. A-15000649

Imprime Galicia Editorial, S.L.

Gerente José Ángel Cabezón Rico

Redacción, Administración e Impresión

Av. da Prensa, parcelas 84 y 85. Poligono Industrial de Sabón. 15143 Arteixo (A Coruña)

Teléfono 981 180 180

Correo electrónico redac@lavoz.es

Atención al suscriptor 900 154 218



### Difusión controlada por OJD

LA VOZ DE GALICIA, S.A. se reserva todos los derechos como autor colectivo de este periódico y, al amparo del art. 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, expresamente se opone a la consideración como citas de las reproducciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa. Sin la previa autorización por escrito de la sociedad editors, esta publicación no puede ser, ni en todo ni en parte, reproducida, distribuida, comunicada públicamente, registrada o transmitida por un sistema de recuperación de información, ni tratada o explotada por ningún medio o sistema. Entidad autorizada para gestionar los derechos de resúmenes de prensa: CEDRO.



Su Ver de Galicia

### PINTO & CHINTO



# Sobre políticos y politólogos

A TORRE VIXÍA

### **XOSÉ LUÍS BARREIRO RIVAS**

oy me encuentro en Burgos, disfrutando con mis colegas politólogos del XVII Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política, que nos ocupará durante tres días. A lo largo de mi vida académica asistí a once de los congresos anteriormente celebrados, a los que siempre llevé tareas propias de este tipo de eventos. Pero esta vez voy como emérito y jubilado, sin haber comprometido ninguna tarea específica, porque quiero dedicar estos días a analizar algo que, pareciendo muy elemental, me sigue preocupando, que es el tipo de relación que se establece entre los políticos y los politólogos.

Lo primero que hay que decir es que nos costó mucho tiempo reconocer que la función esencial del politólogo es la tecnificación de la política, cosa que solo se puede hacer pisando los mismo frentes que hollan los políticos. Hemos tardado mucho en reconocer que estudiábamos la carrera para eso, y aún recuerdo a algunos profesores tratando de explicar la perspectiva científica de la política como algo esencialmente diferente a ser político o trabajar con los políticos. De hecho, cuando yo firmé mi primer contrato con la AP de Fraga, en enero de 1977, muchos de mis compañeros de la entonces única Facultad de Políticas, que pertenecía a la Complutense, me consideraban un explorador avanzado de nuestro oficio, y siguieron con atención la peripecia que llevó a AP a ganar las primeras elecciones —las gallegas de 1981—de su particular historia.

Sin embargo, tras superar la etapa en la que creíamos que la radical distinción entre los oficios de político y politólogo era el único camino para normalizar la idea de que la política de hoy tiene componentes científicos muy relevantes, hemos caído, creo, en un problema tan serio como el anterior, ya que la mayoría de los politólogos que viven de su oficio no se sienten arquitectos de los procesos políticos en los que participan, sino como expertos ejecutores —una especie de FP— de

los proyectos que diseñan los políticos, que con frecuencia se derrumban porque no se adaptan en absoluto a los fines perseguidos.

Los politólogos de hoy están adscritos a tareas de habilidad -- en la comunicación, la movilización electoral, los eslóganes, los mensajes emocionales, el análisis de encuestas, el populismo cortoplacista, la escenografía de los debates y la esgrima de los titulares informativos -.. Pero apenas participan en la construcción de programas y modelos de partido que condicionan los operativos de la política. Cuando Fraga me preguntó qué iba a hacer con mi cargo de director de campaña y con el buen sueldo que me pagaba, y yo le contesté que iba a reorganizar el partido, cambiar su lenguaje y sus temas preferentes, y renovar la imagen de los candidatos exhibidos hasta entonces, actué como un politólogo arquitecto. Y cuando él me contestó «le confio la tarea, y usted sabrá lo que hace», actuó como un político --profesor de mi facultad-- que quería recrear un partido funcional desde la base. Pero ese modelo de relación es casi imposible en los tiempos actuales.

# Oumar Traore «meets» Juana de Vega

AL HILO

### SARAY DURÁN Y NATALIA MONJEO

Portavoces de Ecos do Sur

n el Día de las personas Refugiadas, en Ecos do Sur recordamos a los liberales coruñeses del siglo XIX, que, como Juana de Vega, pudieron hacer de este un país mejor gracias a que Londres los acogió cuando buscaron refugio fuera de España, huyendo de un régimen despótico. La prosperidad, desde la personal a la de todo un territorio, es siempre cuestión de oportunidades. Ahora, la emergencia humanitaria en Canarias va a traer a Galicia a 470 personas empujadas a arriesgarlo todo para ponerse a salvo de situaciones en las que nunca nos querríamos ver, pero que forman parte de nuestra historia. Si lo consideramos desde una perspectiva inteligente, habla-

remos en clave de oportunidades. Oportunidades para quienes vendrán y también para la tierra que los va a acoger. Si alguien sufre un grave accidente, lo socorremos y cerramos sus heridas. Y después ¿qué? No lo abandonamos. Sabemos que la recuperación necesitará tiempo y cuidados. Lo mismo sucede con las oportunidades. Acoger a las personas en un contexto de emergencia es incontestable: es un deber legal y moral, como tratar una herida que sangra. Las oportunidades, para florecer, requieren algo más. Voluntad, recursos, tiempo, cariño y, por supuesto, derechos.

«Lo único duro fue tener que decirles adiós», afirmaba hace una semana Jorge, el hotelero de Sanxenxo que alojó en noviembre a 50 personas que llegaron aquí en un momento de emergencia. Jorge recuerda su voluntad de aprendizaje, y cómo muchos empresarios les ofrecían empleos que tuvieron que rechazar por estar en situación irregular. Esto sucede en Galicia todos los días. Y es que esto de las oportunidades va de derechos. Especialmente, del derecho a establecerte en un hogar seguro sin jugarte la vida, el derecho a recibir protección si estás en riesgo y el derecho a formar parte de la ciudadanía. A trabajar, cotizar, alquilar una vivienda o hacer la declaración de la renta.

Uno de los más brillantes logros recientes de España, Eurocopa aparte, es el apoyo masivo a la iniciativa legislativa popular (ILP) por la regularización de miles de vecinos y vecinas con quienes convivimos condenados al abuso, la desprotección y la explotación laboral por no tener derechos de ciudadanía. La ILP se registró a principios del 2023, el Parlamento aceptó iniciar los trámites el pasado mes de abril y continúa ahora su camino. Va con paso demasiado lento, y eso alarga la exclusión y el sufrimiento de miles de personas. La regularización es la llave de la participación.

Las organizaciones sociales ponemos voluntad, tiempo, cuidados y profesionalidad en la acogida de las personas. Si esto se completa con recursos y derechos, habrá oportunidades reales para que las personas que llegarán estos días aporten en Galicia sus talentos, sus sueños y su forma de ver la vida, y que Galicia les aporte a ellos. Como Oumar Traore, que tras un periplo desde Mali llegó como refugiado a un pueblo de A Coruña y hoy vive satisfecho de poder marcar la x solidaria en su declaración de la renta. Mismos deberes, mismos derechos, Así es como siempre se han creado las oportunidades de futuro para las personas y para los países, para Oumar y para Juana de Vega, porque sus vidas son muy distintas, pero sus historias, en el corazón, no son tan diferentes.

**PUBLIRREPORTAJE** 

# ¿Diarrea, dolor abdominal, gases?

Este producto sanitario ofrece ayuda eficaz gracias al Efecto-Parche PRO

Las molestias intestinales recurrentes. como la diarrea, el dolor abdominal, la flatulencia o el estreñimiento, pueden limitar mucho la calidad de vida de los afectados. Pero los investigadores han desarrollado ahora Kijimea Colon Irritable PRO, un producto sanitario que ofrece una ayuda eficaz.

uchas personas padecen regularmente diarrea, flatulencia o estreñimiento. Pero lo que sólo unos pocos saben es que la causa suele ser una barrera intestinal dañada, lo que puede dar lugar al llamado síndrome del colon irritable.

### El Efecto-Parche PRO

Con Kijimea Colon Irritable PRO (de venta libre en farmacia), los investigadores han desarrollado un producto sanitario que actúa exactamente en la barrera intestinal y ayuda con el síndrome del colon irritable y sus síntomas. Las bifidobacterias únicas de la cepa HI-MIMBb75 (contenidas exclusivamente en Kijimea Colon Irritable PRO) se adhieren a las zonas dañadas de la barrera intestinal, como un parche protector. Bajo este parche, la barrera intestinal puede regenerarse, las



molestias intestinales típicas como la diarrea recurrente, el dolor abdominal, la flatulencia o el estreñimiento pueden desaparecer.

### Eficacia clínicamente probada

Un estudio a gran escala sobre el colon irritable ha demostrado recientemente la eficacia de Kijimea Colon Irritable PRO para tratar la diarrea, el dolor abdominal, la hinchazón y el estreñimiento. Compruébelo usted mismo, pregunte en su farmacia especificamente por Kijimea Colon Irritable PRO (sin receta médica).

### Kijimea Colon Irritable PRO

- ✓ Con Efecto-Parche PRO
- ✓ Mejora significativamente las molestias intestinales
- ✓ Más calidad de vida



# La ley y el alquiler de una habitación

FIRMA INVITADA

### ANA GARCÍA ORRUÑO

Miembro de Juezas y Jueces para la Democracia

ntre los días 11, 12 y 13 de junio de este año, se celebró en Vigo el congreso anual de la asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia, donde tuvo un papel importante la problemática suscitada en torno a la vivienda que dio lugar a la aprobación de dos propuesta sobre esta materia. Una relativa a la problemática de los apartamentos turísticos; y otra, no menos relevante pero no mediática, en que instábamos la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para extender la tutela de sus previsiones al alquiler de habitaciones. ¿Por qué? El vigente texto legal, en su artículo 2, considera arrendamiento de vivienda a aquel que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario, por lo que a contrario sensu no reviste esta cualidad de habitabilidad, la habitación ubicada dentro de una vivienda, ya que carece de los servicios mínimos y esenciales y solo confiere el derecho a utilizar en forma compartida y no en exclusiva, otras dependencias de las que simultáneamente se sirven los restantes ocupantes de la vivienda, como son la cocina y el baño.

Obvia recordar que España tiene un grave problema de acceso a la vivienda digna, accesible y asequible, ya que hay escasez de vivienda pública, un restringido mercado de crédito inmobiliario, y un mercado arrendaticio muy caro que está provocando que cada vez más familias y personas carezcan de recursos suficientes para obtener un bien de primera necesidad como es la vivienda, al que han de dedicar una parte muy elevada de su renta y por ello se vean abocados a alquilar una habitación en una vivienda que comparten con otras personas o fami-



ILUSTRACIÓN MABEL R. G.

lias. Esta situación es cada vez más frecuente entre diversos colectivos vulnerables económica y socialmente, como son personas sin hogar, familias monoparentales, inmigrantes y personas que, con la crisis sanitaria derivada de la pandemia, perdieron su vivienda...

Por ello, ante estas situaciones que se judicializan, no es adecuado aplicar una nor-

> mativa del siglo XIX, sino que se hace necesario para dar una respuesta justa, equilibrada y equitativa, que se extienda el paraguas protector que la Ley de Arrendamientos Urbanos contiene en materias como actualizaciones de renta, duración del contrato, así como régimen de fianzas y gastos para las personas vulnerables que solo pueden contar con una solución habitacional a través del alquiler de una estancia de una vivienda. Sin olvidar tampoco la posibilidad de que a través de dicha modificación se lograría en materia de desahucios y lanzamientos para este tipo de contrato.

> Por todo ello y teniendo en cuenta que el marco normativo fundamental en derecho a una vivienda digna se contiene en el artículo 47 de la CE, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 34.3 de la Carta de Derechos Fundamentales en la Unión Europea (CDFUE 2010/C 83/02), procede dar herramientas legales para poder tutelar a quienes carecen de una vivienda.

### O golpe do litio

A VOO DE TECLA

### XAVIER ALCALÁ

ando aínda ecoa o recente intento de golpe de estado en Boli- via, nos eidos profesionais da electrónica e da automoción corre que foi provocado polo todopoderoso Elon Musk: as maiores reservas de sales de litio no mundo están en Bolivia, seguidas polas da Arxentina e de Chile. Hoxe o 87 % do litio procesado úsase nas baterías de innumerables aparellos electrónicos e máis nas dos vehículos. O mercado mundial das baterías no 2022 foi de 50.000 millóns de euros e tende aos 180,000 para o 2030.

O petróleo boliviano xa pouco importa fronte á electrificación global. Os laboratorios de electroquímica non paran de traballar nas baterías baseadas en metais tan abundantes coma o sodio ou o aluminio; nin de avanzar cos supercondensadores, que, entre outras vantaxes, teñen a dun tempo de carga «nulo». Sendo a lentitude de carga a maior pexa da batería, velaí o dispositivo que a pode condenar á obsolescencia. Xa veremos.

## El enigma venezolano

OUERIDO MUNDO

### CARLOS G. REIGOSA

a detención por parte de las autoridades chavistas del jefe de escoltas de María Corina Machado, lideresa de la oposición venezolana, ha extendido las sospechas sobre lo que pueda ocurrir en los comicios presidenciales del próximo 28 de julio. El candidato de consenso de la oposición, Edmundo González Urrutia, figura en las encuestas por encima del actual presidente, Nicolás Maduro, lo cual conduciría, en condiciones normales, al traspaso de poderes entre el presidente saliente y el entrante. Una situación en la que los opositores han puesto su esperanza de un seguro cambio político, después de 25 años de chavismo, dando así por casi segura su victoria.

La gran pregunta en cuestión es si la revolución bolivariana, que ahora controla los resortes del Estado, aceptaría una derrota electoral y dejaría en enero de 2025 que alguien distinto a Maduro ocupase el Palacio de Miraflores, actual sede del Gobierno. La realidad no parece apuntalar una transición tan pacífica, sobre todo si se tiene en cuenta que sobre Maduro pesa la oferta de una recompensa de 15 millones de dólares, que ofrece la DEA estadounidense. Lo cual no invita a pensar que estimule su desapego del poder. Porque Maduro ya advirtió en el pasado que no habrá elecciones libres si pesan sanciones sobre Venezuela.

La realidad presente sigue configurando un incierto enigma político en el que parece difícil reconducir procesos y enmendar el pasado. Lo cual justifica las dudas de la oposición venezolana respecto de que el chavismo acepte una derrota. Y esto profundiza en la dificultad de una salida estrictamente democrática.

El chavismo es la ideología que hoy gobierna la actual República Bolivariana de Venezuela, surgida en torno al culto de la figura del expresidente Hugo Chávez entre los años 1999 y 2013. Un líder que se identificó con un movimiento cívico-militar de orientación socialista y bolivariana y que encarnó un enigma que nunca acabó de definirse en el ámbito de las democracias occidentales. Y ese enigma parece tener vocación de perpetuarse. El futuro dirá.

# Nosotros y Trump

EUROPA NOSTRA

### MANUEL BLANCO DESAR

Economista

a anunciado su retirada Biden y ya veremos cuál es el resultado de las elecciones a la presidencia de Estados Unidos. Pero si gana el candidato republicano Donald Trump tendremos muchos problemas, pero también oportunidades. La oportunidad de integrarnos más y mejor.

La oportunidad de madurar como Unión. La de mirar al futuro inmediato en vez de seguir en el bucle de las afrentas permanentes entre pequeñas naciones. Somos europeos y debemos poder. Peores desafíos superaron nuestros predecesores.

Estados Unidos pudo y puede. Ha integrado a más descendientes de alemanes que de británicos desde su independencia. También a escandinavos, italianos, polacos, hispanos, ... El propio Trump es germano y escocés por sus raíces. Su madre procedía de las Hébridas y hablaba el gaélico de la región. EE.UU. ha integrado a africanos y más recientemente a asiáticos que han reforzado su liderazgo científico y tecnológico. Si se repasan los apellidos de los grandes directivos y jefes de proyectos de las empresas líderes en la nueva economía se comprobará que predominan los hindúes, coreanos y chinos.

Antes, Estados Unidos creó el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y el Oak Ridge National Laboratory, por no citar Harvard, Caltech..., Lo hizo de la nada, sin la rancia solera europea, pero con una eficiencia pasmosa, utilizando su gigantesco presupuesto militar para financiar múltiples proyectos de investigación y desarrollo industrial.

Se libraron en sus orígenes de la losa aristocrática e hidalga. Desde esas instituciones invitan a integrarse a los mejores cerebros que están dispuestos a dar el salto, cosa que nosotros ni intentamos.

Por eso, si gana el candidato Donald Trump, los europeos tendremos algo nuevo que aprender, pretiriendo esa soberbia innata que se nos ha pegado, en especial durante las últimas décadas, mientras íbamos cayendo posiciones en la liga global.

Así que no critiquemos cuanto hacen y votan los norteamericanos. Critiquemos lo que no hacemos nosotros, empantanados en debates bizantinos, escolásticos y tribales. Porque aquí seguiremos en nuestra península de Asia, creyéndonos lo más de la creación, intentando dar estériles lecciones de ética y estética a quienes no las piden ni les interesan.

La Europa actual es impotente e ineficiente en muchos ámbitos. Lo es en la defensa, en la industria, en la suficiencia de factores estratégicos, como medicamentos o chips, en tecnologías clave y hasta en eficacia institucional. A la forma de elegir ineptos comisarios nacionales y nacionalistas me remito. Los precedentes son tantos en Bruselas que rompería el marco del artículo. Hay preguntas que surgen de inmediato:

1.- ¿Somos europeos?

2.- ¿Qué queremos como europeos?

Cada cual tendrá sus opciones, pero lo que resulta obvio es que esos deseos solamente podrán materializarse en un tiempo razonable mediante más unión en nuestra todavía ficticia Unión Europea.

### CARTAS AL DIRECTOR

### Germán y su trastorno de espectro autista

Es una preciosa mañana de verano y Germán va, como cada día, a dar un paseo (hoy por la ría de O Burgo)... Le satisface. En su cara se refleja la alegría que le produce el sol y el sentirse libre al caminar y disfrutar de las vistas...

De repente, un ruido ensordecedor para todos, —especialmente cruel para él a juzgar por su cara de terror— hace que empiece a gritar y se cubra las orejas con las manos... Germán sufre un trastorno del espectro autista, no se comunica, no puedo decir la intensidad ni lo que siente, pero se altera y su cara refleja pavor...

Sé que la industria pirotécnica tiene que subsistir, que las fiestas dan ganancias, pero propongo a quien corresponda que fije un tiempo para ese «ruido ensordecedor que anuncia fiesta» y comunique el horario al pueblo, así Germán disfrutará

DIRECCIÓN DE CORREO. Avenida da Prensa,

84 y 85. Sabón, 15143 Arteixo (A Coruña)

de sus paseos a alguna hora» sin sobresaltos». Alguien dirá: «Ponle cascos» y yo le contestaré: «¿Por qué privarle de oír la voz de sus padres y hermano, de los pájaros, de la gente que le rodea, de la vida...? Así piensa la madre de Germán. MARÍA JOSÉ VÁZQUEZ CARRERA. CULLEREDO.

### La chimenea, hija del carbón, se independiza

La torre de Pisa se empezó a construir en el siglo XII. Como el suelo era blando, comenzó a inclinarse al mismo tiempo de su construcción. Es una obra de arte de su tiempo que quedó para que la viéramos muchas generaciones de los siglos siguientes. Torcida está, pero los italianos la intentan enderezar. Y ahí la tienen con medio millón de visitantes al año. Por cierto, el precio de la entrada es de 18 euros.

Y ahora, salvando las distancias, ¿por qué no se conserva la chimenea de As Pontes, que aunque no sea una obra de arte, está derecha y también es un digno recuerdo de su época? Si los gobernantes actuales no pensaran tan a corto plazo, igual se les ocurría alguna idea para que la chimenea aportase, además de su propio mantenimiento (de la chimenea, se entiende) una atracción digna de una visita. Debe ser espectacular la vista desde sus 360 metros de altura. Pocas personas han tenido el privilegio de subir allí arriba. Muchas la hemos visto «crecer» durante su construcción y después echar humo durante años.

Ahora está ahí de mudo testigo de la historia del pueblo.

Puede que la chimenea sea capaz de trabajar para mantenerse a sí misma, sin pedir nada a nadie, además de regalar al pueblo de As Pontes otra atracción junto al lago, porque, como pueden ustedes mismos atestiguar, ella también es hija del carbón que durante años trajo tantos puestos de trabajo y riqueza a esta comarca. M. J. VILASUSO. AS PONTES.

CORREO ELECTRÓNICO cartasaldirector@lavoz.es



Las cartas no deben exceder de 20 líneas y se identificarán con el nombre, domicilio, DNI y teléfono del autor. La Voz de Galicia se reserva el derecho de extractar los textos. No se informará sobre las cartas recibidas

### As mans

O ESPOLÓN

### ANTÓN RIVEIRO COELLO

un mundo onde a automatización e a tecnoloxía dominan moitos aspectos da nosa vida, é doado esquecermos o impacto e a importancia desas persoas que son hábiles coas mans e que sempre achegaron un valor incalculable á sociedade. Eu sempre envexei eses milmañas, capaces de arranxar calquera cousa con paciencia e moita destreza. Teño un cuñado que é así e me fai sentir un pouco inútil cando algo se estraga na casa e non son quen de o arranxar. De rapaz sempre me gustaba estar acompañado deste tipo de persoas mañosas coas que me sentía máis seguro porque, para min, tiñan unha sorte de superpoderes e os nosos xogos sempre estaban capitaneados por eles cos mellores xoguetes inventados. Eran unha garantía. Un dos meus mellores amigos era o Gude, un ser prudente e humilde, que lles tiraba calquera uti-

lidade aos obxectos. El foi un dos que destacou nos obradoiros improvisados do Villarino, que era o mellor artesán de Xinzo para facer as pantallas, esas carautas que seguen a presidir o noso entroido. Eu nesa experiencia fun un fracaso. Pero tiven a sorte de o ter como amigo porque despois me agasallaría cunha fermosa extraordinaria que todos os entroidos poño con orgullo e emoción, non só polo fermosa que é senón porque saíu das súas mans artesás. Non hai moito levoume ao seu baixo e fiquei abraiado pola impresionante colección de máscaras de todo o mundo que fixo no seu tempo de lecer, unha exposición privada ateigada de horas e horas de dedicación e estudo, un tesouro silencioso que lle pon o ramo a esa súa discreción coa que fai as cousas e que agora vén de ser premiada por unanimidade co premio Talento Eurorrexión 2024, a xusta confirmación de que o meu amigo Gude, coma outra xente mañosa que traballa en silencio, ten as mans de artista.



# Una polémica ley, muchas elecciones y una escasa gestión de gobierno

Feijoo ejerció una oposición sin tregua, pero firmó su primer pacto de Estado



REDACCIÓN / LA VOZ

El día 23 se cumple un año de la celebración de las elecciones generales que ganó el PP, pero cuyo líder, Alberto Núñez Feijoo, no fue investido presidente al no lograr reunir los apoyos para una mayoría parlamentaria. La legislatura echó a andar en noviembre encabezada por Pedro Sánchez en coalición con Sumar. Desde entonces afloraron tensiones entre los miembros de la alianza gubernamental, como la ampliación del aeropuerto de Madrid y la del puerto de Valencia. Desde el anuncio de Yolanda Díaz de visitar Palestina, cosa que al final no ocurrió, a los precios de los alquileres. También la renuncia de Pedro Sánchez a los Presupuestos Generales, lo que no gustó a la vicepresidenta. Este año vino marcado además por la escasa actividad legislativa, por las derrotas parlamentarias del Gobierno y por elecciones en Galicia, el País Vasco, Cataluña y Europa. Así fue para los principales partidos:

**PSOE** 

### La amnistía, el precio de 7 vo-

tos. Pedro Sánchez fue investido presidente el 16 de noviembre del 2023 con mayoría absoluta gracias al apoyo de su partido y de siete más que sumaron 179 votos frente a los 171 de PP, Vox y UPN. El precio más alto se lo puso Junts. Sus siete diputados le exigieron la amnistía para los implicados en el desafío al Estado del 2017 y la posibilidad de celebrar un referendo. El secretario general del PSOE tuvo que cambiar su discurso y el del partido desde un no rotundo al perdón por considerarlo inconstitucional a elaborar una ley «a medida» para los condenados por el procés. Este primer año de legislatura estuvo también marcado por presuntos casos de corrupción que afectan a la mujer y al hermano de Sánchez, así como a quien fuera su mano derecha, el diputado y exministro José Luis Ábalos, quien salió del Grupo Parlamentario Socialista y se pasó al Grupo Mixto. Además, es la primera vez que un jefe del Gobierno se retira cinco días «para reflexionar» si seguir o no en el puesto, período que se resolvió con el anuncio de «medidas de regeneración democrática». Del equipo del Gobierno inicial, el pasado diciembre cambió Madrid por Luxemburgo la hasta entonces potente vicepresidenta Nadia Calviño, que se fue a la presidencia del Banco

Últimas elecciones en España

Resultados en escaños

Generales
2023

Abalos y cuatro diputados de Sumar se fueron al Grupo Mixto

121

Generales
2024

Europeas
2024

LA VOZ

Europeo de Inversiones. Era uno de los pesos pesados del Ejecutivo. Otro que podría perder es la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que renunció al acta lograda en el Parlamento Europeo porque está pendiente de integrarse en la Comisión Europea. Por su parte, José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, acaba de ser propuesto para gobernador del Banco de España.

pp

Investidura fallida y oposición contundente. Núñez Feijoo ganó en votos y escaños hace un año, pero su investidura resultó fallida. Solo logró aunar los apoyos del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN (172 votos a favor), a 4 de la mayoría absoluta. Y pasó a organizar una oposición contundente, animando a protestar en la calle, en especial contra la ley de amnistía. Convocó cinco manifestaciones contra el Gobierno, la última en mayo pasado, y reclamó la disolución de las Cortes porque la legislatura «está perdida» y el Gobierno tiene «al país parado». Feijoo ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por «ser el abogado de la familia»; la del ministro de Transportes, Óscar Puente, por «crear una crisis» con Argentina al acusar al presidente Javier Milei de «consumir sustancias»; la del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por su gestión de la crisis diplomática con Milei; la de Fernando Grande-Marlaska (Interior) tras el asesinato de

dos agentes de la Guardia Civil en el puerto de Barbate tras ser arrollados por una narcolancha; y también la del presidente, por la investigación que afecta a su mujer. «Váyase», le dijo el miércoles. Sin embargo, y pese a esa rivalidad tan acusada, Feijoo alcanzó su primer gran pacto de Estado con Sánchez, la renovación del CGPJ, tras la mediación de Europa.

SUMAR

Crisis con Podemos. La crisis de la formación de Yolanda Díaz con Podemos llevó a que dos semanas después de que el Gobierno comenzase su andadura Podemos anunciase que dejaba el grupo de Sumar y se pasase al Mixto. El Gobierno perdió así cuatro votos esenciales para su frágil mayoría, al quedarse Sumar en 27 de los 31 diputados que tenía. El Ejecutivo señaló entonces a Yolanda Díaz por no haber sido capaz de mantener a sus aliados. Mientras el PSOE quería incluir un ministro morado para evitar rupturas, Díaz se resistió. Ambos vetaron a Irene Montero.

vos

Ruptura con el PP. Vox se quedó el 23 de julio sin ser la llave para que gobernase Feijoo. Esa irrelevancia la contrarrestó con su presencia en los Gobiernos de cinco comunidades, a los que llegó a través de pactos con el PP. Si bien por uno de sus mantras, la oposición a la inmigración, acaba de romper esos Ejecutivos tras aceptar estos la acogida de menores inmigrantes llegados a Canarias. La defensa a ultranza de esa política antiinmigración hace peligrar también los pactos con los populares en los ayuntamientos. Varios militantes de Vox se han rebelado y dejado el partido.

### El PSOE perdió cuatro de las cinco citas electorales en doce meses

REDACCIÓN / LA VOZ

Desde las elecciones generales celebradas el 23 de julio del año pasado, en España hubo otras cuatro citas con las urnas: Galicia, País Vasco, Cataluña y Europa, y de esos cinco comicios, el PSOE perdió cuatro de ellos. Tan solo logró situarse en primera posición en el Parlamento catalán, donde el exministro Salvador Illa consiguió 42 escaños. Lo siguieron Junts con 35, ERC con 20 y el PPC con 15.

Antes de las elecciones catalanas del 12 de mayo, fueron los gallegos y los vascos quienes eligieron sus Parlamentos autonómicos, en febrero y en abril, respectivamente. En el caso de Galicia, el PP obtuvo el 1 de febrero una rotunda victoria con 40 asientos frente a los nueve del PSdeG-PSOE. En abril, en la Cámara vasca, el PSE-EE se situó como tercera fuerza con 12 parlamentarios (PNV y EH Bildu, 27 ambos), y el PP, como cuarta con 7. Tanto en el caso catalán como en el vasco, los populares partían de cifras más bajas (3 y 6 diputados). Y en las europeas de junio, también el PSOE salió derrotado, con 20 escaños frente a los 22 del PP. Cabe resaltar, pues, la línea ascendente de los populares, que en el caso del Europarlamento incrementaron su presencia en siete escaños, en Cataluña pasaron de 3 a 15 y en el País Vasco, de 6 a 7.

Al contrario, también se confirma la tendencia al descenso de los socialistas en cada una de las consultas, pues se dejaron un diputado en la Unión Europea el 15 de julio, al pasar de 21 a 20, se mantuvieron en 12 escaños en el País Vasco y pasaron de 14 a nueve en el Parlamento de Galicia.

# Un Sánchez rodeado de casos de presunta corrupción y el intento de acallar a la prensa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien accedió a la Moncloa por primera vez tras una moción de censura a través de la que desbancó a Mariano Rajoy en el 2018 argumentada en los casos de corrupción que afectaban al PP, ha pasado un año pendiente de los juzgados por las acusaciones de corrupción que afectan a su esposa, Begoña Gómez y a su hermano David, y por el caso Koldo, que obligó al exministro Ábalos a dejar el PSOE.

El caso Begoña se abrió por

un presunto delito de corrupción y tráfico de influencias en la concesión de subvenciones a empresas. Una rama del caso llegó a la Fiscalía Europea.

David Sánchez Castejón, el hermano del presidente, se enfrenta a una investigación de un juzgado de Badajoz que admitió a trámite una denuncia del seudosindicato Manos Limpias por, según dicen, cobrar un sueldo público de la Diputación de Badajoz sin ir a trabajar.

La operación Koldo es un caso de corrupción en torno a Koldo García Izaguirre, exasesor y exchófer del exministro José Luis Ábalos. Koldo y otras seis personas están siendo investigadas por presuntamente lucrarse con contratos públicos de compra de mascarillas.

En medio de todas esas noticias negativas para Sánchez, este propuso en el Congreso un «plan de regeneración democrática» en el que incluye una regulación de los medios comunicación a través de la que intenta controlar a los dueños de estos medios y su financiación.

### La irrupción de Alvise altera la estrategia de Vox

REDACCIÓN / LA VOZ

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, admitió que le preocupa la irrupción del agitador ultra sevillano Luis Alvise Pérez en las elecciones europeas, en las que logró tres escaños, el mismo número que Sumar. Para Feijoo, es un «voto protesta» y culpó a Sánchez. Pero el verdadero rival y competidor de Se Acabó La Fiesta es Vox, que ya comienza a gestionar su agenda teniendo en cuenta la de esa escisión provocada por el sevillano.

# Doce meses convulsos marcados por la inestabilidad

Una legislatura sin apenas contenido, salvo la amnistía, y con máxima crispación, que aboca a la incertidumbre

### **ENRIQUE CLEMENTE**

La gran mayoría de las encuestas situaban a Alberto Núñez Feijoo en la Moncloa, ya que vaticinaban mayoría absoluta del PP y Vox en las elecciones del 23 de julio de hace un año. Pero saltó la sorpresa y Pedro Sánchez logró formar una mayoría con la izquierda, los independentistas y los nacionalistas para ser investido presidente del Gobierno el 16 de noviembre. El pago a Junts y ERC fue la amnistía. Ha transcurrido un año marcado por esa ley, con polarización y crispación máximas, varias campañas y elecciones seguidas, la parálisis legislativa, la buena marcha de la economía y últimamente la investigación judicial de Begoña Gómez. Los politólogos consultados por La Voz analizan el escenario.

### BALANCE DE UN AÑO

La amnistía, única ley de calado. Carlos Barrera cree que «pasará a la historia como el año de la amnistía, porque es el tema estrella que ha cuasi monopolizado la atención pública: sabía el Gobierno que iba a ser así, y así ha sido, en efecto». Puede decirse que ha sido la única norma de calado capaz de aglutinar una mayoría sólida en este primer año de legislatura, dejando aparte la gran excepción del acuerdo PSOE-PP sobre el Consejo General del Poder Judicial, «quizás la otra noticia de relevancia». En todo caso, «el transcurso de la legislatura ha puesto de manifiesto lo que ya se intuía: la extrema dependencia del Gobierno de coalición de todos sus demás socios de investidura». «Y hay que subrayar todos, porque con que uno falle o se descuelgue, hace inviable la producción legislativa». «Si gobernar es resistir, como ha hecho de ello gala Sánchez estos últimos años, se puede afirmar que un año más lo ha conseguido; otra cuestión es el precio que ha tenido que pagar: gobernar contra media España», concluye.

Javier Lorente pone el foco en las expectativas: «El Gobierno nace con un apoyo débil, particularmente si se mira su bloque ideológico, pues la izquierda está en minoría». Así, «se configura más para taponar el acceso del PP con la derecha radical al Gobierno y las instituciones que con una ambiciosa agenda legislativa de izquierdas». «Si se es consciente de esta realidad, el Gobierno ha ido desplegando algunas políticas, pero con derrotas parlamentarias y sin Presupuestos», explica. «Para quien esperara una agenda legislativa más ambiciosa, como en el período 2019-2023, probablemente el resultado es decepcionante, pero si la expectativa es la de un



Feijoo saluda a Pedro Sánchez tras sacar adelante su investidura el pasado 16 de noviembre. JAVIER LIZÓN EFE

### **LOS EXPERTOS**



Carmen Lumbierres Politóloga Profesora de Ciencia Política y Sociología en la UNED



Javier Lorente Politólogo Profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos



Carlos Barrera Analista político Profesor en la Universidad de Navarra

Gobierno con capacidad de retrasar el de la derecha, el balance es positivo.», añade. «La ley de amnistía es la ley estrella de la legislatura, casi la única norma relevante aprobada y que es la condición de posibilidad para que el Gobierno subsista», asegura.

Carmen Lumbierres destaca que la legislatura ha estado marcada por las elecciones gallegas, vascas, catalanas y europeas. «Venimos arrastrando un ciclo electoral que comenzó con las autonómicas y municipales de mayo del 2023, que no se ha terminado de cerrar, y así es imposible dotar de contenido la legislatura; seguimos más en competir, lo que es propio de las elecciones, que en colaborar, que es propio de la gestión», sostiene. La aprobación

de la ley de amnistía es el hecho más relevante de lo que va de legislatura, pero también «los movimientos internos dentro de cada partido, que han modificado el espacio político: la ruptura de Sumar y Podemos; la expulsión de José Luis Ábalos del Grupo Socialista por el caso Koldo y los cinco días de retiro de Sánchez, que también tenían una parte de contenido interno; la bicefalia en el PP entre los afines a Feijoo y los de Ayuso y Aznar, que explica las idas y venidas del partido; la ruptura de ERC; y la purga en Vox». Todo esto «hace un panorama muy inestable y volátil en el que la política se ha vuelto más endogámica, más mirando al interior de sus partidos que a la legislatura nacional».

VALORACIÓN SÁNCHEZ

Resistencia, pero menos. Para Barrera, «Sánchez ha hecho valer, pese al resultado adverso de las elecciones del 23 de julio, su precaria aritmética parlamentaria, basada en sus socios de la anterior legislatura, que a su vez lo habían sido de su moción de censura a Mariano Rajoy en el 2018». «Mantener esa unidad a partir de la amalgama de formaciones políticas reunidas para su causa es una innegable virtud política, reconocida hasta por sus más acérrimos enemigos», resalta. A corto plazo «le ha resultado rentable, pero a medio o largo plazo su discurso y su estrategia del muro contra la derecha le cierra puertas de entendimiento, le impide ampliar consensos con otros diferentes a sus socios de siempre». «Tal vez el punto crítico de este último año en torno a la figura de Sánchez ha sido la imputación de su mujer y la carta a la ciudadanía, una puesta en escena audaz pero con riesgos para la credibilidad del presidente», afirma Lorente. «Sánchez arrastra el agotamiento de la gestión desde la moción de censura y las tres convocatorias electorales de generales en solo siete años, más la pandemia, más el giro del PP a posiciones más conservadoras, más el fracaso de Sumar; sigue siendo un resistente, pero cada vez menos», valora Lumbierres.

### VALORACIÓN DE FEIJOO

Modular el mensaje. Según Lorente, el punto más crítico respecto a Feijoo «es la percepción de debilidad del liderazgo del PP por parte de algunos votantes conservadores: su tira y afloja discursivo con Ayuso es solo un ejemplo de esto». Con todo, «el pacto PP-PSOE para renovar el CGPJ parece haber servido para que él recupere el pulso como líder de su partido». Feijoo hizo un aterrizaje forzoso en Madrid, con más errores que aciertos, que ha limado buscando un equilibrio difícil entre ser partido de Estado y con la mirada puesta en la competencia de Vox y Se Acabó La Fiesta. «Tiene una última oportunidad en la siguiente convocatoria y a ello lo arriesga todo», estima Lumbierres. «Feijoo ha tenido que redefinirse para aceptar, con todas sus consecuencias, el incómodo papel de jefe de la oposición. No entraba en sus cálculos iniciales verse fuera de la Moncloa, pero la terca realidad se ha impuesto», asegura Barrera. «Ha tenido que resetearse para encarar una legislatura de duración incierta, lo que provoca dudas estratégicas acerca de cómo modular el mensaje v con qué fuerza», considera. «Las últimas discrepancias con Vox son una oportunidad para diferenciarse de dicho partido y no tener que mirarlo continuamente de reojillo», concluye.

# ¿Habrá una legislatura corta, media o larga?

¿Cuánto durará la legislatura teniendo en cuenta la dificultad del Gobierno para sacar sus medidas adelante en el Parlamento? Lumbierres cree que estamos ante una legislatura corta: «Aunque se consiga que Salvador Illa sea el presidente de la Generalitat, Junts no está por ser un aliado de Sánchez, y Podemos en política exterior, tampoco: está claramente alineado con las posiciones prorrusas». En su opinión, «la inestabilidad de los Gobiernos autonómicos, de los que

ha salido Vox, con claras dificultades para aprobar presupuestos hará todavía más que se bloqueen todos con todos».

### No le interesa

Para Carlos Barrera, sin embargo, «a pesar de sus evidentes dificultades parlamentarias, no parece que ni al Gobierno ni a sus socios les interese romper el actual statu quo; es mucho más lo que pueden perder todos ellos, de convocarse elecciones anticipadas». «Si no se producen hechos especialmente disruptivos, la legislatura durará uno o dos años más, por lo menos», vaticina. Según Lorente, es difícil de saber: «Tenemos ejemplos, tanto a nivel del Estado como autonómico de prórrogas sucesivas de presupuestos sin que se hayan interrumpido las legislaturas y sin convocatorias electorales». Explica que «no parece, tampoco, que Junts esté por la opción de apoyar una investidura de la derecha: Vox hace que el acuerdo de los nacionalistas con el PP sea muy difícil, al necesitar también sus votos». Además, «la Ley de amnistía es una ley que tiene un alto coste para el PSOE: no tendría sentido promoverla a cambio de resistir en el Gobierno unos meses, con una aritmética parlamentaria complicada». «Por eso, si tuviera que apostar, lo haría por una legislatura larga, a no ser que vengan vientos muy favorables para el PSOE, o tan desfavorables que hagan imposible el mantenimiento del Gobierno».

# El juez gira su investigación hacia el origen de la cátedra de Begoña Gómez

Redirige las diligencias sobre Air Europa y Barrabés para bucear en la Complutense

**MELCHOR SAIZ-PARDO** 

MADRID / COLPISA

Fue el pasado viernes durante la declaración como testigo del vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José María Coello de Portugal. Este declaraba por su condición de presidente de la comisión mixta de seguimiento de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva creada en el 2020 por la universidad a petición de Begoña Gómez. En un momento de ese interrogatorio, el juez Juan Carlos Peinado cortó de raíz varias de las preguntas de la abogada de Vox, Marta de Castro, sobre el funcionamiento de la cátedra que hasta ahora dirigía la mujer del presidente, por considerarlas «impertinentes».

«No estamos investigando las irregularidades de la cátedra, sino su constitución», afirmó el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, introduciendo de viva voz en el proceso una ampliación formal en el objeto de estas diligencias previas que abrió el pasado 16 de abril y que, por el momento, siguen versando exclusivamente sobre corrupción en negocios privados y tráfico de influencias.

El anuncio, según los presentes, provocó una mueca de sorpresa en Antonio Camacho. El exministro de Interior y letrado de la mujer de Sánchez solo horas antes había intentado frenar los interrogatorios de Coello y de su antecesor en la comisión de seguimiento, el exvicerrector Juan Carlos Doadrio, al entender que esas comparecencias no guardaban relación alguna con el objeto de las diligencias previas. Un procedimiento que, en principio, solo se abrió para investigar la supuesta intermediación de Begoña Gómez para el rescate de Air Europa por parte del Gobierno durante la pandemia y para analizar la adjudicación de más de 10 millones de euros en concursos de la Administración central al colega académico de la esposa del presidente, el empresario Juan Carlos Barrabés, después de que la mujer de Sánchez escribiera para él dos cartas de recomendación.

### Investigación «prospectiva»

Camacho, que desde hace semanas viene denunciando que su defendida es víctima de una investigación «prospectiva», se enteró de esta manera de hasta dónde el juez Peinado es capaz de «flexibilizar» la investigación contra Begoña Gómez.



El vicerrector de Planificación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense, José María Coello, el pasado viernes. E.PARRA E.P.

El magistrado, ya el pasado 1 de julio, respondió en un auto a la defensa, que exigía que se le informara de qué se acusaba a la investigada, diciendo que «los hechos objeto de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España, que se contienen en la denuncia inicial». Y que la única «exclusión» afectaba a «los hechos relativos a los contratos adjudicados a la UTE constituida por las empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley por la entidad pública Red.es, financiados con fondos europeos.

El juez daba a entender que la

investigación iba a ir más allá, al recordar que había admitido a trámite una querella de Hazte Oír que ponía en su conocimiento «nuevos hechos».

### Indicios inverosímiles

Y es en esa querella de Hazte Oír en la que el juez Peinado, según todas las fuentes consultadas, cree haber encontrado la clave para seguir con su investigación después de que la Audiencia Provincial de Madrid despreciara por inverosímiles los indicios de que la intervención de Gómez sirvió para el rescate de Air Europa, después de que las Fiscalía Europea se quedara para sí los contratos de Barrabés con la Administración y después de

que la UCO no encontrara irregularidades en las adjudicaciones al empresario por otras entidades. Y es que la segunda demanda de Hazte Oír acusaba a Gómez de nuevos delitos de administración desleal, malversafuncionaria.

La Complutense (que había estado tangencialmente en el origen de las diligencias previas a raíz de la denuncia primigenia de Manos Limpias, ya que Barrabés fue promotor del máster de Gómez) ha vuelto al centro de las pesquisas, pero ahora por la puesta en marcha de la cátedra. Sobre todo, después de que el rector del centro, Joaquín Goyache, reconociera al juez que Begoña Gómez lo citó a través de la secretaría de Presidencia de Gobierno en julio del 2020 en la Moncloa para postularse a dirigir un máster en la universidad, que tres meses después, en octubre de ese mismo año y en un tiempo récord en la historia del centro académico, se hizo realidad, convirtiéndose en embrión de la cátedra.

Ese supuesto tráfico de influencias en el alumbramiento de la controvertida cátedra que ahora se ha convertido en el centro de la investigación de Peinado fue apuntalado el viernes en el juzgado por Juan Carlos Doadrio, que reveló que fue Goyache quien en septiembre del 2020 le ordenó crear una cátedra extraordinaria para Gómez, la única en toda la Complutense que no está dirigida por una persona licenciada.

ción e intrusismo, no solo por la supuesta apropiación indebida del famoso software que ha denunciado la Complutense, sino también por haber accedido a la dirección de una cátedra en el 2020 sin ser licenciada ni ser

Una agente de la Guardia Civil accede a la residencia. JESÚS MONROY EFE

### CIUDAD REAL

ALMERÍA

Un ajuste de cuentas, probable motivo de la

muerte de dos jóvenes Los investigadores sospechan que un ajuste de cuentas fue el posible móvil de la muerte de

dos varones de entre 20 y 30 años, cuyos cuerpos sin vida y

con heridas por arma de fuego

fueron hallados ayer en el ba-

rrio almeriense de Los Molinos.

Uno presenta un disparo en la

cara, y el segundo, que estaba

a unos metros, otro en la par-

te posterior de la cabeza. EFE

Al menos 91 personas

fueron beneficiadas

por la ley de amnistía

El número de personas que han

sido beneficiadas por la ley de

amnistía del procés asciende al

menos a 91, entre condenados

que han sido exonerados y ab-

sueltos que han visto cancela-

dos sus antecedentes, incluidos

los policiales, desde que la nor-

ma entró en vigor, el 10 de junio.

Todas las amnistías concedidas

hasta ahora han sido acordadas

en los tribunales y juzgados con

sede en Cataluña. EFE

CATALUÑA

### Un muerto en el incendio de una residencia de mayores

Un hombre de 60 años murió en la madrugada del domingo en el incendio de una residencia municipal de mayores en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) que obligó al desalojo de dos trabajadores y 78 residentes. Todos pudieron volver a las instalaciones sobre las once de la mañana. Al parecer, las llamas comenzaron en una habitación de la primera planta de la residencia. EFE

### SUCESOS

### Buscan a dos bañistas en un pantano de Lérida y en un embalse de Ávila

Los Mossos d'Esquadra y los bomberos de la Generalitat buscan en el pantano de Sant Antoni, en Talarn (Lérida), a un chico de 14 años desaparecido desde el sábado. También en Lérida, murió un hombre de 65 al caerse de una lancha en el río Noguera Pallaresa, en Tremp. Y en Ávil, la Guardia Civil busca a un bañista de 29 años que desapareció el sábado en el embalse Charco del Cura, en El Tiemblo. LVG

# Ofensiva del PP por la presunta corrupción de la directora del Instituto de las Mujeres

A. AZPIROZ MADRID / COLPISA

El Partido Popular lanza una ofensiva parlamentaria a cuenta de las supuestas irregularidades de la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García. Los populares, anunció este domingo su portavoz en el Senado, Alicia García, han registrado hasta 34 preguntas en la Cámara Alta para esclarecer si García, persona de confianza de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, benefició a su pareja para la contratación en ayuntamientos de puntos violetas, un instrumento que según define Igualdad «está

promovido para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista», «En los últimos treinta días han sido asesinadas 13 mujeres ante la pasividad de Sánchez. Mientras esto ocurre, la ministra de Igualdad y el presidente protegen a la directora del Instituto de las Mujeres, que habría obtenido 64 contratos públicos para sus empresas», denunció Alicia García. Más aún, la dirigente popular se preguntó por qué el jefe del Ejecutivo protege a Isabel García. «Pues porque se protege a sí mismo, le recuerda a lo que tiene en casa», se respondió a sí misma.

La ministra Redondo señaló el pasado jueves que dará a la directora del Instituto de las Mujeres el tiempo que necesite para ofrecer explicaciones. Fue la titular de Igualdad la que la nombró para el cargo que desempeña tras relevar al frente de la cartera a Irene Montero. Desde los socios de coalición de Sumar, se insiste en que la única salida a esta polémica es el cese de la directora del Instituto de las Mujeres por parte del Gobierno.

# El no del PP a la ley de extranjería lleva al Gobierno a la derrota o a ceder con Junts

Tellado ratifica el rechazo de su partido al no ver aceptadas sus condiciones

LOURDES PÉREZ

MADRID / COLPISA

El Gobierno arriesga su entereza y con ella la de una legislatura maniatada por la volatilidad, en un final de julio que las circunstancias han convertido en termómetro del año transcurrido desde que Pedro Sánchez lograra contra pronóstico aguantar el tipo y la Moncloa tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023.

La casualidad ha hecho que el próximo martes, justo cuando se cumplen doce meses de aquella cita con las urnas que encadenó la investidura y la coalición con Sumar a los pactos con el soberanismo, el Ejecutivo tenga que pasar la prueba en el Congreso de la reforma de una ley de extranjería que el desmarque de Junts había dejado en manos de un PP, que ayer ratificó al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que sigue en el «no» al no ver aceptadas sus condiciones. Y en paralelo, con una trascendencia política aun mayor, el presidente se juega la incierta investidura de Salvador Illa en Cataluña que los socialistas negocian, contra el reloj, con Esquerra.

Lo más perentorio tiene como escenario el cargado pleno que celebrará mañana en la Cámara Baja, donde se debatirá y votará la proposición de ley registrada hace una semana por PSOE, Sumar y Coalición Canaria -que gobierna las islas junto al PPpara reajustar la norma vigente desde el 2000 sobre extranjería. En síntesis, el objetivo es un cambio en el artículo 35 para obligar, literalmente, a las comunidades autónomas a hacerse cargo de menores extranjeros no acompañados cuando alguna de ellas, como ocurre ahora en el archipiélago canario, vea desbordada en un 150 % su capacidad de acogida. Este domingo por la noche, el Ejecutivo se encontraba en un callejón que le aboca a la derrota parlamentaria —o bien a retirar su iniciativa—, tras constatar que el PP persiste en su negativa a avalar el cambio legislativo.

Eso, que sería un revés, o un pacto in extremis con Junts, que se niega a aceptar un marco común para todos los territorios en materia migratoria que fuerce a Cataluña a acoger menores inmigrantes en situación de soledad.

### A golpe de wasaps

Los contactos entre los dos actores de los que depende, fundamentalmente, una política de
Estado como la migratoria —el
Ejecutivo que dirige el país y el
PP que dirige la gran mayoría de
las comunidades— encallaron
pocas horas antes en un intercambio de mensajes a través de
WhatsApp entre el ministro Torres y el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, a instancias del primero, según confirmaron fuentes de Génova. La formación que preside

Alberto Núñez Feijoo sí había respaldado, a través de sus gobiernos autonómicos, el reparto solidario de 347 niños y adolescentes extranjeros no acompañados que permanecían en la hacinada Canarias, en el marco de la conferencia sectorial celebrada en Tenerife el 10 de julio. Ese pacto, en el que solo se abstuvo el Govern -el Gobierno negocia también la ley de extranjería con una ERC en la que ve «buena predisposición»—, fue lo que detonó hace pocos días la salida de Vox de los ejecutivos regionales que compartía con el PP.

Ya entonces los populares advirtieron al Ejecutivo de que no entrarían, en el paso siguiente, al cambio legislativo sin más recursos económicos para las comunidades y otra serie de premisas. Entre ellas, la declaración de emergencia migratoria y la convocatoria de una Conferencia de Presidentes, algo que vienen reclamando hace meses.

### Abascal acusa a Sánchez de «importar violadores» y sacarlos a la calle

REDACCIÓN / LA VOZ

El líder de Vox, Santiago Abascal, acusó ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «importar violadores» y admitió que si de él dependiera metería a los menores inmigrantes no acompañados en un avión y los devolvería en el acto a sus países de origen, informa la agencia Efe.

«Si fuesen noruegos, ¿cuánto tiempo estarían en Europa? Los habríamos devuelto inmediatamente», argumentó Abascal en una entrevista publicada por Ok Diario, en la que acusa además a las instituciones europeas y españolas de secuestrar a los inmigrantes irregulares.

Abascal denunció asimismo el efecto llamada que, a su entender, está impulsando con su política Pedro Sánchez, a quien se refirió como «el presidente feminista que saca violadores a la calle y, como no saca suficientes, importa violadores también».



El funeral del fallecido por el ataque hutí a Tel Aviv. ABIR SULTAN EFE

# Alertan de una escalada bélica tras el intercambio de ataques entre Israel y los rebeldes hutíes

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que las hostilidades «agravan la tensión actual en la región»

REDACCIÓN / LA VOZ

Los rebeldes hutíes de Yemen no tardaron ni un día en responder al bombardeo israelí sobre la ciudad portuaria de Hodeida. Los guerrilleros informan de que lanzaron varios misiles sobre la urbe costera de Eilat, en el sur de Israel. Tel Avivi confirmó que sus defensas antiaéreas repelieron la ofensiva. El líder de los rebeldes hutíes, Abdelmalek al Huti, prometió «una mayor escalada y más ataques» de esta facción que controla el norte de Yemen y que depende del régimen de Irán. El Estado persa instó a Israel a cesar en su «peligroso aventurerismo» para evitar que la tensión aumente.

El secretario general de la ONU, António Guterres, compartió su preocupación por el intercambio de ataques entre hutíes e israelíes y pidió «máxima contención» a todas las partes. Una petición extrapolable a los islamistas de Hamás y al grupo paramilitar libanés de Hezbolá, que también lanzó el sábado cohetes sobre el norte de Israel, que replicó con un bombardeo en Aadlun, en el sur del Líbano, que hirió a seis personas.

Gran parte de los más de 2.000 kilómetros que separan Israel del norte yemení pasan por Arabia Saudí, un Estado que ha tratado de mediar en la guerra contra Hamás. Los saudíes reconocieron que esta hostilidad «duplica la tensión» y «perjudica los esfuerzos para un alto el fuego en Gaza».

### Rusia insiste en atacar Kiev con su quinta ofensiva en dos semanas

REDACCIÓN / LA VOZ

El Ejército ruso apunta a Kiev. Según dijo el jefe de la Administración Militar Regional de la capital ucraniana, Serguí Popko, la ciudad vivió ayer la quinta ofensiva rusa en dos semanas, aunque añadió que las defensas antiaéreas repelieron los drones lanzados por Rusia, que ha basado sus ofensivas en lanzar aparatos no tripulados. No fue el único foco de tensión en Ucrania. Las fuerzas rusas atacaron con misiles diez regiones de Ucrania y avanzaron posiciones en Lugansk y Járkov, con la conquista de dos pequeñas aldeas. Además, el Ejército ruso informó de que bloquearon dos misiles que tenían como objetivo la anexionada región de Crimea.

El alcalde de Kiev pidió a Volodímir Zelenski, el presidente de Ucrania, que promueva un referendo para preguntar a los ciudadanos si quieren un acuerdo de paz con Rusia. El jefe del Ejecutivo dijo en la BBC que espera poner fin a la «fase caliente» de la guerra a finales de año.















# El 90 % de las empresas familiares, en riesgo de desaparecer por falta de relevo

En este contexto surge un nuevo vehículo de inversión, cuyo objetivo es financiar la búsqueda y adquisición de negocios sin sucesores

### SARA CABRERO

REDACCIÓN / LA VOZ

La avalancha que supondrá la jubilación de la generación del baby boom no solo se dejará notar en las plantillas de las empresas, que hace ya tiempo que se afanan en buscar trabajadores para hacer frente a la sangría, algo que en algunos sectores como el del transporte, la hostelería o la construcción, está resultando de lo más complicado. Y es que la falta de relevo generacional también se ha contagiado a la parte empresarial. Según las cifras que manejan en la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), el 90 % de las empresas familiares están en riesgo de desaparecer por esta razón. «Los potenciales herederos a menudo tienen intereses profesionales diferentes y prefieren seguir carreras fuera de la empresa familiar, lo que complica el proceso de sucesión. Los conflictos familiares pueden dificultar la toma de decisiones y la implementación de un plan de sucesión exitoso», explica Juan Manuel Vieites, presidente de la patronal gallega.

Este problema ya lleva varios años dejándose notar en el mapa empresarial de la región. De hecho, la CEG asegura que en Galicia, la ausencia de sucesores es una de las principales razones por las que hoy en día se venden las firmas familiares. Ocho de cada diez ventas de estas compañías obedecen a la falta de alguien que sea capaz de continuar con su gestión.

Para solventar este problema, que promete recrudecerse durante los próximos años, Vieites recomienda poner en marcha una planificación anticipada: «Es crucial desarrollar un plan de sucesión con tiempo, involucrando a todos los miembros relevantes de la familia y definiendo roles claros para los sucesores potenciales. Otro aspecto fundamental es invertir en la formación de los herederos para que estén preparados para asumir responsabilidades dentro de la empresa».

Pero cuando esta planificación falla y se torna imposible encontrar relevo, hay otro camino que empieza a despuntar. Son los conocidos como search funds (fondos de búsqueda), vehículos de inversión de capital privado destinados a financiar la búsqueda y adquisición de empresas con potencial de crecimiento: «En Galicia, al igual que en otras regiones de España, los search funds, están ganando relevancia como una solución en empresas fami-



Un operario de una empresa del metal trabaja cortando unos pilares. M. DIVISEK EFE

liares. La región cuenta con un ecosistema empresarial favorable para la implementación de estos fondos, especialmente dadas las dificultades mencionadas en la sucesión de negocios familiares», explica Vieites.

### Búsqueda

El funcionamiento de estos fondos es bastante peculiar. Un emprendedor, llamado searcher (buscador), recibe financiación inicial de un grupo de inversores para dedicarse durante uno o dos años a buscar una compañía para adquirirla. Entre estas, destacan precisamente aquellas que no encuentran relevo generacional. Durante ese período, el searcher se dedica a identificar y evaluar posibles oportunidades de compra por toda Europa y, una vez que la encuentra, obtiene fondos adicionales de los inversores para hacerse con la firma en cuestión. Su cometido, a partir de ahí, cambia por completo. Su obligación será asumir las tareas de gestión de la compañía para hacerla crecer: «Si una empresa es regional, tiene que llevarla a la dimensión nacional. Si es nacional, a la dimensión internacional...», explica Enrique Quemada, presidente de ONEtoONE, uno de los primeros fondos especializados en este modelo dentro de España. Tal y como relata Quemada, una vez transcurrido un determinado tiempo de gestión, la historia vuelve a dar un

### La lucense Plásticos Arias, un ejemplo de sucesión en Galicia

Los fondos de búsqueda también han encontrado oportunidades interesantes en Galicia. Una de ellas es Plásticos Arias, una empresa situada en Lugo que se ha convertido en uno de los mejores ejemplos del enorme potencial que tienen estos vehículos de inversión. En abril del 2020, los buscadores Pedro Lago y Javier González-Tovar se hacían con el control de esta industria, propiedad de un empresario que no era capaz de encontrar sucesor familiar para seguir con un negocio con más de seis décadas de historia. «Pedro Lago es un experto con mucha ilusión, energía y ambición que tenía mucha experiencia en la industria, y cuando llega y le propone al dueño su idea, lo convence. Y es que, desde que llegó, Plásticos Arias ha crecido y sigue creciendo. Den-

tro de unos años, se venderá la empresa, pero seguirá operando en Lugo y dando trabajo a la gente de Lugo», resume Quemada.

Desde que se produjo este particular relevo en la empresa lucense, la industria no solo ha multiplicado sus cifras, sino que además ha duplicado la plantilla y ha introducido nuevos productos en su catálogo. «Para entenderlo mejor, se puede explicar desde un nuevo ángulo. El mensaje del searcher al empresario es: "Imagina que yo soy como tu hijo. No voy a cambiar el nombre de la empresa y no voy a trasladarla". Los empresarios necesitan tener la tranquilidad de que sus empleados se quedan en buenas manos y de que su legado no se pierde o que su marca se va a diluir. Y eso lo tienen garantizado».

giro y el buscador tiene la obligación de vender la empresa a un nuevo agente que siga haciéndola crecer: «Puedes preguntarte: ¿y qué pasa si tiene la tentación de no querer venderla y quedarse al frente de ella? Pues la realidad es que no pueden, porque todo este proceso de los search funds está estructurado para que ellos solo ganen si la empresa se vende».

Quemada explica cuáles son los requisitos básicos que debe reunir una firma para que llame la atención de estos searchers: «En primer lugar, debe tener un ebitda [beneficio de explotación] de más de un millón de euros, y deben ser empresas muy sólidas que tengan unos márgenes amplios. En definitiva, tienen que ser compañías que no sean frágiles, que tengan una base diversificada de clientes y que estén en sectores que tengan potencial de crecimiento», resume.

### «Son como poligoneros»

Quemada relata que muchas de estas empresas no salen en informes como el SABI o el Informa: «Muchas veces porque están troceadas, parece que son empresas de dos millones de euros, pero en realidad son varias firmas que forman parte de un grupo con gran facturación y que las lleva a que estén por debajo del radar de todo el mundo. Yo siempre digo que los searchers son como poligoneros. Porque van polígono a polígono por todo el mundo buscando este tipo de oportunidades de inversión. Y te aseguro que las encuentran», resume Quemada.

ONEtoONE ha invertido hasta ahora en 37 buscadores, lo que le ha permitido entrar en el capital de ocho empresas radicadas en distintos países de Europa.

### La generación Z obliga a las grandes marcas a reinventar sus estrategias

C. ALBA MADRID / COLPISA

Nativos digitales, adictos a las redes sociales y extremadamente infieles a las marcas tradicionales. Son tres de las características que marcan los hábitos de consumo de la generación Z y que han obligado a todo el sector minorista a reinventar su estrategia para captar a un colectivo que ya representa el 25 % de la población española, muchos de ellos integrados plenamente en el mercado laboral, pero otra gran parte aún dependiente económicamente de sus padres.

Niños durante la crisis financiera y adolescentes en la pandemia, casi tres cuartas partes de los consumidores de esta generación realizan al menos una compra al mes en plataformas online como Amazon, Shein o Temu, según datos recopilados por la consultora LLYC y Appinio en un reciente informe en el que analizan el comportamiento de las marcas ante este colectivo.

Estos expertos confirman la infidelidad de esta generación: solo el 25 % compran siempre las mismas marcas, con Instagram, TikTok y YouTube como las grandes plataformas de referencia a la hora de elegir. Sin embargo, el uso de estas plataformas no se traduce en una mayor compra a través de canales online. Es más, a pesar de apoyarse en los medios digitales para buscar o descubrir nuevas tendencias, la tienda fisica sigue siendo la principal opción para ejecutar su gasto.

### Tiendas físicas

Según un estudio de Aecoc Shopperview, un 55 % aseguran que compran en este tipo de establecimientos habitualmente, porcentaje que aumenta al 69 % a la hora de llenar la cesta de la compra con alimentos y bebidas. En esta situación, a las marcas no les queda otro remedio que reinventarse para captar la atención de estos consumidores. «Las nuevas generaciones no solo buscan contenido relevante y auténtico, sino que también valoran la capacidad para responder rápidamente a sus consultas y comentarios... Esta necesidad ha llevado a muchas empresas a integrar las redes sociales para mejorar la experiencia del cliente al proporcionar soporte y comunicación en tiempo real», indican desde la consultora especializada en tecnologías Gartner.

### Puig debuta hoy en el Ibex 35, en el lugar de Meliá, con un valor de 14.770 millones

MADRID / EUROPA PRESS

Puig Brands debuta hoy en el principal indicador del mercado español, el Ibex 35, en sustitución de la hotelera Meliá, después de que el cambio fuese ratificado el pasado 9 de julio por el Comité Asesor Técnico del Ibex (CAT) en una reunión extraordinaria. La empresa catalana entrará en el índice con un coeficiente aplicable del 100 %, en tanto que la permanencia de Meliá en el selectivo llevaba tiempo siendo observada por los analistas al incumplir con el criterio de capitalización de manera retirada y por estar en la parte baja de la tabla en términos de volumen.

La reunión extraordinaria del comité se celebró de forma que Puig pudiera cumplir con el requisito de haber cotizado al menos un tercio del período de cómputo (dos de los seis meses); como la empresa empezó a cotizar en mayo, en la reunión trimestral ordinaria que mantuvo el comité a mediados de junio no pudo ser incluida en el selectivo.

Puig entrará en el Ibex con una capitalización de 14.770 millones de euros, después de que sus acciones cerraran el pasado viernes a un precio de 26 euros, en tanto que desde su estreno bursátil el pasado 3 de mayo sus títulos acumulan una revalorización de un 6 %.

Dicha capitalización, sitúa a Puig Brands en el puesto número 15 del selectivo español, entre Repsol (con una capitalización de 16.180 millones) y ACS (10.600 millones). De su lado, Meliá Hotels International se ha despedido del índice con un valor de algo menos de 1.600 millones.

# Suelo industrial a coste cero y ayudas para inversión en automoción y naval

La Xunta ha enviado a ambos sectores el borrador de sus planes directores

**ANA BALSEIRO** 

MADRID / LA VOZ

Los planes directores con los que la Xunta de Galicia pretende impulsar las actividades económicas que identifica como claves para la economía de la comunidad están ya un paso más cerca de convertirse en realidad. El Ejecutivo gallego ha concluido la redacción de los borradores de los documentos que recogen el diagnóstico y las líneas de impulso que se aplicarán a los sectores de la automoción y del naval.

Entre las medidas que se incluyen en ellos están las de facilitar el crecimiento de ambas actividades industriales y la implantación de empresas nuevas en Galicia, aprovechando el actual proceso de transformación para, además de digitalizarse, adaptarse a las nuevas necesidades que marcan la agenda de la descarbonización y la sostenibilidad energéticas. Así, por ejemplo, se menciona la puesta a disposición de las empresas de suelo industrial a coste cero durante un período de ocho años o la concesión de ayudas para acometer inversiones.

En el caso del suelo empresarial, el documento contempla como uno de los aspectos sobre los que trabajar «a mellora das infraestruturas de parques empresariais existentes» y destaca que la Dirección Xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial «conta cunha serie de axudas dirixidas a este fin». En este punto es donde se califica como prioridad la planificación y promoción del suelo industrial, sin el que las empresas maduras no pueden crecer ni tampoco será posible atraer a otras nuevas.

Para llevar a cabo dicha plani-



Imagen de archivo de la construcción del primer ferri eléctrico de España, en Armón. M. MORALEJO

ficación se actualizará el censo de suelo empresarial de Galicia, además de constar que se facilitará «solo industrial a custo cero durante os primeiros oito anos».

Del mismo modo se mejorarán las infraestructuras de los parques, para lo que, entre otras actuaciones, se concederán ayudas (aún sin detallar en el borrador) para reforzar y ampliar las redes de distribución eléctrica que dan servicio a dichas instalaciones.

### Inversiones estratégicas

En lo que respecta a las inversiones consideradas estratégicas, se habilitarán préstamos para impulsar las actuaciones en proyectos «de novos investimentos, intervencións de ampliación da capacidade produtiva ou mellora de instalacións existentes, que incrementen a competitividade das empresas e as súas capacidades de mercado».

En este punto, ambos planes directores concretan que las actuaciones deben ser superiores a un millón de euros, y los beneficiarios serán «empresas de múltiples sectores que realicen iniciativas empresariais nun centro de traballo en Galicia e tamén persoas físicas, agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, agrupacións de interese económico, sociedades civís e comunidades de bens».

### Creación de empleo

También se concederán ayudas para atraer a empresas a la comunidad. Respecto a la financiación, la Xunta apunta que dichas subvenciones serán «susceptibles de ser cofinanciadas por la Unión Europea no marco do programa Galicia Feder 2021-2027».

Igualmente detalla que las ayu-

das serán para financiar proyectos de inversión empresarial con un desembolso subvencionable de entre 800.000 euros y 10 millones, o en su defecto, de más de 100.000 euros, pero que supongan una creación de empleo de un mínimo de 25 puestos de trabajo fijos y a jornada completa.

Los beneficiarios de estas ayudas serán pequeñas y medianas empresas que, como en los casos anteriores, tengan previsto realizar una inversión en un centro de trabajo ubicado en la comunidad.

Ambos planes directores, diseñados con el clúster de automoción y movilidad de Galicia (Ceaga) y con la sociedad Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar), respectivamente, abordan otras muchas líneas y medidas, como la investigación o la formación y capacitación de profesionales.

## La guerra desatada para hacerse con el control de Talgo amenaza el futuro de la compañía

L. IRIGOYEN MADRID / COLPISA

Ya lo dijo el ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando aseveró que el Gobierno «haría todo lo posible» para evitar la compra de Talgo por parte del grupo húngaro Magyar Vagon. El problema es que la pugna se está complicando hasta el punto de comprometer el futuro del único fabricante español de trenes de alta velocidad. Una cuestión que adquiere tintes casi dramáticos y que se resolverá en el próximo mes en un duelo estratégico de despachos que se intensifica estos días. En el tablero de juego están, además del Gobierno y las empresas implicadas, bancos de inversión, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, accionistas, el comprador y un nuevo agente aparecido esta semana: el fabricante de trenes checo Skoda, pero sin presentar una contraopa, sino una propuesta de «integración de negocios».

El grupo magiar tramita una oferta de compra, una opa amistosa pactada con el consejo de Talgo, en la que ofrece 617 millones por la empresa. La compañía cree que es una solución para ampliar su capacidad de fabricación, ahogada por una cartera de pedidos de 4.200 millones. Además, responde al deseo de vender del principal accionista de Talgo, el fondo Trilantic, que lleva tres años buscando comprador.

Pero la Moncloa recela de los húngaros por el respaldo que reciben del Gobierno de Viktor Orbán y posibles conexiones con las que ha especulado con capital ruso. Y no es cuestión menor ya que el Ejecutivo tiene que autorizar la operación al tratarse de capital internacional, aunque sea de la UE. Los húngaros han ofrecido dar entrada en el accionariado al Gobierno o a las empresas que este considere. Pero si la operación es denegada, se abriría un complejo escenario.

Talgo vería comprometida su viabilidad sin capacidad de abarcar todos los pedidos de trenes avalados, a su vez, por bancos que ejecutarían las garantías a petición de los clientes. Y, por otro lado, se abriría una batalla legal si las razones para denegar la solicitud no son exclusivamente técnicas. Estas pivotan en tres objetivos: garanti-

### **OPA HÚNGARA**

5€

Magyar Vagon

El consorcio húngaro ofrece 5 euros por acción y valora Talgo en 617 millones.

zar la competencia, planes industriales sólidos y seguridad nacional. Magyar Vagon ha anunciado que hay vías legales para defender se y, aunque cree que «la racionalidad de su propuesta industrial» allanará el camino, no dudará en defenderse si se da el caso. También habría que contemplar las demandas de accionistas de Talgo que sufrirían un severo daño patrimonial al no poder vender sus acciones a un precio de 5 euros.

# **DEPORTES**

# Martín Ochoa, deportivista pleno

Jugador a todos los efectos del primer equipo desde enero, rechazó tres ofertas importantes y tendrá ficha del Fabril para ayudar al club

### **IVÁN ANTELO**

A CORUÑA / LA VOZ

Ese gol en Sabadell (21 de octubre), en el peor momento del primer equipo, con un Deportivo pasando penurias clasificatorias y un calvario de lesiones (Mella, Yeremay, Barbero...), es hasta la fecha el momento culmen en la carrera de Martín Ochoa Ruiz (Logroño, 2004). El riojano pasó a ser aquellas semanas la portada de todos los periódicos y una de las pocas razones para ilusionarse con el equipo blanquiazul.

En ese momento, Martín también llamó la atención de clubes del fútbol profesional. Sobre todo tres preguntaron insistentemente sobre su situación. Ochoa acababa contrato en junio, aunque el Deportivo tenía la opción de prorrogarle el vínculo si lo ascendía al primer equipo. Podía ser una patata caliente para el club, pero cuando Fernando Soriano se apresuró a arreglar esa situación se encontró con unas inesperadas facilidades.

El atacante alivió al club mostrando su total predisposición a seguir sin necesidad de ejecutar esa cláusula. Hizo ver a la dirección deportiva su sentimiento blanquiazul, sus ganas por triunfar en la entidad que lo acogió con 14 años y que lo hizo hombre, y se ofreció a firmar un nuevo contrato, mucho más estable, y con unas condiciones ventajosas para el Deportivo.

El acuerdo se estableció en el mes de enero y la prórroga sería hasta el 2028. A partir de ese momento, Martín Ochoa es jugador a todos los efectos del primer equipo, independientemente de



Martín Ochoa, entre dos compañeros en los entrenamientos de esta pretemporada. MARCOS MÍGUEZ

### OCHOA EN EL DÉPOR

| SUS 100 GOLES DE BLANQUIAZUL |    |
|------------------------------|----|
| 23-24 Primer equipo          | 1  |
| 23-24 Fabril                 | 1  |
| 22-23 Fabril                 | 16 |
| 22-23 Juvenil A              | 4  |
| 21-22 Juvenil A              | 23 |
| 20-21 Juvenil B              | 24 |
| 19-20 Juvenil B              | 2  |
| 19-20 Cadete A               | 29 |

lo que indique su dorsal. Ya solo entrena a las órdenes de Imanol Idiakez y así seguirá siendo. «Es jugador a todos los efectos de la primera plantilla, pero por edad y por número de licencias, lo normal es que tenga dorsal del Fabril», explica Fernando Soriano.

Aunque esa condición ya la ostenta desde enero, Martín Ochoa se ofreció al término de la pasada temporada a jugar con el Fabril. Primero, por su compromiso con un grupo de jugadores y técnicos que, además, son amigos; y, después, por la posibilidad de ir cogiendo ritmo tras su operación en invierno (síndrome compartimental crónico en el compartimento profundo posterior de ambas piernas). Los 25 minutos jugados en el último partido de Liga de la pasada campaña, que dieron la salvación al Fabril al ganarle al Oviedo Vetusta (1-2) serán los últimos del riojano en el filial.

Eso sí, como anticipa Soriano, Martín podría seguir portando licencia del Fabril para ayudar al Deportivo. Sería algo parecido a lo que hizo Mario Soriano

en Eibar, cuando portó dorsal del segundo equipo a pesar de que nunca lo pisó. Una razón simplemente económica. El coste de una licencia de un jugador de Segunda División en la campaña 2023-2024 fue de 25.271 euros; mientras que con el filial es muchísimo menos (unos tres mil).

Ahora, Martín Ochoa tiene por delante unas semanas importantes. Se encuentra haciendo la pretemporada con el primer equipo con el reto de competir por el puesto de nueve con Iván Barbero, Raúl Alcaina y el delantero que Soriano tiene todavía previsto incorporar. Convencer a Imanol Idiakez será el primer paso para que el killer de Abegondo haga también carrera en Riazor. En donde quiere triunfar.

## Abegondo luce pólvora con una colección de artilleros y suma más gol desde el Arousa y el Pabellón Promesas

Martín Ochoa abrió el camino y dejó unos grandes números en su estancia en Abegondo: 29 goles con el Cadete A, 26 con el Juvenil B, 27 con el Juvenil A y 17 en el Fabril. El tanto con el primer equipo, en Sabadell, fue el 100.º con la camiseta blanquiazul contabilizando solo los partidos oficiales (Liga y Copa). El riojano es el primero de una estirpe que prosigue con Kevin Sánchez (Il con el San Tirso cadete, 8 con el Cadete A, 19 con el Juvenil B, 27 con el Juvenil A, 8 con el Fabril y 1 con el primer equipo).

La pasada campaña, los canteranos del Deportivo coparon las

clasificaciones de goleadores en todas las ligas. Rubén Fernández (Caldas, 2007) marcó 40 entre el Juvenil B (34) y el A (6). La misma cifra que en el curso 2022-23 (38 con el Cadete A y 2 con el Iuvenil B). Un año antes, en el San Tirso, había convertido 26.

El siguiente en la saga es Miguel de Labra (Santiago, 2008), pichichi de la División de Honor cadete con 41 tantos (a los que hay sumar los 3 que firmó cuando subió con el Juvenil B). En las dos anteriores campañas, el ariete había sumado 70 (20 con el San Tirso cadete y 50 con el Conxo Santiago infantil).

En la División de Honor infan-

til, Sergio Cortizo (Silleda, 2010) y Raúl Lema (Muxía, 2010) coparon dos de los primeros puestos de la tabla de realizadores, con 37 y 24 goles.

### Dos fichajes

A pesar de estos extraordinarios registros, que además ayudaron al club a ganar todas las ligas de fútbol 11, el Deportivo se sigue moviendo y este verano va a seguir sumando pólvora.

Al nuevo Cadete A llegará Elías Trigo (2009), referente goleador del Arousa en las últimas temporadas (22 tantos con el Cadete B en esta última campaña y 18 con el Infantil A en la anterior). Formado en el Chispa hasta benjamines, Elías se acostumbró a competir siempre con niños mayores, al jugar en el equipo de su hermano Sergio, que es del 2007.

A Abegondo también llegará Tiago Caamaño (2011), atacante que pasó por las categorías inferiores del Ourense CF y del Cented Academy antes de explotar en las dos últimas temporadas con el Pabellón Promesas. En esta última recién finalizada con el equipo de Liga Gallega infantil anotó 18 tantos.

Ochoa inició la saga de grandes delanteros, pero las categorías inferiores del Deportivo siguen fabricando goleadores.

### Mella y España sub-19 buscan el pase a semifinales

REDACCIÓN / LA VOZ

Un punto bastaría a la selección para clasificarse a las semifinales del Europeo sub-19, que se está disputando en Irlanda del Norte. Después del empate contra Turquía, España precisa al menos no perder contra Francia, ya clasificada con dos victorias, para acceder a la siguiente ronda. El deportivista David Mella, que fue suplente el pasado martes, espera jugar este último encuentro de la fase de grupos hoy (20.00 horas, RTVE Play; en diferido: 22.30 horas, Teledeporte).

### El Dépor vuelve a entrenarse con dos amistosos en el horizonte

A CORUÑA / LA VOZ

Los amistosos que el Deportivo jugará en Ourense y en Pontevedra marcarán su tercera semana de pretemporada, que comienza hoy. La plantilla vuelve a reunirse a las diez y media de esta mañana en la ciudad deportiva para acometer un nuevo entrenamiento. Este mismo plan matinal se repetirá todos los días de esta semana a excepción del domingo, con la novedad de los dos partidos de preparación, que establecerán así dobles jornadas de trabajo para mañana y el sábado.

### Pruebas físicas y médicas para el Dépor Abanca

A CORUÑA / LA VOZ

El Dépor Abanca retoma la actividad hov con los exámenes médicos y físicos previos a su vuelta a los entrenamientos, prevista para mañana. Las jugadoras citadas por Irene Ferreras son Yohana, Samara, Henar, Paula Gutiérrez, Eva Dios, Carlota, ADT, Millene, Ainhoa, Raquel, Lucía Martínez, Cris, Inês Pereira, Olaya, Vera Martínez, Oriana y Patricia Hmírová; además de las canteranas Paula Monteagudo, Paula Novo, Carmen Carballada, Lucía Rivas, Elena Vázquez, Redru, Martina y Antía Veiga. Pancha Lara y Ayaka se incorporarán el miércoles, mientras Marina Artero está con España sub-19 y Michi Apóstol, con Venezuela sub-20.

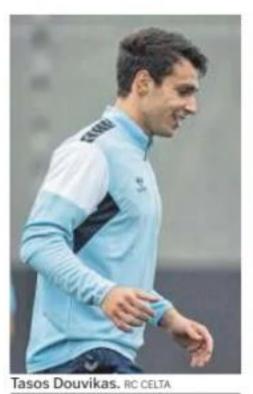

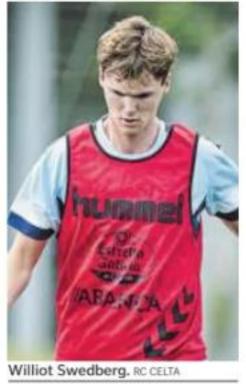







# Un batallón para dotar al Celta de gol

Douvikas se confirma como un seguro, Swedberg apunta alto, Aspas mantiene la magia, Durán sale a diana por partido y Borja Iglesias ilusiona

X. R. C. VIGO / LA VOZ

Dos francotiradores, un mago, un velocista cargado de calidad y un gregario con gol. Ese es el ilusionante batallón para el gol del Celta de cara a la tarea de la permanencia. Douvikas tiene la portería en el punto de mira, como demostró el sábado en A Lombra; Borja Iglesias hizo tantos todas las temporadas a excepción de la última; Iago Aspas comienza el curso en plenitud de facultades (ya marcó al Benfica y demostró su influencia total en el juego) y Durán ha sido capaz de ver puerta en los dos partidos disputados. Curiosamente, tres de los cinco tuvieron en el Celta B su campo de aprendizaje.

Tasos Douvikas debe estar ante el año de su confirmación. Si en el Utrecht pasó de siete a 19 goles en la segunda temporada, en Vigo ya comenzó a afinar su puntería con los tres goles al Vizela. Hasta la fecha, el griego ha sido titular en los dos partidos y en 90 minutos de juego (los dos primeros tiempos) anotó tres dianas, a

media hora por gol. Además, en Vilagarcía demostró avances en la presión y todo apunta que la etapa de comprensión del juego ha tocado a su fin.

Pablo Durán, que está ejerciendo de nueve alternativo, sale a gol por partido. Anotó el 2-2 ante el Benfica y cerró la goleada ante el Vizela. En teoría, el de Tomiño está llamado a ser el tercer delantero en el esquema de la plantilla, pero su crecimiento va en aumento en cada partido, como demuestra que en cuatro años avanzara seis categorías en el fútbol español (de Preferente a Primera). En A Lomba marcó un gol por toda la escuadra en la única ocasión clara que tuvo.

El sexto gol de la pretemporada del Celta lo marcó Aspas, pero el rol del capitán va mucho más allá del gol. Con Claudio Giráldez vuelve a ser el epicentro del juego celeste y aunque el sábado tuvo menos protagonismo, su impacto en el partido ante el subcampeón portugués fue brutal. El entrenador confirmó que volvió en un excelente estado de forma y da la impresión que ya estaría para competir si la liga comenzase mañana. Iago acabó la temporada pasada con nueve goles y 10 asistencias, unas cifras nada imposibles de superar para un jugador genial. Los 37 años que está a punto de cumplir solo aparecen en el carné de identidad.

Quien no se estrenó como realizador por el momento es Williot Swedberg, pero el sueco apunta a revelación de la temporada. Si entre el primer y el segundo año dio un salto importante en materia de rendimiento, en su tercer curso como celeste debe asaltar la titularidad y convertirse en uno de los jugadores diferenciales del plantel.

En Águeda, recién llegado tras incorporarse una semana más tarde a la pretemporada, participó en la elaboración del segundo gol y con su velocidad tuvo un par de ocasiones con balones al espacio. Ante el Vizela, dio todo y recital de desmarque, velocidad y calidad y solo dos prodigiosas intervenciones de Bursac le negaron el gol. El primero, un tiro cruzado entrando desde la izquierda, y el segundo, en una delicia de jugada que acabó con un disparo a media altura.

A los cuatro debe unírseles a partir de hoy mismo Borja Iglesias, un jugador que conoce el método Celta y que llega con el aval del gol a lo largo de toda su carrera. En concreto, el compostelano tiene asignadas 151 dianas desde sus inicios en el Celta B, marcando 22 en Segunda con el Zaragoza y alcanzando las 17 en Primera con el Espanyol. En la campaña 22/23, sin ir más lejos, acabó el año con 15 dianas en el Betis y en Vigo quiere volver a reencontrarse con el gol tras un año en blanco.

El frente de ataque celeste lo completará, salvo cambios, Jonathan Bamba, que será la competencia directa de Swedberg en el costado izquierdo. Para la derecha, el punto de arranque de Aspas, hasta el momento es Alfon la alternativa en ese perfil.

El delantero compostelano inicia hoy su segunda etapa como celeste

Borja Iglesias Quintás será el hombre del día. El compostelano llegará esta mañana a Vigo para pasar reconocimiento médico y, a continuación, se pondrá a las órdenes de Claudio Giráldez para comenzar su segunda etapa como futbolista celeste. De momento, por un año. El atacante regresó el sábado con la expedición del Betis desde Austria, ayer voló a Galicia y hoy ya estará en Vigo.

Borja Iglesias se convierte en el primer fichaje de la temporada y regresa al Celta con el objetivo de culminar la única tarea que le queda pendiente de celeste: triunfar en el primer equipo después de ser el máximo goleador de la historia del filial.

Después de dos semanas de pretemporada a las órdenes de Pellegrini en Austria, el jugador debe encontrarse en un estado óptimo a nivel físico y ahora necesita comenzar a entrenar cuanto antes para adaptarse al 3-4-3 de Claudio Giráldez, que ha avalado su fichaje.

## Dotor, cedido al Oviedo con opción de compra con independencia del ascenso

VIGO / LA VOZ

Justo un año después del anuncio del fichaje de Carlos Dotor (Madrid, 2001) por el Celta se cumplió el pasado sábado-, el club vigués ha oficializado el acuerdo con el Oviedo para la cesión hasta junio del 2025 del futbolista madrileño y canterano del Real Madrid. Daba el salto directamente de Primera Federación a Primera y ahora tendrá la oportunidad de debutar en Segunda con el conjunto asturiano, donde coincidirá con los excélticos David Costas y Álvaro Lemos a las órdenes de Javi Calleja.



Dotor participó en 19 partidos con el Celta durante la pasada temporada

«O RC Celta e o Real Oviedo pecharon a cesión de Carlos Dotor para a próxima tempada. O centrocampista, que chegou á cidade olívica en xullo de 2023, pon rumbo a Asturias tras 19 partidos co RC Celta e máis de 850 minutos vestindo a camiseta celeste. O club deséxalle o maior dos éxitos neste novo capítulo da súa carreira. Sorte, Dotor!», expresa la entidad viguesa en su página web.

Dotor se marcha al Oviedo con una opción de compra por parte del conjunto carbayón con independencia de que consiga o no el ascenso a Primera División, un dato que oficialmente no desveló ninguno de los equipos.

Con su adiós, el Celta sigue aligerando una plantilla con demasiados efectivos. Su marcha se suma al traspaso de Larsen, la cesión de Miguel Rodríguez al Utrecht neerlandés y las desvinculaciones de Lautaro, José Fontán y Miguel Baeza.

### Luca de la Torre regresa al equipo en la primera semana con dos amistosos

VIGO / LA VOZ

Luca de la Torre fue el último en terminar la pasada temporada y el único que todavía no comenzó la pretemporada 24/25. El cuerpo técnico del Celta le dio tres semanas de vacaciones y Claudio Giráldez deslizó en su primera comparecencia que el americano debería estar de vuelta hoy, lunes 22 de julio, para comenzar a trabajar.

Su llegada coincide con la semana que marca el ecuador de la preparación estival y la primera en la que el cuadro vigués disputará dos encuentros, algo que se repetirá en la próxima.

Los vigueses, que hoy vuelven a la actividad, se medirán mañana desde las doce al Sporting de Gijón, equipo de Segunda División que prepara el vigués Rubén Albés, y el viernes, desde las seis de la tarde, se enfrentarán al Gil Vicente de la primera lusa. Las dos contiendas serán a puerta cerrada en la ciudad deportiva de Mos.

Está por ver si Guaita y Aidoo disputan los primeros minutos de la pretemporada, igual que Borja Iglesias. Ristic sigue en el parte médico.

# Pogacar, el ciclista inquebrantable

Campeón por tercera vez del Tour, ha establecido una rivalidad histórica con Vingegaard y está muy comprometido en la lucha contra el cáncer

**ANTÍA S. AGUADO** 

REDACCIÓN / LA VOZ

De exhibición en exhibición. Así han sido las tres semanas de Tadej Pogacar (Komenda, Eslovenia, 1995) en el Tour de Francia. Se alzó con el trofeo en Niza. Todo ello después de lograr el triunfo en el Giro. Se reafirmó como uno de los grandes ciclistas del momento tras una espectacular competición en Italia. Logró la maglia rosa en seis victorias parciales, incluidas la etapa reina y en el Monte Grappa.

El esloveno es un ciclista inquebrantable. Dominio absoluto y trayectoria meteórica. En tan poco tiempo ha conseguido tener un grandísimo impacto en este deporte. Se enamoró de esta disciplina de forma totalmente casual. Su hermano Tilen comenzó a entrenar en Liubliana. Y él no iba a ser menos, «Inmediatamente quise imitarle, pero no tenían bicicletas tan pequeñas en el club», recuerda Pogacar. Pese a eso, dejó de lado el fútbol y siguió firme en una apuesta que, a la postre, le ha dado muchas alegrías.

Con nueve años comenzó a entrenar y participó en su primera carrera en el 2008 -cuando tenía 13-. Desde entonces, su trayectoria ha sido imparable.

En el 2019 se convirtió en el ciclista más joven en ganar una carrera por etapas de la UCI World Tour (la máxima categoría del ciclismo profesional). Ahí comenzó a consolidarse como una de las promesas por excelencia. Y es que en el 2020 se proclamó campeón del Tour de Francia. El segundo más joven en conseguirlo. Solo le supera Henri Cornet, quien fue vencedor en 1904 con 19 años. El esloveno tenía 21.

Sus éxitos no hacían más que continuar. Un año más tarde se convirtió en el cuarto ciclista de la historia en ganar el Tour y el Giro de Lombardía en el mismo año. Eso le permitió entrar en un

selecto grupo en el que están Eddy Merckx, Fausto Coppi y Bernard Hinault.

Además, ganó la primera medalla olímpica en ciclismo en ruta para Eslovenia. Un bronce en Tokio 2020. «Fue una de las carreras más desafiantes que he corrido», subrayó tras el triunfo.

### Una rivalidad moderna

El ciclismo ha dejado enfrentamientos con un gran calado. Entre ellos el de Luis Ocaña y Eddy Merckx, Anguetil y Poulidor o Fignon y LeMond. En esta etapa la rivalidad por excelencia es la de Pogacar y Vingegaard.

Comenzó hace tres años. El esloveno ganó la edición del Tour del 2021, relegando a Vingegaard al segundo puesto. El danés se tomó una pequeña revancha y se llevó las dos últimas ediciones, dejando al esloveno el segundo puesto. Ahora se han cambiado las tornas.

Los dos corredores han dejado imágenes icónicas. La que más trascendió es una en la que ambos se agarraron de la mano en plena carrera después de que Pogacar se fuese al suelo en el Tour de hace dos años. Vingegaard le esperó en el descenso de Spandelles y continuaron jugándose el maillot amarillo.

Ambos han convertido el Tour en su campo de batalla. En la penúltima etapa de esta edición el danés creyó que, después de acariciar tanto tiempo la victoria en los metros finales, le dejaría pasar. «Esperaba que Pogacar me

cediera la victoria de etapa», reconoció. Pero no fue así.

«¿Por qué tengo que dejar ganar a otro? Quiero ganar, nos pagan por hacerlo. En este oficio, si no tienes resultados, vas mal», le devolvió el esloveno.

Un ciclista firme. Tras conseguir un segundo puesto en las dos últimas ediciones del Tour, ayer volvió a subirse al primer escalón del podio. MANON CRUZ

Pogacar ya no se conforma con un cajón del podio que no sea el primero: «No busco una revancha. Acabé segundo los dos últimos Tours y eso me motivó para regresar más fuerte y demostrar que podía volver a ganarlo, que mis dos primeras victorias no eran una casualidad».

### Batalla contra el cáncer

A Pogacar le encanta viajar y hacer cualquier plan en la naturaleza. Apasionado de la gastronomía y de los animales, se relaja jugando al billar. Pero, sobre todo, es una persona muy involucrada que posee una fundación solidaria.

No es la primera vez que se le ve lucir unas zapatillas muy especiales. «Tienen un lazo sobre una paleta de cuadros cuyos colores simbolizan todos los tipos de cáncer. Nuestra fundación se dedicará a financiar y promover la investigación para tratar y curar el cáncer en el futuro», explicó, precisamente, tras una etapa del Tour.

De eso hace dos años. Pogacar se implicó en las investigaciones de su entrenador Íñigo San Millán, y lo hizo con tal pasión que lanzó la Tadej Pogacar Cancer Research Foun-

dation. A través de ella difunde v financia la creación de conocimiento sobre el metabolismo del cáncer y el valor del ejercicio como medicina para prevenir y tratar dicha enfermedad.

Esta iniciativa también tiene un trasfondo familiar. En el 2022 no pudo acudir a la Lieja-Bastoña-Lieja por el fallecimiento de su suegra por un cáncer.

Su lema es: «Soy ciclista. Puede que no sea el mejor, pero me esfuerzo en serlo. Puede que nunca lo consiga, pero no dejaré de intentarlo». Ayer, tras cruzar la meta en Niza, demostró que es ciclista, que es el mejor y que lo ha conseguido.

### RESULTADOS

ETAPA 21 Ciclista Tiempo 1. T. Pogacar (UAE) 45 min 24 s 2. J. Vingegaard (Visma) a 1.03 3. R. Evenepoel (Soudal) a 1.14 ASÍ QUEDA LA GENERAL 1. T. Pogacar (UAE) 83 h 38 min 56 s 2. J. Vingegaard (Visma) a 6.17

5. M. Landa (Soudal) a 20.06 6. C. Rodríguez (Ineos) a 25.04 MONTAÑA 1 R. Carapaz (EFE) 127 puntos JOVEN

3. R. Evenepoel (Soudal)

1. R. Evenepoel (Soudal) 83h48min14s EQUIPO 1. Jumbo-Visma 247 h 26 min 17 s

a 9.18

BALONCESTO FEMENINO

### Méndez: «El partido marcará nuestro grado de competitividad»

El seleccionador nacional de baloncesto femenino, el gallego Miguel Méndez, confesó que el duelo contra Australia de hoy (20 horas, Teledeporte) marcará dónde está el «grado de competitividad» de España de cara a los Juegos Olímpicos de París. «Estamos cumpliendo plazos y utilizando estos partidos para acabar esa puesta a punto», dijo. EFE

### TENIS

### Jessica Bouzas cae en primera ronda del torneo de Praga

La vilagarciana Jessica Bouzas, que alcanzó la tercera eliminatoria en el pasado Wimbledon pero no pudo acabar su partido por una lesión de espalda, cayó ayer derrotada ante Elsa Jacquemot en la primera ronda del torneo de Praga. Bouzas perdió por 3-6 y 4-6 en un partido en el que perdió seis veces su servicio, con lo que no le valió para nada el haber roto el de su rival en cuatro ocasiones. EFE



Teresa Portela, en una imagen de archivo, ÁNGEL MANSO

### PIRAGÜISMO

### Portela: «Ya no hay que dejar nuestra carrera para ser madres»

Teresa Portela, la española con más participaciones olímpicas, cumplirá siete en París. La gallega se considera testigo de la evolución de deporte femenino: «En cantidad, casi estamos igualados las mujeres y hombres que participamos en los Juegos. Y he podido ver cómo la mujer no deja su carrera profesional para ser madre». EFE

### BOXEO

### Aarón González, campeón nacional en el peso medio

El boxeador marinense Aarón González se proclamó campeón nacional en el peso medio en el Campeonato de España de Boxeo Olímpico Élite disputado en León. Se enfrentó en la final a Víctor Stroia, y puso el primer asalto a favor conectando puntos muy claros. Llegó al tercero con los deberes hechos, mientras que en el definitivo optó por no dar opciones de golpeo al rival. LVG

## Consiguió su sexta victoria de etapa

NIZA / EFE

Tadej Pogacar dio otro paso más en su escalada en la historia del ciclismo rubricado con otra exhibición en la crono final disputada entre Mónaco y Niza, con un recorrido de 33,7 kilómetros, que le dio la sexta victoria de etapa.

Sin contemplaciones, ambicioso en cada metro del recorrido, el esloveno, confirmó el doblete Giro-Tour que ganó Pantani por última vez en 1998. Arrasó en la crono con un registro de 45.24 minutos. Entró en meta brazos en alto, con margen para el deleite, señalan-

do el número tres que deshace el empate con Vingegaard, su verdugo durante los dos últimos años.

Pogacar no tuvo rival por esas carreteras que conoce de memoria entre Mónaco y Niza. Aventajó a Vingegaard en 1.03 minutos y en 1.14 a Evenepoel. Contundente el jefe del UAE. En cuanto a los españoles, Mikel Landa fue séptimo a 2.41, mientras que Carlos Rodríguez se alejó a 3.52.

El Tour también dejó para la historia el récord de victorias de Mark Cavendish, superando con 35 a Eddy Merckx. El británico aseguró que la de ayer fue su última carrera: «Ha sido un sueño».

### «Pensaban que era una locura»

«Nunca había podido soñar con ganar tanto. Muchos pensaban que era una locura intentar ganar el Tour tras el Giro. Estoy orgulloso de lo que hemos hecho», indicó Pogacar. «Llevo dos años escuchando que vivimos la mejor era del ciclismo y estoy de acuerdo. Con Evenepoel, Vingegaard, Roglic y otros que vienen por detrás creo que podemos divertirnos mucho», apuntó.

### Piragüismo

### Pablo Crespo y Manuel Fontán, campeones del mundo sub-23

REDACCIÓN / LA VOZ

A solo unos días de disputar sus primeros Juegos Olímpicos, Pablo Crespo se ha dado un homenaje en los Campeonatos del Mundo sub-23 de piragüismo. Si el sábado se colgó la medalla de plata en la prueba individual (Cl 1.000), ayer aprovechó el acompañamiento de Manuel Fontán para llevarse el oro de la carrera por parejas (C2 1.000).

Los dos gallegos fueron de menos a más y se acabaron logrando la victoria, en una apretada llegada junto a los rusos Paleshko y Verashchaka (3 min 40,5 s por 3 min 41,2 s). Alemania fue tercera y Uzbekistán, cuarta.



Israel denuncia amenazas a sus deportistas: «Quieren asustarnos»

PARÍS / EFE

El Comité Olímpico israelí denuncia que al menos 15 de sus atletas, que participarán en los Juegos de París, han recibido mensajes con amenazas en esta última semana.

«Quieren asustar a nuestros deportistas, pero sinceramente esperábamos recibir este tipo de mensajes. Aunque nos tomemos en serio cualquier amenaza, no nos preocupan porque la mayoría de estos mensajes son bots», explican fuentes israelíes.

Los deportistas recibieron un correo electrónico con este mensaje: «La Organización de Defensa del Pueblo anuncia que tiene la intención de perjudicar cualquier presencia israelí en los Juegos. Si venís a París, repetiremos lo de Múnich de 1972».

# Schauffele se agranda en Royal Troon

El estadounidense conquista con solvencia el Abierto Británico, su segundo grande de la temporada, a solo unos días de defender el oro olímpico

IVÁN ANTELO

REDACCIÓN / LA VOZ

Xander Schauffele (San Diego, 1993) se coronó en Royal Troon como el ganador del Abierto Británico, el último grande de la temporada de golf. Con cinco birdies y nueve pares en los primeros 14 hoyos de la jornada final, afrontó los cuatro últimos con una ventaja de dos golpes que supo mantener para alcanzar la gloria. Terminó con -9 y superó en dos impactos a Justin Rose y a Billy Horschel. Ganó el mejor.

Schauffele, producto de un gran mestizaje, es quizás el golfista menos norteamericano, como demuestra con su juego de habilidad y talento. Hijo de una tailandesa y de un inmigrante francoalemán, que además fue su único profesor de swing en su etapa formativa, es ya toda una referencia mundial y juega como si fuera un europeo más. Número 3 del ránking, entre el 2017 y el 2021 firmó nueve top-10 en majors. Ahí se acostumbró a competir al máximo nivel y ahora recoge los frutos. El oro olímpico en los Juegos de Tokio sirvió de golpe en la mesa y, en mayo de este año, alzó su primer grande con la conquista del PGA Championship.

El californiano es uno de los golfistas del momento. Además de ganar su segundo major del curso (y de su carrera), cabe recordar que también fue séptimo en el US Open y octavo en el Masters. Su regularidad le ha llevado hasta aquí: a ser uno de los grandes favoritos a revalidar su oro olímpico en París, dentro solo de unos días (del 1 al 4 de agosto).

Thriston Lawrence (Kempton Park, 1996) a punto estuvo de escribir una de esas historias que



Xander Schauffele besa el trofeo tras conquistar el Abierto Británico. JASON CAIRNDUFF REUTERS

tan solo pueden darse en deportes tan exigentes como el golf. El sudafricano, 98.º del ránking y todo un desconocido para la superélite, llegó a situarse como líder al comienzo del día y peleó hasta el final para ganar todo un major como el The Open. Este sufridor del European Tour y del DP World Tour, con cinco victorias en torneos de rango inferior, se unió a la fiesta el sábado después de un recital (65 golpes) y, en el epílogo, mantuvo el pulso con 32 impactos en la primera mitad del recorrido. Sufrió más en la segunda parte y terminó cuarto, con un meritorio -6.

También estuvo en la pelea el experimentado Justin Rose (Johannesburgo, 1980). El inglés, que sabe lo que es ganar un grande, aunque de eso ya hace mucho (US Open 2013), lidia bien con la presión (21 top-10 en majors) y

### CLASIFICACIONES

| Jugador             | Resultado |
|---------------------|-----------|
| Xander Schauffele   | -9        |
| 2. Justin Rose      | -7        |
| . Billy Horschel    | -7        |
| 3 Thriston Lawrence | -6        |
| 5. Russell Henley   | -5        |
| 6. Shane Lowry      | -4        |
| 7. Jon Rahm         | -1        |
| . Sungjae Jim       | -1        |
| . Scottie Scheffler | -1        |

jugó un buen torneo. En cuanto a Billy Horschel (Florida, 1986), que arrancó líder la ronda definitiva, enlazó una montaña rusa de birdies (4) y de bogeys (3) que no le permitieron avanzar en la clasificación. No se desmoronó, pero le faltó solidez para plantarle cara a Schauffele. Ambos, Rose y Horschel, fueron segundos con -6.

Shane Lowry, por su parte, estuvo mucho mejor que el sábado, día en el que posiblemente perdió la oportunidad de ganar este The Open. Acabó sexto, con -4. Especialmente espectacular fue su tramo entre los hoyos 4 y 8, en los que enlazó cuatro birdies.

Por último, cabe destacar el fenomenal epílogo de Jon Rahm. En especial, sus 7 primeros hoyos, en los que consiguió cuatro birdies e hizo soñar incluso con una de esas proezas que, de vez en cuando, se atreve a protagonizar. Un bogey en el 11 le llevó a entregar una tarjeta de 68, que le permitió avanzar hasta la séptima posición. Rahm igualó en la clasificación con Scottie Scheffler. El número 1 del mundo fue regular, pero también anodino. Terminó con una tarjeta de 72 (+1), sin dar la impresión, en ningún momento, de poder optar a la victoria final.

### BAJO PAR

### Ganó el que mejor jugó, un virtuoso dominando la pelota

Manuel Piñero on Rahm ha hecho un buen torneo, pero para poder ganar le ha faltado que el tiempo fuera como el del sábado, malo. Pero salió un día bueno, con algo de brisa, y era muy difícil poder remontar la desventaja que tenía

(6 golpes tras la tercera jornada). Los primeros nueve hoyos del Royal Troon, si no hace mal día, son muy asequibles. Los duros son los otros nueve. Jon hizo una buena vuelta, pinchó en el once, porque se le paró el drive, y yo creo que pudo haber quedado entre los cuatro o cinco primeros, a poco que le hubieran acompañado las condiciones meteorológicas.

Ganó Xander Schauffele, que ya avisábamos en la previa que era uno de los favoritos. Es un jugador pequeñito, pero técnicamente muy bueno. Domina mucho la pelota. Y eso es lo que se requiere en este tipo de campos. Controlar la bola bien. No pegarle palos y ya, como digo siempre. En Royal Troon hay que saber jugar de verdad para ganar. Al final, este Abierto Británico lo ha ganado el que ha jugado mejor.

También me gustó mucho Justin Rose, y se merece una mención por ello. Lleva mucho tiempo fuera de sitio. Como cinco o seis años que no se le ha visto cerca de ganar un major. Pero aquí ha hecho un torneo fantástico. Lowry, que era otro de mis favoritos, también ha brillado. Ha vuelto a demostrar que es un jugadorazo para el The Open.

Por último, una referencia también a Lawrence. El golf no es como el tenis, en donde nombras a los diez mejores del ránking en cualquier torneo, y es casi seguro que uno de ellos va a ganar. En el golf, si haces eso, de diez veces igual te equivocas más de la mitad. Hay jugadores más allá del puesto 100 que son buenísimos. Y en el British se volvió a demostrar con Lawrence. El sudafricano hizo un gran torneo y solo le pongo un pero. Una cosa que me sorprendió de él en la última jornada. En el hoyo 16 iba con -6 y tiró un buen drive. Podía intentar buscar el eagle y ponerse a solo un golpe del líder. Y me llamó la atención que no lo intentara. Jugó corto. Esa posición que tenía no la va a disfrutar muchas veces, y ahí tienes que jugártela. No era un golpe muy complicado, creo, y, aunque no le saliera bien, el par lo iba a asegurar. Fue una pena que no le pegara con una madera al green.

Como conclusión, volver a señalar que, para mí, el The Open, es el torneo más bonito que hay. Quizás el Masters ha cogido más color, por todo lo que rodea a Augusta, pero el The Open sigue siendo el The Open. Es el lugar en el que para ganar hay que ser muy buen jugador y dominar todas las facetas del juego. También el mental.

# Chapela arrasa en aguas de Ferrol y se afianza como líder

Se cobra la revancha con Cesantes, que ganó la víspera, y amplía su ventaja

**ELBA DE LA BARRERA** 

FERROL / LA VOZ

La trainera de Chapela- Wofco voló sobre las aguas de la ría de Ferrol en la octava edición de la Bandeira Cidade de Ferrol, la sexta en homenaje a Miguel Derungs Criado, que se celebró en la ensenada de A Cabana este domingo, poniendo el broche a una jornada doble en la categoría femenina de la Liga Galega de Traiñeiras. Después de verse superadas el sábado en Rianxo por Cesantes, pusieron las de Chapela el turbo en Ferrol para, en un tiempo de 23 minutos y algo menos de 32 segundos, cobrarse la revancha con su rival directo. Ampliaron, además, de uno a dos la diferencia de puntos en una general en la que reinan, celebrado ya el cuarto compromiso, con un total de 27 puntos.

En esta liga de dos, Cesantes se jugaba en Ferrol el asalto a la clasificación tras dar la sorpresa en Rianxo. No obstante, sus remeras se vieron superadas ya desde la misma salida del segundo turno por la explosividad de Chapela y culminaron la prueba superando el umbral de los 25 minutos.

### Rianxo avisa a navegantes

Pese a salir en la primera tanda, compitiendo con las anfitrionas de Mugardos-A Cabana y las colistas de Castropol, las de Rianxo sellaron una notable actuación en su cita en Ferrol, finalizando en cuarta posición y ocupando el tercer puesto (16 puntos) en la general. Las de Perillo, que van en progresión ascendente, culminaron la cita que marca el ecuador del campeonato liguero en tercera plaza llegando incluso a meter el cuerpo a Cesantes en el primer giro que realizaron tan solo tres segundos después que las segundas clasificadas.

Peor suerte corrió Cabo de Cruz, que pasó de la tercera plaza cosechada el sábado a ocupar la penúltima en la Ensenada de A Cabana. Con todavía cuatro jornadas por delante, la zona media se encuentra altamente apretada. Tan solo tres puntos separan precisamente a Cabo da Cruz, que es quinta, de la tercera posición que ostenta Rianxo en la general. Fue precisamente la buena actuación de la trainera anfitriona de Mugardos-A Cabana la que complicó la jornada a las de Cabo. Y es que, pese a que en esta ocasión se quedaron muy lejos de la hazaña de la pasada temporada, en la que se hicieron con la bandera de casa y negaron a Chapela el campeonato matemático, las de Ferrol estuvieron muy cerca de Rianxo hasta el cuarto giro del primer turno. Pero las locales se quedaron rezagadas a diecisiete segundos que ya no fueron capaces de levantar en el último arreón.



Las remeras de Chapela celebrando su holgada victoria en Ferrol al término de la prueba. KIKO DELGADO

### CLASIFICACIÓN

| LIGA FEMENINA        |          |
|----------------------|----------|
| Trainera             | Tiempo   |
| 1. Chapela           | 23.31,81 |
| 2. Cesantes          | 25.09,16 |
| 3. Perillo           | 25.24,75 |
| 4. Rianxo            | 25.29,44 |
| 5. Mugardos-A Cabana | 25.56,51 |
| 6. Cabo da Cruz      | 26.03.26 |
| 7. Castropol         | 26.25.39 |

Las que no consiguen mejorar sus números son las asturianas de Castropol, que volvieron a quedar en última posición en la cuarta jornada de liga y permanecen como colistas (5 puntos), a seis de distancia de las remeras del área de Ferrolterra. La próxima cita, fijada para el día 27, se desarrollará también en la zona, con Mugardos como escenario.

# «No hay calles buenas ni malas, hay que remar y punto»

Después de su paso por Curuxeiras el pasado verano, regresó la Bandeira Cidade de Ferrol a su emplazamiento habitual. En atención a las mareas, la jornada se desarrolló en domingo, tan solo un día después del compromiso de Rianxo.

En la ensenada de A Cabana el ambiente fue bueno y los aficionados al remo no faltaron a la cita para apoyar a las remeras de una embarcación que, pese a la dificultad para encontrar brazos que sumar a la causa, se resiste a quedarse en tierra temporada tras temporada. Así, pese a que los augurios del entrenador local de Mugardos-A Cabana, Jorge Samartín no se cumplieron el sábado y tocó a las suyas partir en el primer turno, no bajaron los brazos las anfitrionas. Estas, patroneadas por una jovencísima Daniela, que no ha cumplido todavía los quince, mantuvieron el pulso a Rianxo durante los primeros giros. El espíritu de la prueba lo resumía muy bien una aficionada en las inmediaciones del puesto de los jueces de competición, cuando aseveraba que «no hay calles buenas ni malas, hay que remar y punto». Mugardos-A Cabana volverá hacerlo en

Tenis

# Nadal cede ante Borges en la final de Bastad, última prueba antes de los Juegos

ENRIC GARDINER / COLPISA

Se le acabó la gasolina a Rafa Nadal en la final de Bastad. En la pugna por el título, el balear hizo su peor partido de la semana, lastrado por el cansancio de los últimos días, y perdió ante el portugués Nuno Borges por 6-3 y 6-2 en una hora y 28 minutos.

Es la tercera peor derrota de Nadal en una final, por el ránking de su rival (51), después de Auckland 2004, cuando perdió ante Dominik Hrbaty (54) y Viña del Mar 2013, ante Horacio Zeballos (73). Borges es el quinto en la historia en ganar a Nadal una final en tierra, tras Djokovic, Federer, Murray y Zeballos.

Nadal comenzó con su saque

siempre en peligro y perdió los tres primeros servicios, una losa ante la que era imposible competir el set. Borges, que empezó también nervioso y perdió dos de sus tres primeros servicios, se convirtió en un cohete en cuanto calmó la presión y comenzó a alargar los intercambios ante un Nadal mucho más fallón. En apenas hora y media, Nadal cometió 19 errores no forzados y apenas hizo cinco ganadores, por los 23 que conectó el portugués.

Sin amago de remontada, el campeón de 22 grand slams aguantó el envite cuatro juegos en el segundo set, hasta el 2-2. Ya no lograría ni uno más y Borges, en la primera final ATP de su carrera, se llevó el título. «Me he divertido mucho en pista, he jugado buenos partidos, y hoy no he estado demasiado bien, pero todo el crédito para Nuno que ha hecho un gran partido», dijo Nadal con el trofeo de subcampeón.

Este resultado permite a Nadal pegar un salto de 100 posiciones y hoy amanecerá como el 161 del mundo. El siguiente reto son los Juegos, que comenzarán el sábado en París y donde Nadal jugará la modalidad individual, que consta de seis partidos a tres sets, incluida la final, y el dobles, junto a Carlos Alcaraz. «Estoy ilusionado por formar parte del equipo olímpico y representar a España», dijo Rafael.



Nadal se abraza a Borges, tras la final de ayer. BJON LARSSON RELITERS

# La primera victoria de Piastri abre una guerra civil en McLaren

Una polémica gestión le da al australiano el triunfo en Hungría por delante de Norris

**DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO** 

COLPISA

Pocas veces una primera victoria en fórmula 1 ha sabido tan agridulce. Oscar Piastri estrenó su palmarés en un Gran Premio de Hungría que sabe de primeras veces: lo fueron para Fernando Alonso, para Jenson Button y para Esteban Ocon, entre otros, Pero, a diferencia de estos, este hito se produjo tras unas decisiones más que cuestionables de McLaren, que intentó beneficiar a Lando Norris, segundo, y se acabaron arrepintiendo. Mucho dará de sí ese final en el que el británico se dejó adelantar tras encontrarse un primer puesto que luego tuvo que devolver.

Tras una intensa pelea, toque incluido, con Verstappen, Hamilton completó un podio que los españoles no olieron. Carlos Sainz, que no tuvo una buena salida, acabó sexto y Fernando Alonso, undécimo. Para sorpresa de nadie, Lando Norris duró en la pole apenas una curva. El británico salió cubriendo a su compañero, que salió de manera excepcionalmente buena. Piastri llegó a final de recta con el primer puesto por centímetros, pese a que Norris le intentó cubrir en una defensa que acabó con Max Verstappen fuera de la pista.

Por detrás, Sainz se vio perjudicado por lo ocurrido delante

y se vio atrapado detrás de Hamilton, lo que a la postre le hizo daño a la hora de pelear por el quinto puesto con Leclerc. El madrileño, netamente más rápido que su compañero todo el fin de semana, tuvo que apretar los dientes a la hora de la verdad. Superado incluso por Fernando Alonso, que salía séptimo con neumáticos blandos frente a los medios del Ferrari, pronto las cosas se pusieron en su sitio. Incluida la queja por la radio de Alonso, que cuando le cuestionaron por la estrategia dijo que daba igual porque ya habían «perdido la carrera con todos». Con Piastri escapándose y Norris detrás, Hamilton intentó resolver la persecución de Verstappen a base de quemar sus neumáticos.

### Verstappen, por los aires

Como en los viejos tiempos, Hamilton y Verstappen estuvieron casi diez vueltas tirándose tarascadas mutuas, aunque con ventaja inicial para el heptacampeón del mundo. La lucha por este tercer puesto tapó el resto y benefició a los que venían por detrás.

Eso no significó que McLaren se conformase con el resultado. En una decisión más que debatible, el equipo decidió hacer parar antes a Norris que a Piastri, lo que supuso un undercut con el que el británico se ponía primero. La excusa: cubrirse de un



El piloto de McLaren Óscar Piastri celebra la victoria en el circuito de Hungría, MARTON MONUS RELITERS

Hamilton que venía volando. Norris no se merecía liderar, pero lo trincaba, por si acaso. McLaren elegía, o eso parecía, pensar en el Mundial. Ahora mismo, están por delante de Red Bull en rendimiento puro y, en tres estornudos, Norris podría cogerle.

Sin embargo, decidieron otra cosa. Después de encender la mecha, porque le estaban robando la primera victoria a uno de sus pilotos para primar al otro, se echaron atrás. El ingeniero de pista de Norris estuvo más de quince vueltas pidiéndole a su piloto que se dejase pasar, que tenía que pensar en el equipo. Aunque esta inesperada guerra ci-

vil en McLaren lo marcó todo, otra de las grandes imágenes de esta carrera la protagonizaron dos viejos enemigos: Hamilton y Verstappen.

El neerlandés se hartó de estar peleando con el británico y le tiró el coche sin miramientos. Pese al fuerte golpe con el suelo al aterrizar, el monoplaza siguió intacto. Hamilton no solo aguantó, sino que acabó tercero para lograr su podio 200. En cuanto al resultado final de los españoles, Carlos Sainz se quedó con un sexto puesto que no sabe mal, pero tampoco bien, y Fernando Alonso, undécimo de la carrera.

### CLASIFICACIONES

GRAN PREMIO DE HUNGRÍA

| Piloto                      | Tiempo      |
|-----------------------------|-------------|
| 1- Ó. Piastri (McLaren)     | 1.38.01,989 |
| 2- L. Norris (McLaren)      | +2.141      |
| 3- L. Hamilton (Mercedes)   | +14,880     |
| 4- C. Leclerc (Ferrari)     | +19.686     |
| 5- M. Verstappen (Red Bull) | +21.349     |
| 6- C. Sainz (Ferrari)       | +23.073     |
| 11- F. Alonso (Aston Martin | +39.792     |
| CLASIFICACIÓN GENERAL       | L           |

| Piloto                      | Puntos |
|-----------------------------|--------|
| 1- M. Verstappen (Red Bull) | 265    |
| 2- L. Norris (McLaren)      | 189    |
| 3- C. Leclerc (Ferrari)     | 162    |
| 4- C. Sainz (Ferrari)       | 154    |
| 5- Ó. Piastri (McLaren)     | 149    |
| 9- F. Alonso (Aston Martin) | 45     |

Motocrós

# Prado se aleja un punto más de Gajser y se complica la batalla por el Mundial

REDACCIÓN / AGENCIAS

Jorge Prado (GasGas), defensor del título, acabó segundo en el Gran Premio de la República Checa de MXGP de motocrós, disputado en el circuito de Lokel, por detrás del líder, el esloveno Tim Gajser (Honda), que ha abierto un hueco de 36 puntos sobre el piloto lucense.

Tim Gajser se proclamó ganador del Gran Premio tras ser tercero en la primera manga e imponerse en la segunda, mientras que Prado fue segundo merced a los dos segundos puestos que rubricó en ambas mangas. El día había amanecido bien para el gallego, que había conseguido alcanzar la meta por delante de su gran rival en la primera carrera,

### CLASIFICACIONES

G.P REPÚBLICA CHECA 19 CARRERA

| Piloto                    | Tiempo    |
|---------------------------|-----------|
| 1- J. Herlings (KTM)      | 35.28,26  |
| 2- J. Prado (GasGas)      | +8,082    |
| 3- T. Gajser (Honda)      | +10,394   |
| G.P REPÚBLICA CHECA 2ª    | CARRER/   |
| Piloto                    | Tiempo    |
| 1- T. Gajser (Honda)      | 35.31,253 |
| 2- J. Prado (GasGas)      | +3,03     |
| 3- C. Vlaanderen (Yamaha) | +4,360    |
| CLASIFICACIÓN GENERAL     | MUNDIA    |

| Piloto               | Puntos |
|----------------------|--------|
| 1- T. Gajser (Honda) | 663    |
| 2- J. Prado (GasGas) | 627    |
| 3- J. Herlings (KTM) | 608    |

en la que se impuso Jeffrey Herlings (KTM), que sigue vivo en la pelea por la segunda plaza.

El neerlandés superó primero a Gajser, que fue tercero, y se marchó a por Prado. El piloto español aguantó todo lo que pudo, pero la presión de su rival fue constante hasta que le rebasó y se marchó en solitario para ganar la carrera con ocho segundos de ventaja.

En la segunda manga, Gajser salió a por todas y marcó territorio de principio a fin de la carrera. Prado se situó segundo, pero fue incapaz de dar caza al esloveno, infalible en el dominio de los tiempos. La buena noticia para Prado es que Herlings solo pudo ser cuarto. Un compatriota suyo, Calvin Vlaanderen (Yamaha), se quedó el tercer peldaño del podio.



Prado, en el Gran Premio de la República Checa, JUAN PABLO ACEVEDO

Tras el Gran Premio de la República Checa, la decimotercera prueba del Mundial, Tim Gajser sigue comandando la general, ahora con 663 puntos por los 627 de Jorge Prado y los 608 de Herlings. La semana que viene el Mundial viaja a Lommel, escenario del Gran Premio de Bélgica, uno de los predilectos de Prado.

### DOMINGO CATOIRA DIRECTOR DEPORTIVO DEL REAL VALLADOLID

# «Ronaldo quiere dejar un legado»

El arquitecto gallego de un Pucela de Primera está tranquilo con el futuro del proyecto pese a los rumores de venta

**IVÁN ROLLE** 

REDACCIÓN / LA VOZ

Domingo Catoira Mosquera (Évian-les-Bains, 1951) es el arquitecto gallego que forjó un Pucela de Primera. Después de crecer como futbolista en la cantera del Dépor y militar en el Lugo, hace 25 años que se convirtió en un «emigrante del fútbol». Tras retirarse en el Benidorm, se pasó a los despachos y desde esa faceta trabaja con la misma pasión. Exsecretario técnico del Valencia, Real Valladolid y Espanyol, colaborando «con referentes como Braulio Vázquez, Pablo Longoria y Mateu Alemany», en el 2022 se estrenó como director deportivo en el club de Cornellá y el pasado verano dio el salto al José Zorrilla.

### -Después del ascenso, le toca preparar un proyecto de Primera. No habrá tenido mucho tiempo para celebraciones...

-Igual que en la vida diaria, estamos acostumbrados a no parar por nada, pero creo que esta vez tocaba celebrar, porque sufrimos mucho toda la temporada. Ascendimos cuando aún restaba una jornada, nos pudimos tomar una semana de celebraciones y, luego, me cogí otra para desconectar por necesidad.

### -¿Se guita una espina tras el descenso con el Espanyol?

-Es cierto que había descendido con el Espanyol, pero tam-

bién habíamos subido antes. Es una experiencia más, ahora tengo la satisfacción del deber cumplido. Me subí a un tren en marcha, con el mercado de fichajes ya muy avanzado. Venía del Espanyol, que es un histórico, y llegué a otro histórico recién descendido y con un ambiente raro por varios años sin terminar de consolidarse. Me dieron una gran responsabilidad y estoy satisfecho de que las cosas hayan salido bien.

### -Ficharon en el mercado invernal a César Tárrega, Biuk, Amath, Negredo, Lucas Oliveira y André Ferreira. ¿La clave del ascenso fueron esos buenos movimientos?

—Se ha hecho mucho hincapié en el mercado invernal, pero casi todos los jugadores que ya estaban en la plantilla han sido muy importantes. En la primera vuelta estábamos segundos hasta la derrota en casa contra el Racing de Ferrol. Creo que, ahora que está tan de moda esa palabra, hemos sido un ejemplo de resiliencia. Tras el descenso el equipo cambió casi por completo, había muchos jugadores con cláusulas de salida en caso bajar, nos encontramos un clima de cierto distanciamiento con la afición y una Segunda División igualadísima. Cualquier club histórico piensa que va a ascender con comodidad, pero solo hay tres plazas. La competición demuestra que hay muchos equipos con ese objetivo y hace falta trabajar mucho para conseguirlo.

### -¿Cuál es su hoja de ruta en Primera?

 La primera temporada el único objetivo será salvarse. Firmo que lo consigamos en la última jornada. Este club viene de encadenar varios ascensos y descensos, y creo que el objetivo es asentarse en Primera y consolidar un modelo propio que priorice los procesos de trabajo y tenga muy presente a la cantera, conscientes de la dificultad de generar una base en Castilla y León. El primer año hay que sobrevivir y, a partir de ahí, crecer de una forma sostenible. El fair play financiero limita nuestra capacidad de acción, y los datos demuestran que hay una correlación bastante directa entre la capacidad financiera y los resultados deportivos. Nosotros intentaremos fichar jugadores jóvenes que puedan convertirse en buenas ventas y, a partir de ahí, crecer. Pensamos más en el conjunto que en los nombres.

—¿Cómo es trabajar con Ronaldo? No voy a descubrir yo quién es Ronaldo en la historia del fútbol, pero, además, es una persona muy cercana. A diferencia de otros clubes con propiedad extranjera, el Real Valladolid tiene una estructura muy operativa. En el día a día, nosotros tomamos las decisiones y tene-



El gallego inició su segunda etapa en Valladolid hace un año. I. SOLA RV

mos la confianza y el apoyo de la propiedad.

### -Ya había trabajado en Valladolid con Braulio Vázquez entre el 2014 y el 2017. ¿Se ve muchos años ahí?

-Es una ciudad sencilla y afable, donde me siento a gusto con mi mujer y mis hijas. Mantengo en A Coruña a mis padres, hermana y el resto de mi familia, voy allí una o dos veces al año, pero ahora no pienso más que en trabajar día a día. Me gustaría continuar aquí mientras pueda desarrollar este proyecto e intentar asentarnos en Primera. Pero, hoy en día, con los cambios de propiedad que se producen en los clubes, nunca sabes cuándo puede termi-

-¿Le preocupa que Ronaldo venda el club?

—Es algo de lo que se ha hablado mucho, pero dentro del club trabajamos con normalidad. Mi impresión es que Ronaldo tiene la intención de dejar un legado en Valladolid.

### -Ya lleva 25 años asentado en los despachos. ¿Desde ahí se vive el fútbol de una forma muy distinta?

—Es una responsabilidad diferente, pero intento disfrutarla al máximo. Antes y ahora me sentía un privilegiado por vivir de lo que más me gusta. Como futbolista tomas decisiones en décimas de segundo, ahora tienen otro proceso y afectan a todas las personas que forman parte del provecto... De todas formas, la dirección deportiva ha cambiado mucho, ahora es más reactiva porque dependes de un límite salarial.

### MERCADO DE FICHAJES

### Rafa Márquez se desvincula del Barcelona y Rakitic se va a Split

REDACCIÓN / LA VOZ, AGENCIAS



Rafa Márquez no continuará al frente del filial del Barcelona y su futuro

apunta al puesto de ayudante de Javier Aguirre en la selección mexicana. El club azulgrana confirmó aver la marcha del técnico para emprender «nuevos retos profesionales». Deja el banquillo del filial a petición propia, con un balance de 40 victorias, 21 empates y otras tantas derrotas en sus dos temporadas.

Por su parte, el Hajduk Split confirmó el fichaje de Ivan Rakitic, que llega a la liga de su país tras su paso por el Al-Shabab. El centrocampista, de 36 años, firma por una temporada con opción a una más.

Quien podría recalar en la li-

ga saudí es Álex Collado. Lo haría al Al-Okhdood, según Fabrizio Romano.

### El futuro de Mata y Lamela

Mata, libre tras finalizar su contrato con el Vissel Kobe, tiene todavía su futuro en el aire, aunque Oviedo o Estados Unidos podrían ser dos alternativas posibles. Mientras tanto, se entrena con el Nordsjaelland danés.

Erick Lamela firmó con el AEK Atenas, al que llega como agente libre. En el Sevilla disputó 92 partidos y marcó 16 goles. También se marcha del club En-Nesyri, traspasado al Fenerbahçe por 25 millones.

Además, el Levante traspasó a Cantero al Tenerife, con el que firma para las dos próximas temporadas; y Javi López fichó por la Real Sociedad hasta el 2030.

JUANJO VILA SERÁ EL ENTRENADOR DEL MADRID CFF EN LA LIGA F

# El analista que salta al banquillo

**MELISSA RODRÍGUEZ** 

CARBALLO / LA VOZ

A Juan José Vila Seoane (Carballo, 1962), se le conoce por ser el hombre en la sombra de entrenadores de la talla de Aitor Karanka, Unai Emery, Miguel Angel Lotina o Valery Karpin. Es un apasionado del fútbol táctico, nombre, este último, que elevó a su empresa. Entrenador, analista y scouting tomará las riendas, por vez primera, de un equipo de fútbol femenino. Será en el Madrid CFF de la Liga F. Aún no es oficial, pero el acuerdo estaría cerrado, según ha podido saber La Voz.

Natural de la capital de Bergantiños, se crio en Coristanco, tierra que ha dado una buena cosecha de joyas futbolísticas como es el caso del jugador Angeliño. Juanjo estuvo en equipos como el Deportivo, el Valencia o el Ma-



Nació en Carballo (1962), se crio en Coristanco y trabajó por todo el mundo.

llorca, pero también tiene un dilatado currículo en formaciones del balompié inglés, del que se declara un enamorado.

Jugaba de cancerbero, hasta que colgó los guantes y pasó al otro lado en este deporte. Fue la mano derecha en varias de sus facetas (asistente, colaborador...) de los principales técnicos en el Middlesbrough, el Nottingham Forest y el Birmingham City, y también tuvo su paso por la disciplina en Rusia con el Spartak de Moscú y el Torpedo Armavir. Así, conoce las más importantes competiciones como la Liga, la Premier League o mismo la Champions.

Además, el análisis táctico le ha servido para codearse con otras grandes figuras como Soldado, Marco Asensio, Isco o Albelda, a los que más recientemente se suman las campeonas del mundo y jugadoras del Real Madrid Teresa Abelleira, Ivana Andrés y Alba Redondo, y otras futbolistas como Anita Marcos.

Ponerse al frente de un conjunto no estaba entre sus planes hace unos años, cuando le llegaron ofertas desde China y países árabes. Pero ahora, el entrenador estaría ilusionado con esta nueva etapa.

Messi, Cristiano, Guardiola o Mourinho son los hombres por los que ha manifestado admiración a lo largo de su trayectoria. Impartió conferencias por todo el mundo, al mismo tiempo que desarrolló actividades en la universidad. Antes adiestró planteles gallegos.

FELIPE PERRONE CAPITÁN DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

# «El waterpolo aquí solo vale si ganas»

Con quince años dejó Brasil para dedicarse a un deporte en el que es una leyenda mundial y del que le da vértigo tener que despedirse pronto

### **PABLO CARBALLO**

REDACCIÓN / LA VOZ

Felipe Perrone Rocha (Río de Janeiro, 1986) cruzó el Atlántico, de Brasil a Barcelona, siguiendo los pasos de su hermano Kiko, que había empezado a hacer carrera en el waterpolo. Desde entonces, ha jugado doce Mundiales, más que nadie en la historia de este deporte. Ha compartido una selección dorada, aquella que eclosionó en el 2005 y luego se diluyó. Vivió la sequía. Y el resurgir, con varias generaciones conjugadas, de la mano del seleccionador, David Martín, que asumió el cargo en el 2017. Los de París serán para Perrone sus quintos Juegos. Y ansía la medalla.

### -Tiene 38 años, pero se resiste a salir de la piscina.

-Voy a seguir la próxima temporada, pero esto se acaba. Es el cambio más difícil, lo hemos visto con Kroos, Federer, Nadal... No es dejar de hacer un deporte, es un cambio completo de vida. Está en el subconsciente, pero intento no mantenerlo muy vivo porque voy a unos Juegos. No puedo estar pensando: «A ver si este es mi último partido internacional». O: «igual este es el último vestuario que piso». No puedo porque me bloquearía. Necesito vivirlo como hay que vivirlo. He intentado prepararme, estudiar. Estoy terminando un máster. ¿Qué voy a hacer luego? Me encantaría decírtelo. Pero no lo sé.

### -No tiene pinta de que vaya a irse lejos del waterpolo.

 Es que sería un desperdicio, después de tantos años vinculado a una piscina. Pero no tengo ni idea de qué, ni cómo hacerlo. Da hasta un poco de vértigo pensarlo. He jugado con los padres de algunos compañeros. Eso sí que es duro (risas).

### —El suyo también fue jugador.

—Sí, sí. Nosotros creíamos que había sido el primero en la familia, pero no. Después descubrimos que él tenía un tío que fue uno de los pioneros del waterpolo en Brasil. Lo mío es una cuestión familiar, no hay duda.



### -Le dejaron venirse a España cuando era un adolescente.

 Habían fichado a mi hermano para jugar en el Club de Natación Barcelona y yo me vine detrás, a los quince años, para cumplir mi sueño. Mis padres se quedaron en Brasil, hoy siguen viviendo allí. Imagínate, siendo tan joven. Mi hermano es diez años mayor y ha sido mi mentor. Siempre estaba ayudándome en todo. Hoy lo pienso y lo que hice me parece una locura. Mi abuela era de Barcelona. Una mujer de mucho carácter, la jefa de la familia. Ese vínculo con la ciudad existía. Pero cuando llegué yo, en el 2001, ella ya había fallecido dos años antes. Me imagino que desde allá arriba estaría flipando.

### -¿Se acuerda de lo que dejó atrás entonces?

—Mi casa familiar está al lado de Copacabana y todos mis recuerdos de la infancia los tengo alrededor de la playa. Era el parque, el lugar al que irme el fin de semana, donde pasaba las vacaciones. Iba a jugar al fútbol, a surfear, a pescar, a estar con los amigos. Da igual la época del año, mis horas libres giraban siempre alrededor de la playa. No he podido alejarme del mar. En Barcelona vivo también al lado. A Brasil ya voy poco, una vez cada tres años. Tengo muy pocas vacaciones.

### Lleva dos décadas al máximo nivel y ha sido partícipe del resurgir del waterpolo español.

-Yo viví el final de la que llamamos generación de oro. Fue muy complicado. No ganábamos nada, pero las expectativas seguían siendo altas. Llegó gente que no tenía experiencia internacional, pero daba igual. El waterpolo aquí, en España, solo vale si

ganas. Fue duro, no llegaron los resultados, pero aprendí mucho de todo aquello. Luego llegó esta generación, que tiene muchísimo talento. El bloque del Barceloneta es una referencia en Europa. Álvaro Granados es una estrella mundial. Pero, ¿sabes cuál es nuestra principal arma? Que hemos mantenido la humildad. que no importa quién destaque. Esto no es fácil, ¿eh? Te lo digo por experiencia. Cuando empiezas a ganar, siempre pasa que hay quien quiere más protagonismo.

### -Han madurado como equipo.

-Nosotros llegamos a Tokio sin haber ganado nada. Teníamos buenos resultados, pero nada más. Ahora hemos sido campeones del Mundo y de Europa. Un grupo se forma de las experiencias. Tenemos una mochila de cosas buenas y otra de cosas malas. Tenemos que saber gestionarlas. Lo que hemos logrado nos da confianza para lo que viene. Hemos creado una cultura de trabajo totalmente orientada a ganar el oro olímpico. Si ves los entrenamientos, te garantizo que te sorprenderías. Son una locura. Parece que nos estuviéramos jugando la final de los Juegos cada día. La intensidad que le metemos no es ni medio normal. Luego, ¿qué va a pasar? Pues quién sabe. El deporte es como la vida, impredecible.

### —¿Qué rivales considera los más fuertes en la pugna por el oro?

—Hungría, Croacia e Italia.

### —¿Cuál le gusta más?

—España, a mí la que me gusta más es España.

### -De los rivales.

—Sería complicado elegir uno. Dependerá de lo que sean capaces de hacer el día D, a la hora H. -Han evolucionado, como la se-

### lección de fútbol, renunciando a jugar siempre al tiquitaca.

 Hemos conseguido ganar partidos sin ser tan brillantes. Es más complicado de lo que parece. Hay campeonatos en los que te sale todo redondo, pero el secreto está en ser capaz de sacar partidos en los que no estás tan bien. Ahora sabemos hacerlo.

### Hípica

### España firma un gran papel en el Campeonato de Europa

REDACCIÓN / LA VOZ

La representación española por equipos en el Campeonato de Europa de hípica firmó un gran papel. En la categoría

Children obtuvo la medalla de bronce, tras mantenerse en la batalla por el oro hasta casi el final. Gran Bretaña logró la pri-



mera plaza y España perdió en el desempate por la plata frente a Bélgica.

La expedición española, de la que formaron parte las hermanas gallegas Elena y Carlota Vázquez Arrojo, consiguió también una meritoria medalla de plata con el equipo de juveniles, tras finalizar la competición por detrás de Francia, que se hizo con el oro, y por delante de Gran Bretaña, que consiguió el bronce.

Es la primera vez en la historia que España consigue dos medallas por equipos en un Campeonato de Europa, lo que prueba la excelente salud de la cantera de la hípica en nuestro país, llamada a grandes cotas en el futuro.

### Vela

### El puerto de Redes acogió la concentración de embarcaciones tradicionales

REDACCIÓN / LA VOZ

En la tarde del sábado tuvo lugar en las inmediaciones del puerto de Redes, en Ares, la XXI Concentración de Embarcacións Tradicionais, IV Memorial Nancho Real, organizada por el Club Marítimo de Redes.

Con un viento respetable se disputó la regata entre las balizas situadas en la Punta del Castillo, Centroña y proximidades de la playa de Río Sandeu. La competición concluyó con el Kresala en la primera posición. Segundo fue el Trebón, tercero, Canouro, cuarto, Galicia, y quinto el Okeechove. Completaron la nómina, de la sexta a la décima posición, en este orden: Leliadoura, Nordesía, Ferrol, A Falúa y As Netas.

## «Cuando me retire, iré con David Martín a surfear a Galicia»

Perrone se define como un culo inquieto, un tipo al que le gusta mantenerse activo y que también vincula su ocio al deporte.

### —¿Qué hace con su tiempo libre, cuando no se entrena ni compite?

 Muchas cosas, soy bastante movido. Estudio un máster de alto rendimiento, doy clases en una academia de waterpolo, soy padre de dos hijos de 7 y 13 años, con todo lo que eso implica, y me encanta escaparme a surfear, que es mi otra gran pasión. Tengo que dosificarla, por el riesgo de lesión.

### —¿Ha probado las olas gallegas?

—David Martín (el seleccionador, casado con una verinesa) siempre me dice que vaya. Estuve hace años en una competición en Pontevedra, pero tengo pendiente volver. Cuando me retire, que podré estar más cerca del entrenador, me iré un día con él a surfear a Galicia.

### —Su relación viene de lejos.

—Cuando fui a jugar al Barceloneta, en el 2005, él era mi capitán. Ya era jefe, pero de otra manera. Hicimos mucha amistad. Es fácil entenderse y nos apoyamos mucho el uno en el otro.

### -Tendrá que contenerse ahora que lo tiene de seleccionador.

—Claro. La forma de relacionarnos ha cambiado. Él tiene que tomar sus decisiones. He tenido que mantener las distancias, hay que ser profesional.

# Anfaco lanza una ofensiva para frenar por ley los remedos veganos de pescado

Propone que se les vete el uso de presentaciones como anilla o rodaja

REDACCIÓN / LA VOZ

En esa pelea que la industria pesquera y la cárnica mantienen por poner coto a la confusión que en algunos casos generan las imitaciones veganas de productos de proteína animal, la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas (Anfaco-Cecopesca) ha encontrado un nuevo flanco por donde atacar en su cruzada para que se impida por ley llamar atún vegetal o merlyza a productos elaborados con guisantes, soja o ingredientes similares, que no tienen ni trazas de esas especies pesqueras a las que aluden en su denominación comercial.

En tanto el batallón enrolado en la iniciativa #Cadacosaporsunombre (Anice, Avianza y Cedecarne, aparte de la propia Anfaco) vigila el flanco comunitario y está a la expectativa del desarrollo del acto delegado establecido en el artículo 36 del reglamento europeo de información al consumidor sobre productos veganos, Anfaco ha hecho una nueva incursión a través de la consulta abierta por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para modificar y derogar diversas disposiciones reglamentarias en materia de calidad alimentaria. Aunque entre los objetivos figuraban productos agrarios y ganaderos, como la consulta es abierta, las huestes de la cadena mar-industria han aprovechado ese campo despejado para proponer cambios en el real decreto 1521/1984, que establece la reglamentación técnico-sanitaria



Dos ejemplos de productos que pueden inducir a confusión a los consumidores. MAC

de los establecimientos y productos de la pesca y acuicultura destinados al consumo humano. Así, «sin contravenir las disposiciones del Reglamento europeo de información al consumidor (1169/2011), la propuesta de Anfaco busca facilitar la labor inspectora de las comunidades autónomas mediante la inclusión de un nuevo artículo» para reservar las denominaciones pesqueras a aquellos productos que contengan ingredientes que provengan de la pesca y acuicultura de forma principal.

Con ese cambio que plantea la patronal conservera quedarían vetadas por ley «denominaciones descriptivas» confusas, tales como «salmón vegano, vegetarian tuna o merlyza». Y no solo eso, también estaría prohibido que esos remedos veganos empleen presentaciones características de los productos pesqueros, como anilla o rodaja.

### Información leal

Anfaco-Cecopesca apela al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que «tome la iniciativa en la defensa de una información leal al consumidor, que no induzca a error, así como a que impulse la coordinación de las comunidades autónomas en su actividad inspectora». En este sentido, la patronal de la conserva señala que ya existen elementos legislativos suficientes para sustentar la prohibición que piden. Y ahora, además, ha venido a sumarse la reciente directiva UE 2024/825, que busca proteger a los consumidores de prácticas desleales en esta etapa de transición ecológica al exigir a los productos verdes que demuestren que de verdad lo son. Y, precisamente, «dichos productos veganos de imitación utilizan en ocasiones herramientas de greenwashing, o lavado verde, presentes en su publicidad y etiquetado, argumentando la defensa del medio ambiente».

### Persiguen el éxito del sector lácteo, que paró el queso de soja y la leche de arroz

La ofensiva de la patronal conservera llega alentada por las últimas conquistas de la iniciativa #CadaCosaPorSuNombre, que comandan las entidades asociativas más representativas de la proteína de origen animal en España y que intentan alcanzar los logros obtenidos por el lácteo, sector que ya ha conseguido atajar la impunidad de variantes veganas como el queso de soja o la leche de arroz. Éxitos como la reciente sanción impuesta a Heura Foods por denominar merlyza a un producto elaborado a base de proteínas vegetales sin traza alguna del pescado que, por ley, lleva esa denominación comercial pero con u.

Son peleas que se han ganado a base de «sensibilización de la Administración y la opinión pública, a través de informes y reuniones». Esta nueva acción, «que ha sido promovida por el equipo técnico y jurídico» de la patronal supone una ocasión para «demostrar nuestro convencimiento de la necesidad de ordenar los productos veganos en España, de tal forma que eviten la publicidad desleal, la confusión del consumidor y un desplazamiento de patrones dietéticos afianzados, como la dieta mediterránea», apunta Roberto Alonso, secretario general de Anfaco-Cecopesca. Por eso, espera que el ministerio tome nota de la recomendación, y actualice el Real Decreto 1521/1984 como una excelente oportunidad para defender a los consumidores españoles, la salud de la población en general «y al sector pesquero en su conjunto»

# El 40 % de los «objetos» que usen este año los atuneros serán biodegradables

REDACCIÓN / LA VOZ

En el 2023, el 20 % de los objetos agregadores de peces (FAD, por sus siglas en inglés), los dispositivos, como las redes, flotantes o de deriva, que empleó la flota atunera española agrupada en la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac), eran biodegradables. Este año, la organización prevé doblar ese porcentaje y pretende que a finales de año lo sean el 40 % de los objetos que usa. A estas alturas, la proporción es ya del 28,5 %. Son datos que se ofrecieron en sendas reuniones celebradas en Bermeo y Santiago de Compostela para presentar los resultados del proyecto Medida innovadora para la construcción de FAD con material biodegradable, a las que asistieron 36 tripulantes de empresas asociadas a Opagac.

Los encuentros también han servido para debatir soluciones a los retos que plantea actualmente el objetivo de conseguir un FAD 100 % biodegradable. El mayor escollo está en la disponibilidad de materiales biodegradables y alternativas, así como en los costes asociados a los procesos de su fabricación. Igualmente, la flota analizó las recomendaciones de las organizaciones regionales de pesca (ORP) sobre el uso de estos dispositivos.

En relación con la dificultad de obtener materiales, teniendo en cuenta las particularidades de las distintas zonas geográficas en las que opera la flota, durante la reunión se identificaron una serie de suministradores a escala global. De hecho, el sector ya ha obtenido a través de estos, nuevos elementos bio que se han incorporado en el proceso de fabricación y han reemplazado a los tradicionales, explica Opagac en un comunicado.

La patronal atunera destaca que, para verificar la adquisición de estos materiales y su correcta incorporación a la fabricación de estos objetos, «la flota realiza auditorías independientes que analizan el cumplimiento de metodologías y protocolos, y hacen el seguimiento de fabricación y



Un tripulante manipula un FAD a bordo de un atunero. OPAGAC

utilización de los FAD fabricados con materiales biodegradables. Hasta la fecha se han realizado 39 en puertos de los tres océanos en los que opera (Atlántico, Pacífico e Índico).

Opagac destaca que la flota atunera española lidera la investigación y el desarrollo de FAD biodegradables a escala mundial, con el desarrollo de proyectos piloto en los tres océanos; concretamente, en el Índico desde en el año 2017; en el Pacífico, desde el 2019; y en el Atlántico desde el 2022.

### 22 · SOCIEDAD

# El cambio climático endulza la fruta y reduce la vitamina C de las verduras

Rías Baixas ha adelantado la vendimia para lograr el nivel de azúcar óptimo en las uvas

MARÍA CEDRÓN

REDACCIÓN / LA VOZ



Hace tiempo que en el campo la gente ve que «o tempo anda descolocado». Son los

efectos de un cambio climático que no solo está modificando los ritmos de las cosechas. también ha comenzado a afectar a la composición organoléptica de los alimentos. La merma en las cantidades de vitamina C. cambios de color o textura o frutas más dulces debido al estrés hídrico que sufren los árboles o las plantas son algunas de las consecuencias de la sequía y la subida de temperaturas que han comenzado a observar investigadores como Aurora Díaz, del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA).

Aunque el efecto no es el mismo en todas partes. En Galicia, donde más huella está dejando es en la uva. De hecho, como explica la enóloga de Mar de Frades, Paula Fandiño, en la denominación de origen Rías Baixas han tenido que adelantar la vendimia para poder mantener los niveles deseados de azúcar en esta fruta.

Pero Aurora Díaz explica que son las frutas con mayor índice de agua, como el melón o la sandía, las que más están sufriendo el estrés hídrico: «Tienen menor firmeza. Se nota también en la lechuga, una verdura compuesta en un 95 % por agua». Más allá del aspecto o la textura, la investigadora ha detectado que para protegerse del estrés provocado por la falta de agua y las altas temperaturas las plantas desarrollan unos mecanismos que lo que hacen es sintetizar compuestos que las protegen de la

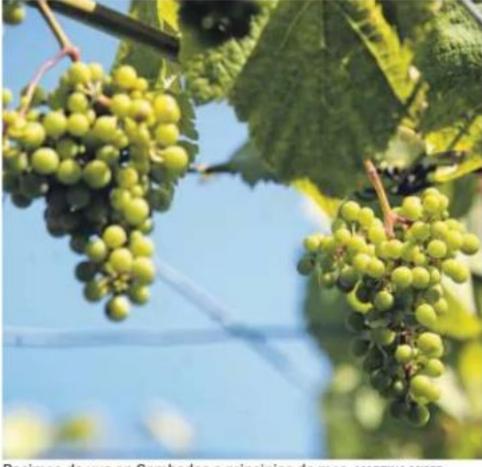

Racimos de uva en Cambados a principios de mes. MARTINA MISER

deshidratación, como los azúcares, que se detectan de forma inmediata en el sabor.

Pero hay otros que, aunque no se perciben al comerlos, repercuten directamente en su calidad nutricional. Un ejemplo al que se refiere esta investigadora es la reducción de los niveles de vitamina C, lo que tendría un efecto negativo sobre la calidad del alimento. Al contrario, añade, pueden tener efectos que redunden en un aumento del valor nutricional, como la mayor presencia de antocianinas, las responsables del color rojo de algunos tipos de lechuga y que tienen unas propiedades muy

La alteración de los niveles de azúcar debido a la escasez de agua es un asunto que hace tiempo trae de cabeza al sector del vino: «El efecto del cambio climático, aunque es un fenómeno global, no tiene las mismas consecuencias en todas partes. Aquí no tenemos las temperaturas ex-

tremas que afectan a la zona de Jerez, pero llevamos observando desde hace tiempo cómo cada año la temperatura media sube 0,2; 0,3, 0,4 grados... Esto provoca mayor productividad y lo que tenemos que hacer para equilibrar las cosechas es cortar racimos con el objetivo de que no haya un exceso de producción. También hemos observado que la maduración es más temprana, y para mantener el nivel de azúcar deseado, y también el mismo perfil aromático, hemos adelantado la vendimia», indica Paula Fandiño. El riego es otra de las prácticas que han tenido que introducir durante los meses de julio y agosto para evitar el estrés hídrico del viñedo.

No es extraño, por tanto, que las consecuencias del cambio climático se hayan convertido en una prioridad para Bruselas. De hecho, el pasado jueves, la responsable del Ejecutivo comunitario, Úrsula von der Leyen, avanzó la puesta en marcha de un plan europeo de adaptación climática y una estrategia europea de resiliencia del agua, en línea con lo que el día anterior habían pedido por carta a la Comisión Europea los ministros de Agricultura de 21 Estados de la UE, España entre ellos.

Porque en un país donde la agricultura representa el 2,3 % del PIB frente al 1.7 % del conjunto de Europa, hace tiempo que llevan observándose esas consecuencias. También en Galicia. Porque como explicaba el pasado mes de marzo con motivo el Día Mundial del Agua el ingeniero agrónomo experto en gestión de recursos hídricos del Campus Terra de la Universidade de Santiago de Compostela Javier José Cancela Barrio, aunque a corto plazo «non hai risco de desertización, hai que pensar nun modelo integral de almacenamento de auga».

### Nuevas variedades

Pero hay que ir más allá. De hecho, la investigación de nuevas variedades vegetales capaces de aguantar mejor las altas temperaturas o la seguía se ha convertido en una de las vías para garantizar la soberanía alimentaria y mantener la calidad nutricional de los alimentos: «El problema de los cultivos actuales - apunta la investigadora del CITA-es que son muy vulnerables porque son muy homogéneos. Las plantas van adaptándose a los cambios, pero requieren de varias generaciones para hacerlo. Los cambios que se están produciendo avanzan mucho más rápido que su capacidad de adaptación. De ahí la importancia de buscar variedades más tolerantes a la sequía». Ella trabaja con lechugas, pero en Galicia hace tiempo que en centros de investigación como la Misión Biológica de Galicia también están en ello.

### Evalúan el envejecimiento de la población con síndrome de Down en Galicia

REDACCIÓN / LA VOZ

La Federación Down Galicia y la Consellería de Sanidade han acordado empezar a colaborar este año para desarrollar una herramienta digital que tendrá como objetivo principal tratar de evaluar el envejecimiento de la población con este síndrome.

La Consellería de Sanidade ha especificado que se trata de una iniciativa piloto de una batería de test digitales para cubrir distintos ámbitos de la memoria y las capacidades cognitivas de quienes participen en el proyecto.

Del mismo modo, también ha concretado que la federación será la «responsable técnica y administrativa» del programa objeto de convenio y que, para ello, recibirá de parte de la Administración autonómica una cuantía total que asciende a 10.000 euros. Esta iniciativa se enmarca dentro del Proxecto para a Atención Sanitaria no Proceso de Envellecemento das Persoas con Síndrome de Down, un programa que se posicionó entre los finalistas de la cuarta edición de los Premios de Innovación en Saúde, organizados por la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (ACIS).

Por ahora, y según han informado desde la consellería. los representantes de ambas partes ya se han reunido para tratar de dialogar sobre la propuesta. En el encuentro estuvieron presentes en representación de la federación, su presidente, Delmiro Prieto, y su gerente, Sonia Caldas. Por otra parte, los representantes de Sanidade han sido el conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, la secretaria xeral técnica, Natalia Lobato, y el director xeral de Asistencia Sanitaria del Servizo Galego de Saúde, Alfredo Silva.

# Los cazadores crearán un observatorio para vigilar la violencia animalista

MADRID / EUROPA PRESS

El presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Manuel Gallardo, ha avanzado que la organización va a abrir un observatorio de violencia animalista para recopilar datos sobre agresiones e intentos de paralizar cacerías.

Con las denuncias, la RFEC pretende abrir un «debate» y reclamar a los grupos parlamenta-

rios en el Congreso que incluyan las agresiones a los cazadores en el artículo 510 del Código Penal, que regula los delitos de odio.

«Los datos son importantes para demostrar si existe un problema», ha señalado en una entrevista con Europa Press, en la que ha especificado que el observatorio será un lugar en la web de la federación donde cualquier persona podrá volcar su denuncia.

Por otro lado, Gallardo ha subrayado la necesidad de crear foros de debate propiciados por el Gobierno, donde ecologistas y cazadores pudieran hablar sobre la «realidad» de España desde la perspectiva ecológica, pero también desde la social y económica. «Tenemos poco debate sobre qué ocurre, cuál es la realidad, qué está pasando y en qué dirección debemos ir», subrayó.

### Sancionan a un bombero por ataques verbales homófobos

LAS PALMAS / EFE

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de Recursos Humanos, ha sancionado con un mes de empleo y sueldo a un sargento del cuerpo de bomberos de la ciudad (cabo, en el momento de los hechos) por atacar verbalmente a un subordinado al que llamó «maricona de mierda».

En dicha resolución se estima acreditado que este bombero, el 21 de junio del año 2023, entró en una dependencia común del parque central de bomberos de Miller Bajo y se dirigió a un subordinado como «maricona de mierda» para después espetarle: «Si quieres una foto mía para masturbarte me la pides a mí».

De esta manera, y a pesar de que ya ha pasado más de un año de los hechos, el consistorio de la capital de la isla de Gran Canaria ha resuelto hace pocas fechas sancionarle con un mes de empleo y sueldo.

# Menos del 1 % de los ordenadores con Windows desataron un caos mundial

Microsoft desvela que el fallo de CrowdStrike afectó a 8,5 millones de pecés

J. V. LADO

REDACCIÓN / LA VOZ

A medida que pasan las horas de lo que el experto en ciberseguridad Troy Hunt denominó «el mayor apagón informático de la historia» se van conociendo algunos detalles sobre su impacto cualitativo. Unos datos que dejan a la vista lo interdependientes que son los sistemas tecnológicos de todo el mundo y hasta qué punto resultan vulnerables grandes empresas que están a expensas de herramientas informáticas gestionadas de manera remota.

El fallo, que en España se empezó a notar en la noche del jueves al viernes, no afectó directamente a usuarios particulares, porque CrowdStrike y su sistema Falcon son recursos muy efectivos, pero también muy caros, enfocados a clientes profesionales y del más alto nivel. Ni siquiera alcanzó a una parte significativa de los cientos de millones de ordenadores que utilizan el sistema operativo Windows, de Microsoft. Pero fue suficiente para que se tuviesen que cancelar unos 4.000 vuelos a nivel mundial y que más de 30.000 sufriesen retrasos.

El gigante tecnológico Microsoft ha desvelado que el error de la empresa de ciberseguridad CrowdStrike ha afectado a 8,5 mi-

Los terminales de facturación, tanto los automáticos como estos, atendidos por trabajadores en el aeropuerto de Dulles (Estados Unidos), implican el uso de al menos un ordenador cada uno, y al empezar a fallar bloquearon todo el sistema de transporte aéreo mundial, MICHAEL REYNOLDS EFE

llones de dispositivos con el sistema operativo Windows y aboga por la «colaboración» del sector para evitar y resolver rápido casos similares, según recoge la agencia Efe.

El vicepresidente de seguridad de sistemas operativos y empresas de Microsoft, David Weston, explicó en el blog corporativo de la compañía que los 8,5 millones de dispositivos Windows afectados por el fallo suponen «menos del 1 % de todas las máquinas Windows» y puso de relieve las graves consecuencias del error. «Aunque el porcentaje es pequeño, los amplios impactos económicos y sociales reflejan el uso de CrowdStrike por empre-

sas que gestionan muchos servicios críticos», opinó, aludiendo a la «naturaleza interconectada» del ecosistema tecnológico y los clientes que lo utilizan. En ese sentido, consideró el apagón un recordatorio de la importancia de que las tecnológicas prioricen el uso de mecanismos de seguridad y de «recuperación de desastres» en sus operaciones, y que trabajen juntas.

### Ayuda de Google y Amazon

«Como hemos visto en los dos últimos días, aprendemos, nos recuperamos y avanzamos más efectivamente cuando colaboramos y trabajamos juntos. Apreciamos la cooperación y colaboración de nuestro sector entero y seguiremos actualizando con aprendizajes y siguientes pasos», sostuvo.

Westont explicó que, dado el impacto del fallo de CrowdStrike en su ecosistema, Microsoft ha estado colaborando con esa firma y con sus rivales del sector de la nube híbrida, Google y Amazon, para resolverlo, además de desplegar cientos de empleados para ofrecer ayuda técnica a sus clientes. «CrowdStrike nos ha ayudado a desarrollar una solución escalable que ayudará a la infraestructura de Microsoft Azure (sistema de la nube) a acelerar un arreglo para la actualización defectuosa», agregó.

### Informáticos, biólogos y ciudadanos monitorizan las medusas

VALENCIA / EFE

La aplicación MedusApp, que permite a los ciudadanos reportar avistamientos de medusas en tiempo real a través de su teléfono móvil, ha permitido conocer las especies más comunes a lo largo de la costa mediterránea, sus patrones estacionales y las tendencias de distribución espacial.

Esta herramienta fue desarrollada por los informáticos Eduardo Blasco y Ramón Palacios, de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), junto al biólogo César Bordehore, profesor de Ecología Marina de la Universidad de Alicante (UA), el centro de investigación biomédica Ciberes y el Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz.

El proyecto nació con el objetivo de que los ciudadanos actuaran como «ojos de la ciencia», informando de los avistamientos de estas especies para ayudar a una mejor comprensión de su distribución en los mares, y al mismo tiempo servir de prevención para bañistas, pescadores y aficionados a los deportes del mar. Pero su popularidad -- ha llegado a instalarse en 450.000 teléfonos móviles- y la información recopilada está avudando también a los científicos a conocer los patrones biogeográficos y fenológicos de estas especies.

### Miles de mallorquines salen a la calle para protestar contra la masificación turística de la isla

REDACCIÓN / AGENCIAS

Varios miles de personas han salido este domingo a las calles de Palma de Mallorca para protestar contra la masificación turística en la isla, la caída de los salarios, la pérdida de calidad de vida por los atascos en carreteras y playas, el ruido, el consumo del territorio y el continuo aumento del precio de la vivienda para alquilar o comprar. La manifestación, convocada por Menys Turisme, Més Vida bajo el lema «Cambiemos el rumbo, pongamos límites al turismo», logró un apoyo masivo de mallorquines que rechazan la especulación inmobiliaria, la gentrificación y la expulsión vecinal, mientras piden la mejora de servicios públicos, trabajos decentes, la conservación y regeneración de los espacios naturales, y el respeto por la cultura y la lengua propias.

En respuesta a esta convocatoria, Unión Demócrata Cristiana y Unión Cristianosocial (CDU/CSU) de Alemania advirtieron que «los turistas, incluidos los alemanes, aseguran puestos de trabajo y generan ingresos fiscales que, a su vez, revierten en inversiones en infraestructuras locales», explicó la experta en turismo de la CDU Anja Karliczek al diario Rheinische Post. En cambio, Los Verdes alemanes ha expresado su completa solidaridad con los manifestantes. El experto en turismo del grupo, Matthias Gastel, declaró al mismo medio que, «si la falta de espacio vital, la escasez de agua y las montañas de basura son las consecuencias de un turismo insular que se caracteriza por la cantidad y no por la calidad, habrá que actuar en interés de las personas y de la naturaleza».

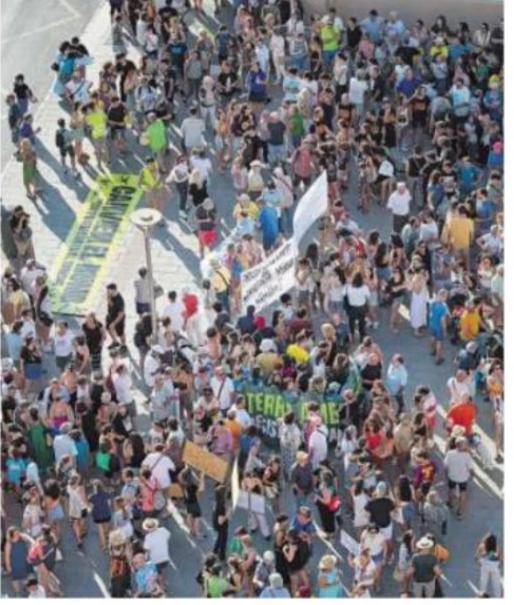

Los mallorquines se manifestaron por un cambio socioeconómico. E.P.

### El alcalde de Barcelona propone subirle más la tasa a los cruceristas

BARCELONA / EUROPA PRESS

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha propuesto subir «todavía más» el tramo local de la tasa turística a los cruceristas que pasan menos de 12 horas en la ciudad. «El tramo local ya lo hemos subido al máximo, 4 euros, y ahora un crucerista de paso paga en total 7 euros. Queremos subir todavía más el tramo local de la tasa turística al crucerista que pasa menos de 12 horas en Barcelona», ha defendido el regidor. De esta manera, plantea incrementar «sustancialmente» la tasa a los cruceristas de escala, destopando el tramo local de la tasa turística. Collboni ha asegurado que ya tienen estudios «con la idea de que paguen lo que vale estar en la ciudad».

# ¿Se puede querer a un perro como a un hijo?

Expertos del mundo de la psicología, la etología y la neurociencia explican los mecanismos vinculares que se producen con el animal y apuntan a lo que siempre se ha dicho, que el can es el mejor amigo del hombre

### LUCÍA CANCELA

REDACCIÓN / LA VOZ



A VOZ DE LA SALUE

El vínculo entre humanos y perros no es algo reciente. Se estima que unieron lazos evolutivos hace unos

20.000 años y, desde entonces, no se han separado. Relación extraña para la ciencia, dado que no se produce entre seres de la misma especie, pero comprensible en cuanto al contexto en el que se originó. «Hemos compartido nicho ecológico desde hace miles de años, esto ha hecho que humanos y perros hayamos coevolucionado conjuntamente», comienza diciendo el veterinario y etólogo Tomás Camps, que incluso llega a reconocer que entender la evolución de uno y de otro por separado «es realmente complicado».

Los datos muestran una realidad que rema a favor de las cuatro patas. Cada vez son más los que incluyen un animal en general, y un perro en particular, en su familia. Y sí, hablar del núcleo familiar es correcto. Según la I Encuesta de Bienestar Animal en España, realizada en el 2023, el 92,6 % de los participantes consi-

deran que su mascota es un miembro más. Otros estudios arrojan conclusiones interesantes: un 74 % dicen incluirlos en las fotografías familiares y un porcentaje mucho menor, un 7 %, les llaman hijos. Los humanos no son los únicos que así lo piensan. Los perros también los ven como su

familia. Es más, desde su punto de vista, «es algo bastante natural», reconoce Rosana Álvarez, veterinaria especializada en Medicina del comportamiento, que añade: «Desde su domesticación, han evolucionado para ser altamente compatibles con la vida humana». Evolución que ha favorecido los comportamientos que fortalecen la cohesión social, entre ellos, la lealtad, el afecto y la capacidad de interpretar las emociones humanas.

Dado al amor —incomparable para muchos— por su animal, de tanto en cuanto salta a la palestra pública una pregunta: ¿se puede querer a un perro tanto como a un miembro familiar?, ¿y como a un hijo? Debate nada baladí, que esconde mucha ciencia detrás.

Todos los expertos consultados reconocen que, en base a los datos más recientes sobre la relación entre humanos y perros, es completamente normal que estos sean vistos como uno más



Una mujer besa a su perro en la plaza de las Platerías, Santiago. SANDRA ALONSO

del hogar. ¿La razón? El vínculo que se genera entre uno y otro no se diferencia del que se puede crear entre personas. «Se basa en los mismos mecanismos que funcionan para vincularnos con otros congéneres», dice Nuria Máximo, terapeuta ocupacional y coordinadora de la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid. La experta detalla que las actividades y tiempo compartido, sumado a la complicidad, a la con-

Desde el punto de vista del perro, el hecho de vernos como su familia es algo bastante natural. Han evolucionado para ello»

fianza, a la comunicación y al respeto «son el hilo conductor que irá tejiendo un vínculo seguro y de unión muy difícil de explicar para quien nunca lo haya experimentado», señala.

Tal es este lazo que, en caso de enfermedad o fallecimiento, «se experimenta un dolor similar al que se sentiría por la pérdida de cualquier otro miembro importante de la familia», indica Máximo. Aunque no sin frustración; el duelo por la muerte del animal no siempre es visto con buenos ojos. «He conocido vínculos muy potentes, y procesos de muertes muy difíciles de trabajar porque la sociedad no lo entendía», comenta Xacobe Abel Fernández, presidente de la Sección de Psicoloxía e Saúde del Colegio Oficial de Psicología de Galicia, quien resume la relación entre personas y cánidos en una premisa: «Estamos preparados para vincularnos». Pese al individualismo que impera, el ser humano es una especie social por naturaleza. El perro, sobra decir que también.

Al contrario de lo que se pensó durante décadas, no es cierto que aquellos que sienten amor por sus animales tienen un vacío existencial que llenar. «Se creía que ver a un familiar en su perro se debía a una carencia, y no tiene nada que ver. Cuando se han hecho estudios, se ha visto que los vínculos y personas se generan independientemente del res-

to», detalla Beatriz Manzano, vocal de la Sociedad Española de Psicología Clínica, quien ha investigado la denominada familia multiespecie.

### Compañía y amor

Las razones que hacen que uno decida tener un compañero animal son muchas,

aunque las más habituales suelen estar relacionadas con el sentir. Así, algunas encuestas muestran cómo las personas valoran la felicidad que les aporta su «fiel amigo», la compañía o la reduc-

ción del estrés al estar con ellos por encima de otros valores materiales. «El vínculo no es algo moderno. Lo que ha cambiado es la relación que tenemos debido a la consideración que les damos», indica Manzano. Así, hasta hace unos 50 o 100 años, eran vistos como objetos y posesiones, mientras

que en la actualidad, «los reconocemos como seres sintientes», añade la experta. Esto no ha hecho más que reforzar la relación, cultivada siglos anteriores.

### Cuestión de oxitocina

El perro fue la primera especie animal domesticada y, como resultado de la interacción durante miles de años, se han producido relaciones de competencia, cooperación y coevolución. Así, en este proceso, el animal ha ido desarrollando habilidades comunicativas que favorecen las relaciones con otras especies. Este vínculo, en el que la mayoría de veces media un apego, tiene que ver con la liberación de oxitocina que se produce tanto en el humano al ver a su animal, como viceversa.

Esta hormona, secretada por la hipófisis en diferentes situaciones como la reproducción, juega un papel crítico en el vínculo materno filial y de pareja. «Cuando estamos delante de nuestro perro se libera oxitocina, tanto en uno como en otro. Esto ayuda a establecer el vínculo», resume Diego Redolar, doctor en Neurociencias y codirector del grupo Cognitive Neurolab, que añade: «Además, aumenta la capacidad que tenemos de entender al animal, y de que él nos entienda a nosotros», precisa.

Precisamente, y según Camps, el perro tiene una característica

El perro es el único animal que sabe diferenciar nuestra intencionalidad en la comunicación sin necesidad de haberle enseñado»

que no tiene ningún otro animal: la de comprender algunos de los gestos y emociones sin necesidad de enseñanza. «Por ejemplo, saben diferenciar el lenguaje del ruido, la intencionalidad de nuestra comunicación hacia ellos, no solo la verbal, sino también la gestual», comenta el experto. Y la razón de esto es la coevolución en el mismo nicho ecológico. Pura necesidad.

### Dopamina y refuerzo

A partir de este punto, las relaciones se siguen reforzando mediante otras vías. En primer lugar, intervienen las regiones cerebrales relacionadas con el procesamiento de la información emocional: la amígdala, la corteza prefrontal y la ínsula. Las tres modifican su estado con la presencia del animal. La primera reduce su nivel de actividad, algo esencial, ya que es la estructura encargada de señalizar el peligro y lanzar la alerta. Esto se traduce en efectos positivos sobre los estados de ansiedad.

Por su parte, la corteza prefrontal se activa, y la ínsula se relaja. «Esta última interviene en la sensación de confianza o desconfianza que podemos sentir al, por ejemplo, conocer a una persona. Con los perros, se relaja», cuenta el neurocientífico. De esta forma, las personas se muestran más confiadas respecto a su presencia.

A su vez, se han identificado reacciones en el sistema del refuerzo. «Si un estímulo es importante para nosotros, se libera dopamina que volverá a motivarnos para conseguirlo», describe Redolar. ¿Qué sucede en la relación con los animales? Una vez que existe el vínculo, se activa el sustrato nervioso del refuerzo y la dopamina puede campar a sus anchas. «Es gratificante estar con el animal, sacarlo a pasear o jugar con él. Se ha visto que estas actividades la liberan», dice el experto.

### La naturaleza

Para la directora de la Cátedra de la Universidad madrileña, los beneficios observados en las terapias con animales en materia

> de salud mental realizados con grupos de mayores institucionalizados, entre otros, son un ejemplo de la necesidad «que tenemos los humanos de aproximarnos a la naturaleza y concretamente a los otros seres vivos», indica. Manzano se suma a esta opinión y espera que en algún momento se tengan

en cuenta los beneficios a nivel hospitalario «Estaría bien que las personas ingresadas estuviesen acompañadas de su animal. Los prejuicios que tenemos con las alergias hacen que se pierda la ventaja de la parte psicológica, de acompañamiento y seguridad», comenta. Que prime una sobre otra parece cuestión de tiempo. **LEONOR PÉREZ** 30 AÑOS CON DOLOR CRÓNICO

# «Tenía 26 años y me arruinaron la vida al sacarme una muela»

A raíz de la extracción dental, sufre una neuralgia trigeminal que no responde a ningún tratamiento y que la forzó a jubilarse a los 48 años

### LAURA MIYARA

REDACCIÓN / LA VOZ

El dolor crónico es una de las afecciones más prevalentes que hay. Se calcula que afecta a más del 25 % de la población de España. Sin embargo, es un problema invisible y esto hace que sea dificil transmitir su importancia. Esta es la frustración con la que conviven muchos pacientes en busca de un tratamiento eficaz, entre ellos, Leonor Pérez de Vega.

Ella tiene 53 años y lleva más de la mitad de su vida sufriendo dolor crónico. «Quería acercar a los otros el dolor propio, tantas veces insoportable, frente al ajeno, y que por desconocimiento se tilda de exagerado», escribe en las páginas de su libro, Mi octubre rojo (Universo de Letras, 2024), un texto sobre este padecimiento que la acompaña desde hace décadas y para el que no ha encontrado, pese a sus numerosos intentos, una solución.

### Las causas del dolor

Leonor tiene neuralgia trigeminal, una patología que causa un dolor intenso en la zona de la mejilla y la mandíbula por la irritación del nervio trigémino, que es el encargado de dar sensibilidad a esta zona del rostro. «Sucedió a raíz de la extracción de una muela del juicio. Me daña-

ron un nervio. Me pasó hace 30 años, porque no me hicieron las pruebas radiológicas correspondientes antes de la extracción. Fue una carnicería, me destrozaron la mandíbula. Tenía 26 años. Me arruinaron la vida», cuenta Leonor.

El nervio trigémino tiene tres ramas diferentes:

una relacionada con la zona del ojo (rama oftálmica), otra asociada a la región media del rostro, es decir, mejillas y nariz (maxilar) y la última, relacionada con el mentón (mandibular). En un 90 a 95 % de los casos, la neuralgia afecta al área maxilar y mandibular, respectivamente. En un 2 a 5 %, el dolor es bilateral.

Este dolor puede estar presente de manera continua en algunos casos, mientras que en otros aparece puntualmente en forma de crisis o brotes que pueden tener una duración de dos minutos y suelen ser intensos. Puede ocurrir de manera espontánea o debido a desencadenantes sutiles. «Incluso con el viento se puede tener una crisis. Cualquier estímulo o sensibilidad en la cara podría favorecerlos», explica el neurólogo Pablo Irimia.

### Media vida con dolor

«En diciembre cumplí 30 años con este dolor. Miro hacia atrás y, aparte de que no me reconozco física ni emocionalmente, no sé cómo llegué hasta aquí, porque ganas de tirar la toalla no me han faltado», confiesa Leonor acerca de esta enfermedad a la que los pacientes conocen coloquialmente como «neuralgia suicida», debido al sufrimiento persistente que llega a ocasionar.

«Todos los dolores son malos, pero este está calificado como uno de los peores que puede soportar un ser humano», asegura, y lo explica: «Imagínate que te comes un helado y te llega esa sensación de frío a los dientes, que es como una punzada, como si te estuvieran clavando un cuchillo en la muela. Pero esto alcanza a toda la cara, desde la ceja hasta

No me hicieron las pruebas radiológicas pertinentes antes de la extracción.

Fue una carnicería, me destrozaron la mandíbula»

la barbilla, y no se va. El solo hecho de que te den un beso, una caricia, el roce del viento o lavarte los dientes causa más dolor».

«He tenido temporadas malas y otras muy malas. Al principio, me decían que no me preocupara, que se iba a solucionar solo, que igual que el dolor había llegado se iba a marchar. Te

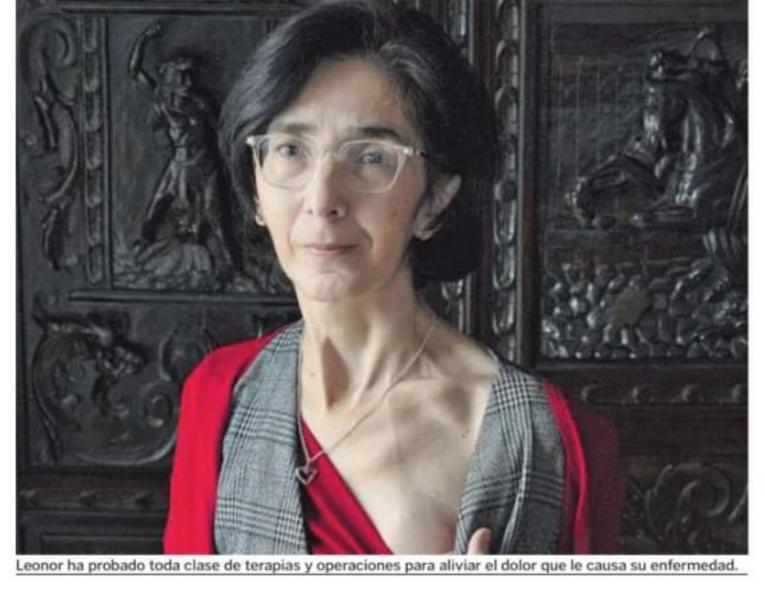

aferras a esa idea porque te da miedo pensar que algo tan dañino que te causa tanta disrupción en tu vida se pueda instalar. Pero ocurrió el peor escenario posible, que se llama anestesia dolorosa y consiste en no tener sensibilidad, en mi caso, en la cara, pero al mismo tiempo, tener un dolor bestial», cuenta.

La neuralgia trigeminal tiene, además, otras facetas derivadas de ese dolor. «Estoy con proble-

mas de desnutrición, porque me cuesta muchísimo comer. Me duele la boca al hacerlo y no puedo abrir la mandíbula. El comer es un suplicio para mí, he llegado a tener una aversión a la comida porque no puedo abrir la boca y me duele al comer, me cuesta tragar. Pero te terminas acostumbrando

a comer con dolor, a tener un peso ínfimo que te limita mucho», dice Leonor.

Todo esto, sin mencionar el modo en que su salud mental se ha resentido. «Cuando el dolor está situado en la cabeza, el mindfulness no funciona, porque nunca

llegas a poder desconectar de él. Cuando ves que no funciona nada, es estar en un duelo constante por tu salud, por tu trabajo, por tus tratamientos fallidos. Además, este dolor en la mandíbula genera unas tensiones en el cuello que me han provocado contracturas, se me duermen los brazos, y viene to-

do de ahí», detalla.

### Tratamientos

A lo largo de los años, Leonor se ha sometido a toda clase de terapias y medicaciones en el intento de aliviar su dolor. «He pasado por todos los posibles tratamientos y lo seguiré intentando. Al principio, me decían que era mejor no hacer nada y aguantar sin medicamentos para no cabrear al nervio. Yo no sabía que eso te provoca una sensibilización central y el dolor se incrusta más a nivel del cerebro», señala.

«Estuve años así, hasta que empecé a probar tratamientos farmacológicos. Pasamos por todos los que hay en la cadena analgésica, desde paracetamol hasta opiáceos fuertes. Ahora estoy toman-

Cuando ves que no funciona nada, es estar en un duelo constante por tu salud, por tu trabajo y por tus tratamientos fallidos»

do Metasedin, antes tenía fentanilo, que nos quitaron a todos los que no somos pacientes oncológicos, pero lo usaba de rescate para superar las crisis, para bajarle unos puntos al dolor», cuenta.

Los medicamentos fueron solo la primera línea de opciones para su condición. También se sometió a más de cuatro cirugías, entre ellas, una en la que le implantaron un aparato neuroestimulador con electrodos, y a una amplia variedad de otras terapias. Ninguna ha sido efectiva para aliviar el dolor de forma definitiva. «He hecho acupuntura, homeopatía, ozonoterapia, radiofrecuencias, bótox, terapias con células madre e infiltración de corticoides», enumera.

Este último tratamiento tuvo un efecto adverso inesperado. Debilitó su mandíbula hasta que Leonor no pudo hablar con normalidad. «Los corticoides se terminaron cargando mi mandíbula, un riesgo que yo no conocía en su momento, y que me impidió seguir trabajando como profesora.

El trabajo me llenaba, me ayudaba mucho y me gustaba, bajaba a dar clase y me encantaba, pero llegó un momento en que no me respondía la mandíbula, no podía hablar», lamenta. Por esta razón, se vio obligada a jubilarse con 48 años.

### Hablar de dolor

Si hay algo que queda claro al escuchar a Leonor es que vivimos

en una sociedad que no sabe cómo afrontar el dolor ni cómo hablar de él. Sobre todo, cuando los intentos fallidos de aliviarlo se acumulan y el optimismo se vuelve difícil de sostener. En este sentido, lo que pacientes como ella piden al resto de las personas es, en primer lugar, escucha y compren-

sión. Esto significa evitar las frases hechas y no intentar imponerle un sentido a este problema.

«El sufrimiento no tiene un sentido, yo no estoy de acuerdo con que tenga un sentido este dolor, me parece una visión que no es humanista. Tienes que escuchar que te digan que una crisis es una oportunidad, cuando esa persona no sabe lo que es estar de este lado. El pensamiento mágico que últimamente, afortunadamente, se ha dejado de lado, esa idea de que querer es poder, que nada es imposible, que es cuestión de actitud, hace un daño inmenso», sostiene Leonor.

«La actitud no me falta, si no, no estaría aquí. Pero el dolor y la felicidad son incompatibles», insiste, y pide también que abandonemos el lenguaje bélico a la hora de hablar de las enfermedades crónicas o largas. «No es cuestión de luchas o de batallas, yo creo que con ser pacientes ya tenemos bastante, la lucha la tienen que llevar la ciencia y los médicos», concluye.



Luis Miguel derrochó vitalidad en el escenario y ofreció un espectáculo lleno de energía que encandiló a los espectadores gallegos. CÉSAR QUIÁN

### EL GRAN CONCIERTO

# Luis Miguel hace vibrar la noche gallega

El astro mexicano desplegó todos sus encantos ante miles de admiradores en A Coruña

CARLOS PORTOLÉS A CORUÑA



Se respiraban muchas ganas en A Coruña, Ganas de volver a recibir la visita de una es-

trella todavía muy refulgente. Y eso que comenzó todo regular. Empezó la música con gente aún fuera del recinto. Pero bien está lo que bien acaba. Pocos dudan ya de que Luis Miguel es un hombre de moda. Nada antiguo. Por su vitalidad sobre el escenario, uno podría haber jurado que era un veinteañero, aquel veinteañero de antaño, el que se arrancaba a cantar éxitos inmortales bajo la atenta mirada de la noche y miles de gallegos. No es cosa de un día la tarea de construir estas atmósferas tan cohesionadas. El permanente murmullo de excitación que serpentea siempre entre la gente con la suerte de acudir a sus conciertos. Desgañitados y desgañitadas acompañaron los asistentes los estribillos, tan pegadizos que no se van de la cabeza ni con el paso del tiempo. No culpes a la noche, nos decía él. No culpes a la playa, se le respondía. Y así, entre contoneos y bailoteos y risas y miradas traviesas, se fue desenvolviendo en el puerto coruñés una de las citas más esperadas del año.

Y es que llevaba desde el 2012



Fanes llegados de toda Galicia se dieron cita anoche en el puerto coruñés. césar quián

Luis Miguel sin pisar tierra gallega. En aquella ocasión, demasiado tiempo atrás, le regaló sus cantos a Santiago. Por eso, ahora que regresaba había tanta expectación. Fue como un reencuentro con un viejo amigo nunca olvidado. Gente de todas las edades llenaba el recinto. Aunque más abundantes eran, claro, los de aquella generación que fue joven a la vez que Luis Miguel. Que creció con sus meneos de flequillo de galán mexicano y cantó y bailó. Seguramente recordando aquellos tiempos en los que ellos también fueron uno con la noche, se dejaron el resto coreando.

Nadie quería decepcionar. Ni Luis Miguel ni los fanes. Que son, por cierto, muchos en este rincón del mundo. Desde los incondicionales hasta los ocasionales. Raro o rarísimo es el que, a estas alturas, no ha escuchado aún, por ejemplo, el Será que no me amas. Pero nada como el directo. Los que ayer pudieron capturar la canción recién salida de la voz del sol de México, seguro, ya no la volverán a cantar de la misma forma. Ahora la atesorarán como algo diferente. Más íntimo. Como hecho un poco para

ellos. Para el resto también, quizás. Pero también un poco para ellos. Al menos, eso se leía de las caras iluminadas y las sonrisas que adornaban el concierto.

Había ganas, sí. Y con tantas ganas, ya se sabe, es muy fácil llevarse una decepción. Podría haber llegado Luis Miguel y haber hecho simplemente una faena correcta. Rutinaria. Y entonces todo el mundo habría dejado el puerto con un regusto amargo. «Este no es mi Luis Miguel de las mil piruetas», habrían pensado. Y entonces se habrían olvidado eventualmente de todo aquello. Igual habría vivido como un recuerdo vago. «Ah sí, creo recordar que una vez vi a Luis Miguel». Ni por asomo fue el caso. Desde el momento mismo del saludo quedó clarísimo que el rey venía a reclamar y defender su señorío. A confirmarse como lo que todos sabíamos ya que era. Una institución.

Un tipo que, de inmortal que parece, hasta da un poco de rabia. Lo mira uno asombrado y un poco avergonzado, 54 años cuenta y se revuelve sobre las tablas con más vitalidad y rabia y arte que nunca. Entonces es inevitable reflexionar con rubor. Porque yo realmente tengo veintipico. Pero, de los dos, el más veinteañero, sin duda, es él.

A mí, y me atrevería a decir que a casi cualquiera, después de hacer todo eso me tendrían que recoger, más que con carretilla, con la aspiradora. Y, sin embargo, ahí estaba el Luis Miguel de siempre y para siempre como si nada. Como sabiendo que humillar a los veinteañeros con su apariencia impoluta es uno de sus más depurados talentos. Y tonto es el que tiene un talento pero no lo usa.

No, no decepcionó el sol de México. Cantó y se quedó clavado en forma de recuerdo. Gracias, Luis Miguel, por haber vuelto. Ahora te puedes marchar. Pero que no sea por doce años.

### AL SOL HOY

# Atlantic Fest: de la lluvia a la purpurina al ritmo de los Crystal Fighters

Los Planetas convencieron, De Pedro enamoró y los británicos hicieron saltar a todos los presentes

M. ALFONSO VILAGARCÍA



Se podría decir que por el Atlantic Fest que se celebró este fin de semana en Vila-

garcía pasaron las cuatro estaciones del año. Arrancó esta cita el viernes, con una cálida y tranquila noche primaveral al ritmo de Alcalá Norte y Carlos Ares. Siguió una dura mañana de sábado, más propia del invierno, en la que Silvia Pérez Cruz demostró que se puede vencer a la lluvia. El otoño llegó por la noche, con una jornada fresca en la que Los Planetas, De Pedro y Crystal Fighters hicieron subir la temperatura. Y el verano hizo, por fin, su aparición en la tarde noche del domingo, en la despedida protagonizada por Mika. También se podría decir que las condiciones meteorológicas fueron lo de menos. El festival vilagarciano triunfó y convenció, un año más, a los que apostaron por él.

Igual de variado que el cartel fue la edad del público que se pasó por la playa vilagarciana de A Concha. La primera jornada fueron mayoría las familias con niños, y los carritos de bebé se congregaron alrededor del escenario Vibra Mahou. El sábado a la ma-

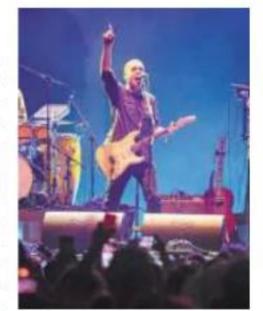

De Pedro en su actuación. M. M.

ñana, en cambio, las lluvias impidieron que las familias regresaran al recinto, pero sí lo hicieron los incondicionales de Silvia Pérez Cruz. La artista demostró que se puede cantar bajo la lluvia y convencer y su versión de Negra sombra puso los pelos de punta. Con ella y con Dani Dicostas y Carlos Sadness el día se fue despejando poco a poco. Hicieron aparición entonces los más jóvenes, luciendo indumentarias bien diversas. Había camisas hawaianas con cangrejos, gorros con caras de patos y diademas con una brillante flecha de purpurina, que permitían localizar a sus portadores de forma bien sencilla.



La energía del pop del libanés Mika hizo vibrar a los asistentes al festival. ADRIÁN BAÚLDE



Incluso bajo la Iluvia Vilagarcía vibró con el Atlantic Fest. M. MISER

Pero en esta edición había, sobre todo, gorros. Los que los trajeron de casa lo hicieron pensando en que se iban a una playa, A Concha, donde el sol podía ser un problema. La verdad es que estos se convirtieron en un arma eficaz para combatir la lluvia. Que se lo digan al puesto de Igualdad de la Diputación, que tenía cola para repartirlos.

La lluvia se fue y el recinto fue ganando en ambiente. La zona de las foodtrucks estaba llena hasta que llegaron Los Planetas, que ya habían estado en este festival hace dos años. El grupo sigue moviendo masas y el público se desplazó al escenario Galicia para escuchar uno de los conciertos más concurridos hasta entonces. El 30 aniversario de su disco Super 8 le sentó bien a este grupo y muchos de sus incondicionales estuvieron de acuerdo en que fue uno de los mejores concier-

tos que se les recuerda. Y eso a pesar de la ausencia de Erik, que aporrea la batería como nadie.

De Pedro empezó poco a poco, pero en su segundo tema ya tenía al público en el bolsillo. Sus ritmos empezaron a caldear el ambiente, sobre todo cuando el artista dejó vacío el escenario para acercarse al público. Sonaron algunos de sus temas más conocidos y cuando llegó *Llorona* el auditorio entero la coreó.

Solo unos segundos después de que se despidiera, el escenario Galicia empezó a rugir. Los Crystal Fighters arrancaron con fuerza y, a pesar de que ya pasaba de la medianoche, conquistaron en cuestión de segundos. Sus pegadizos ritmos hicieron bailar y saltar a todos, sobre todo cuando volvieron al escenario para interpretar su famoso Love Natural. Fue el final, pero solo temporalmente. El domingo A Concha se llenó de nuevo de zapatillas y gorros. No llovía, pero el público sabe muy bien que este es un festival en el que llegas a casa con arena en los pies.

### **SANXENXO MUNDIAL DE COLCHONETAS**

## Los más rápidos sobre colchonetas se citan en la capital turística de Pontevedra

L. PENIDE SANXENXO / LA VOZ

Ya fuera sobre los modelos más tradicionales o en flotadores con las formas más insospechadas, cerca de cuatrocientas personas—concretamente, 363— se echaron este domingo al agua de la playa de Panadeira para disputar una nueva edición, la catorce, del Mundial de Colchonetas de Sanxenxo. Un éxito de asistencia a pesar de que, como ironizaron desde la organización, la asociación O Cubreiro: «De momento no nos retransmite ningún strea-

mer, como en otros mundiales».

Este año, esta peculiar competición en la que, de verdad, lo importante es participar y que está asentada en el calendario estival de la capital turística de las Rías Baixas, llegó con novedades. Y es que los niños tuvieron ocasión de asistir por la mañana a una clase magistral sobre creación de castillos y figuras de arena impartida por Michal Komas, conocido en redes sociales como Ostrawsky. Este artista está muy vinculado a Sanxenxo. A fin de cuentas, se le puede encontrar en la arena de Silgar ejecutando algunas de sus obras de arte efimeras.

Ya por la tarde comenzó un mundial donde Hugo Suárez fue el primero en cubrir el recorrido establecido en la categoría de 0 a 9 años, mientras que Daniela Suárez y Ramón Garrido hicieron lo propio en las de 10 a 14 y adultos, respectivamente. En cuanto a los mejores disfraces, los primeros premios fueron para Astérix y Coches de Choque, en la categoría de grupo adulto e infantil, y Mesa de Mezcla y Angelito, en individual adulto e infantil.



Cientos de personas se lanzaron al agua en Sanxenxo. ADRIÁN BAÚLDE

### VERANEANDO EN GALICIA

Luis Zahera Actor

# «De 58 anos que teño, levo 50 veraneando na Illa de Arousa»

O actor, que está construíndo unha casa no municipio arousán, lembra os seus mellores días ao pé da ría

R. COCAÑO, S. G. A ILLA / LA VOZ

Luis Zahera, actor compostelán coñecido por toda Galicia polo seu papel como Petróleo en Mareas vivas e recoñecido estatalmente por gañar un Goya ao mellor actor de reparto pola súa actuación en As bestas, continúa conquistando o corazón dos galegos a pesar das súas actuacións de tipo duro.

Eses papeis levaron ao actor a catapultarse a unha cantidade de proxectos sorprendente, nos que prevalece a marca Galicia: ben por ser rodados aquí, como é o caso da comedia Animal salvaje, ben por contar cun gran número de actores galegos no reparto, ou ben por incluír un equipo técnico da nosa comunidade autónoma.

Á hora de falar de descanso é máis complicado. Zahera atopa na Illa de Arousa o lugar ideal para pasar as vacacións, ou o que se poida considerar como tales: «Non podo gozar moito das vacacións ou da Illa porque estou en moitas movidas. Igual teño un 80 % de traballo e un 20 % de lecer». Entre tanto, o actor rememora o que para el é o mellor da illa, retrocedendo ao pasado para atopar os momentos máis felices en lugares que frecuenta en verán, como o parque natural do Carreirón ou a praia de Milhomes; para falar doutros

espazos nos que cumpre os seus obxectivos nas vacacións —comer e durmir ben—, como é o bar Avenida da Ponte; e para recordar tempos nos que os arroaces e os veciños do lugar impregnaron tanto a súa memoria ata o punto de non poder esquecerse nunca deles. Cincuenta anos de momentos vividos na Illa, que pouco a pouco se foron consolidando como dos máis felices da memoria de Zahera.

—Ben é sabido que a Illa é un destino que lle gusta frecuentar para descansar cando é tempo de vacacións. Que lugares son os que máis visita durante a súa estancia aquí?

—A verdade é que me gusta moito ir ao Carreirón, ao parque natural, poder pasar por alí coa bicicleta. Como tamén gozo da soidade, ir ata alí e percorrer a zona agrádame de veras. Levo tamén toda a vida indo á praia de Milhomes, que ten un nome bastante gracioso e peculiar. Cando veño aquí gústame comer e durmir ben, e intento cumprir ambas cousas. O bar Avenida da Ponte, aos que xa case considero da casa, é a miña elección para comer, pois sempre teñen unha mesa para min, e normalmente vou cando veño á Illa. Supoño que son as vantaxes que dá a popularidade. —É capaz de desconectar ao 100 % cando está de vacacións



O actor Luis Zahera dándose un baño na praia de A Canteira, na zona de O Bao. MARTINA MÍSER

—Son capaz de desconectar, si, mais porque intento non coller moito o teléfono, que agora con isto das redes sociais todo o mundo me di: «Que de moda estás! Que de moda te puxeches!», e é complicado non estar pegado ao móbil. Eu estou alucinando, pero é que hai veces que non sei dicir que non. E como agora teño enriba unha carga inaudita de traballo, pois sempre é máis difícil. Pero estou namorado do meu traballo, realmente namorado; estoume volvendo adicto a el, mais no bo sentido.

### —Canto tempo leva veraneando na Illa?

—Pois de 58 anos que teño levo vindo aquí 50 a veranear. Agora mesmo estoume facendo unha casa por alí.

—Se tantos anos pasou aquí, a cantidade de momentos a rememorar debe de ser innumerable. Cal é a lembranza máis bonita que ten deste lugar?

—Teño bastantes que gardo con moito cariño. Lembro que cando era pequeno, nun momento no que aínda non existía a ponte, íamos na motora a Arousa. Nunca daba crédito do que vían os meus ollos: uns arroaces que chimpaban detrás de nós a medida que nos moviamos. Tamén me encantaba que, cando cheguei á Illa, había dornas e os veciños atracaban a remo, sen motor. Agora mesmo non se ve iso, vai todo motorizado. Eran alucinantes os movementos, pois facíano todo perfecto e moi sutil. Lembro ademais a primeira vez que subín a unha batea, que foi co señor Gerardo. As carreiras que facían polos postes e toda a súa práctica, que a min me metía moito medo.

### —Ten planeado na súa axenda vir a Arousa nun período corto de tempo?

—Vou ir catro días laborables agora en menos dunha semana, do 21 ao 25 de xullo, para estar coa familia e achegarme ata o Avenida da Ponte. Pero o dito, estou en dúas mil cincocentas movidas. Actualmente estou na Coruña, tamén ando co monólogo por España adiante, polo que vacacións como tales, poucas. Si que hai algunha fin de semana na que podo gozar algo máis, pero sen parar.

### —Sente predilección por algunha das festas galegas? Algunha que non poida perder?

—Pois mira, como non podo ir á maioría, non podo dicir. Si que lembro ir de pequeno aos viquingos de por alí cerca, pero ao Caraverán, por exemplo, nunca puiden ir.

### —Tal e como dicía, atópase namorado do seu traballo. Está enfrascado nalgún proxecto ultimamente?

—O tema do monólogo é o que ocupa o meu día a día actualmente. Ademais, en setembro teño planeada unha película de Daniel de la Torre para Amazon na que represento o papel do pai de Mario Casas, nun filme de xénero de espionaxe. O título do proxecto é Cassiel.

# Usar protector solar en los pies previene el cáncer de piel

M. V., J. B. REDACCIÓN / LA VOZ

Cuidar los pies, sobre todo con las altas temperaturas y los días de piscina y playa, es un asunto muy importante. El Colexio de Podólogos de Galicia (Copoga) sostiene que se producen más quemaduras en los pies por falta de protección solar que por pisar arena o suelos calientes. Según los podólogos, hay que proteger la zona porque no está acostumbrada al sol, ya que pasa gran parte del año en los zapatos. Con esto se evitan quemaduras solares, que pueden evolucionar a lesiones malignas como el melanocarcinoma lentiginoso acral, un cáncer de piel agresivo y poco frecuente.

en Galicia?

Aunque esta enfermedad es una variedad de melanoma maligno que solo representa el 1 % de todos los casos, el Colexio destaca que supone el 80 % de las muertes relacionadas con este tipo de cáncer. A su vez, resaltan que el pronóstico suele ser peor debido a tres factores: la agresividad, la tardanza en recibir un diagnóstico o un diagnóstico erróneo, ya que puede confundirse con lesiones vasculares, úlceras, verrugas o lunares. El Copoga insiste en que se vaya al podólogo al menos una vez al año, ya que las plantas de los pies no son zonas que se controlan.

Asimismo, el clima estival facilita la aparición de helomas interdigitales (callosidades entre los dedos o en la planta del pie), que empeoran con el calzado de suela fina, el aumento de actividad, las variaciones de temperatura y la humedad. Una cuestión importante es hidratarse los pies, ya que utilizar calzado abierto hace que se sequen y puedan agrietarse. El uso de chanclas tampoco es recomendable, según el Colexio, «para realizar recorridos de media o larga distancia, ya que, al no disponer de una sujeción suficiente, obliga a caminar flexionando en exceso los dedos, por lo que pueden llegar a desarrollar deformidades, como dedos en garra o en martillo, además de que el chancleteo al caminar puede ocasionar durezas en el talón». Solo recomiendan el uso de chanclas para la playa,

la piscina o las duchas públicas con el fin de evitar el contagio de hongos o verrugas.

El verano no solo trae peligros para los pies, sino también beneficios. Los podólogos recomiendan caminar por la orilla del mar siempre dentro de las capacidades de cada persona. También hacen una distinción por tipo de arena: en las playas con muchas rocas, conchas u otros elementos cortantes es importante utilizar escarpines, cangrejeras o fanequeras, especialmente niños y personas con diabetes.





Los primeros. En la imagen de la izquierda, Molinos y Buján, ganadores de la categoría infantil; arriba, Anxo Gómez, vencedor de la prueba reina, y abajo a la izquierda, los triunfadores en la bajada de vehículos lentos. FOTOS: ELENA FERNÁNDEZ

**AL SOL HOY** 

# Duelo de pilotos en el Gran Prix de Carrilanas de Esteiro

Anxo Gómez revalidó su título en la prueba reina y Pablo Molinos volvió a coronarse en la infantil

A. GERPE RIBEIRA / LA VOZ



«O importante é chegar á meta», aseguran sin excepción los participantes en el

Gran Prix de Carrilanas de Esteiro, pero mucho mejor si además de una bajada sin percances se logra la victoria. La localidad de Muros vivió una trepidante carrera que puso de manifiesto la pericia de pilotos y copilotos en la edición número 35 de esta prueba catalogada de interés turístico nacional.

En la categoría reina, Anxo Gómez, de la escudería A Xeilana, revalidó el título obtenido el pasado año, y es el cuarto que suma a su palmarés. Lo mismo sucedió en la infantil, donde, por segundo año consecutivo, el primer puesto del podio fue para Pablo Molinos, de Kitos Sport, que compitió en esta ocasión con Xoel Buján como copiloto.

En la bajada de carrilanas lentas, donde una vez más descendieron por la empinada carretera de O Maio las obras maestras rodantes de la escudería Gerente, tampoco faltó la pugna competitiva, librada entre el bólido que ocupaban la alcaldesa de Muros, María Lago, y Paula Simal, que sobre la línea de meta lograron adelantar al artefacto dirigido por Bolato, un histórico del Gran Prix de Esteiro. La regidora, con la camiseta del Dépor, y su acompañante, con la del Celta, aseguraron que el objetivo estaba cumplido: «Baixamos para



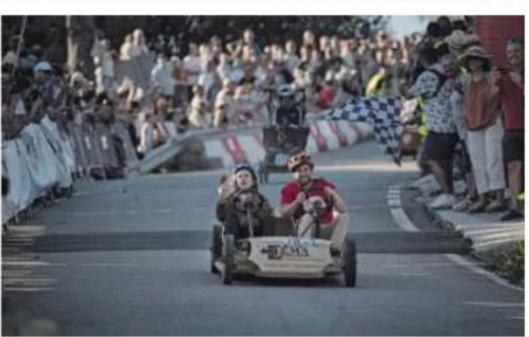





Mas holgado fue el triunfo de

Anxo Gómez en la categoría reina. Mantuvo el primer puesto conseguido en la pole position, y el segundo, la escudería Árdelle o Eixo con Alejandro Casal y David da Torre, no logró recortar la suficiente distancia.

Este año se estrenó en la bajad el hijo de David Fernández, presidente de la entidad organizadora.



76

adiantar a Bolato». El triunfo fue para la escudería A Javilla, con Juan Francisco Dosil Martínez e Iria Mercedes Lorenzo

El Gran Prix resultó atípico porque la pole position se disputó un par de horas antes de la salida, ya que la lluvia impidió realizarla el sábado. Los tiempos demostraron que hay cantera, porque los infantiles Aaron Tubío y Sergio Porrúa realizaron el mismo tiempo que la carrilana rápida de Alejandro Cepeda y Miguel Garrido, con una velocidad media en ambos casos de 51,28 kilómetros hora.

Fue precisamente en la prueba de las carrilanas de niños donde meta en primer lugar. el triunfo estuvo más disputado.

#### INMA RUBIALES ESCRITORA

# «Los jóvenes están leyendo mucho, lo que pasa es que no se ve»

Fenómeno de masas de la literatura juvenil, reivindica el género romántico: «De amor y muerte hablan todos los clásicos»

#### MONTSE GARCÍA

SANTIAGO / LA VOZ

Largas colas de jóvenes acompañan las firmas de las novelas de Inma Rubiales (Almendralejo, 2002), que acaba de publicar Todos los lugares que mantuvimos en secreto (Planeta). «Esta ha sido la novela más complicada que he escrito nunca, pero me hace estar orgullosa del resultado», afirma esta autora que dio sus primeros pasos con la escritura en un cuaderno de pentagramas cuando tenía unos once años y faltaba al conservatorio para ir a la biblioteca. Después, tras su éxito en la plataforma Wattpad, con solo 17 años su primera novela dio el salto al papel. Ahora, uno de sus sueños es ver sus obras traducidas al inglés.

—En la introducción de esta nueva novela alude a ese temor a la muerte latente, con ese «no quiero morir sabiendo que no he hecho nada que merezca la pena», pero también llama a disfrutar de la vida y a hacer lo que a uno le gusta.

—Aunque es una novela que pueda parecer que habla de la muerte, realmente, habla de la vida. Se habla de la muerte en el sentido de que es algo que ocurre tarde o temprano y ante lo que tenemos que estar preparados. Por ello, hay que disfrutar de la vida al máximo, sobre todo de esos momentos pequeñitos y que son los que nos dan la felicidad aunque no les damos importancia, co-



Rubiales aborda temas como la muerte en su novela. X. A. SOLER

mo es el hecho de estar con tu familia, con tus amigos... -La historia surge un poco por casualidad, con la ambientación en Finlandia después de un viaje de una amiga y eligiendo al azar un punto con Google Maps. ¿Qué precisa para que salte esa chispa que da origen a la historia?

-iSi yo lo supiera sería mucho más fácil! [ríe]. Soy una persona muy activa. La chispa cuando no me viene sola, la busco. Siempre digo que los libros se escriben dentro, en mi caso en mi habitación, pero la inspiración se encuentra fuera. Entonces, salgo mucho, leo muchos libros, veo películas, series..., además veo cosas muy distintas porque no sabes cuál puede ser el detonante. Mi creatividad funciona por chispazos. Lo de Finlandia fue una cuestión del destino.

—Esta novela es la historia de Maeve y Connor, pero también la de las familias. ¿Qué quiso aportar de nuevo en esta historia con respecto a las anteriores?

—En este caso, el tema de la muerte, el tema de la vida. A mucha gente le sorprende que una chica de 21 años piense en la muerte. Pero, al

final, es algo que piensa todo el mundo. Se tratan también mucho las relaciones familiares, el encontrarse a una misma, la salud mental, las amistades... El romance es la trama principal, pero me gusta que además los personajes tengan su historia por separado.

#### —¿Siente que hay prejuicios sobre el género romántico?

—Al final, la literatura romántica existe desde el principio de los tiempos. De hecho, el amor y la muerte son los temas universales de los que se habla en todos los clásicos. ¿Qué más quieren que demostremos? Están en los primeros puestos de los libros más vendidos, llenan las librerías, hacen leer a la gente joven, generan grandes colas con 300-400 personas en las ferias del libro... Ya no podemos hacer nada más. Yo solo pienso en escribir, disfrutar de los lectores y su cariño.

# -Las colas que se forman en cada una de sus firmas constatan que los jóvenes

 Los ióvenes leen muchísimo y de manera apasionada. Llegan a la firma con el libro lleno de pósits, con subrayados con códigos de colores, con anotaciones a los diálogos... Traen el libro muy utilizado, y eso me da mucho respeto. Ellas hacen los libros suyos y es algo muy bonito. Además, aguardan en colas y se hacen amigas entre ellas. Es mágico. Los jóvenes están leyendo mucho, lo que pasa es que no se ve.

#### CINES Y HORARIOS Dia del espectador SANTIAGO DE COMPOSTELA CINESA AS CANCELAS 902333231 D MIÉRCOLES 15.50 Un lugar tranquilo: Dia 1 15.45 18.05 Strangers: Capitulo 1 Gru 4, mi villano favorito 16.25 18.00 20.25 Del revés 2 (Inside Out 2) 16.10 18.30 15.45 17.30 19.15 21.45 Padre no hay más que uno 4 16.45 18.15 20.00 22.30 Padre no hay más que uno 4 Padre no hay más que uno 4 16.00 19.00 21.30 22.00 Twisters **MULTICINES COMPOSTELA** 983582362 D MIÉRCOLES Kinds of Kindness (V.O.S.E) 19.20 Gru 4, mi villano favorito 17.30 Del revés 2 (Inside Out 2) Nuestro momento perfecto Nuestro momento perfecto (V.O.S.E) 17.40 Fuera de temporada 19.50 17.40 Fuera de temporada (V.O.S.E) Fly Me to the Moon Bikeriders. La ley del asfalto Bikeriders. La ley del asfalto (V.O.S.E) 19.50 20.10 Solo (V.O.S.E) Nuestro día (V.O.S.E) 22.15 Padre no hay más que uno 4 Twisters Twisters (V.O.S.E) 18.00 In Water (V.O.S.E) 22.15 De naturaleza violenta De naturaleza violenta (V.O.S.E. NUMAX 981560250 El castillo ambulante El castillo ambulante (V.O.S.E) 19.45 17.30 Under the Skin Bikeriders. La ley del asfalto (V.O.S.E) Nuestro día A CORUÑA CANTONES CINES 3D 981224442 D MIÉRCOLES Kinds of Kindness (V.O.S.E) Gru 4, mi villano favorito El barco del amor 19.30 Del revés 2 (Inside Out 2) Del revés 2 (Inside Out 2) Fly Me to the Moon Bikeriders. La ley del asfalto Padre no hay más que uno 4 Padre no hay más que uno 4 18.15 20.30

#### 21.30 16.30 17.30 18.30 20.00 16.00 17.00 19.00 22.15 16.15 17.15 19.15 22.30 CINESA MARINEDA CITY 3D 902333231 D MÉRCOLES El castillo ambulante 19.10 22.25 Fast Charlie Un lugar tranquilo: Día 1 20.05 22.35 Strangers: Capitulo 1 15.50 18.00 20.20 21.15 Gru 4, mi villano favorito Gru 4, mi villano favorito 16.35 18.50 Bad Boys: Ride or Die Del revés 2 (Inside Out 2) 16.10 17.10 18.30 19.50 21.00 Fly Me to the Moon 16.05 21.50 Bikeriders. La ley del asfalto 15.45 17.30 19.15 21.45 Padre no hay más que uno 4 Padre no hay más que uno 4 16.45 18.15 20.00 22.30 Padre no hay más que uno 4 20,45 16.00 17.45 19.00 21.30 Twisters 20,40 22,00 YELMO ESPACIO CORUÑA 902220922 DILUNES MARTES MIÉRCOLES ILIEVES Un lugar tranquilo: Día 1 19.00 21.15 22.00 Strangers: Capítulo 1 16.55 18.00 20.05 22.15 Gru 4, mi villano favorito Bad Boys: Ride or Die 20.45 17.15 18.20 20.30 22.40 Del revés 2 (Inside Out 2) Fly Me to the Moon 19.20

22.00

| IWISDELS                                                                                                                           |                    | 17,00 | 19,35   | 22,10 |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------|-------|-------|
| NARÓN                                                                                                                              |                    |       |         |       |       |
| <b>ODEÓN MULTICINES NARÓN</b> 902                                                                                                  | 463269 <b>D</b> JU | EVE5  | 2.22.30 | W. L  | 10.00 |
| Fast Charlie                                                                                                                       |                    | 18.15 |         | 22.20 |       |
| Un lugar tranquilo: Día 1                                                                                                          |                    |       | 20.30   | 22,40 |       |
| Strangers: Capítulo 1                                                                                                              |                    | 18.30 | 20,30   | 22.30 |       |
| Strangers: Capítulo 1<br>Gru 4, mi villano favorito                                                                                | 18.10              | 19.05 | 20.20   | 21.10 |       |
| Del reves 2 (Inside Out 2) Fly Me to the Moon Bikeriders. La ley del asfalto Padre no hay mas que uno 4 Padre no hay mas que uno 4 | 18.00              | 19.10 | 20.10   | 21.15 | 22.2  |
| Fly Me to the Moon                                                                                                                 |                    | 18.00 |         | 21.00 |       |
| Bikeriders. La ley del asfalto                                                                                                     |                    | 18.15 |         |       |       |
| Padre no hay más que uno 4                                                                                                         |                    | 18.00 | 19.00   | 21.15 |       |
| Padre no hay más que uno 4                                                                                                         |                    |       | 19.30   | 21.45 |       |
| PAGE C NO NAY INAS QUE UNO 4                                                                                                       |                    |       | 20.10   | 44464 |       |
| Twisters                                                                                                                           |                    | 17.50 | 20.15   | 22,40 |       |
| De naturaleza violenta                                                                                                             |                    |       | 20.15   | 22.20 |       |
| CARBALLO                                                                                                                           |                    |       |         |       |       |

Padre no hay más que uno 4

Padre no hay más que uno 4

17.05 19.15 21.30

18.10 20.20 22.30

| <b>MULTICINES BERGANTIÑOS</b> 98170 | 2778 <b>D</b> MIÉ | RCOLE | 5     |       |   |
|-------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|---|
| Gru 4, mi villano favorito          |                   | 18.00 | 20.15 |       |   |
| Del revés 2 (Inside Out 2)          |                   | 17.45 | 20.00 |       |   |
| Fly Me to the Moon                  |                   |       | 20.30 | 22.15 |   |
| Padre no hay más que uno 4          | 17.30             | 18.30 | 20.15 | 22.30 | - |
| Twisters                            |                   | 18.00 | 20.30 | 22,30 |   |
| CEE                                 |                   |       |       |       |   |

| CEE                            |         |            |         |          |       |
|--------------------------------|---------|------------|---------|----------|-------|
| CINES XUNQUEIRA 981746297 D MI | ÉRCOLES | o constant | Jumpasy | Severane | 215.8 |
| Un lugar tranquilo: Dia 1      |         |            |         | 22.45    |       |
| Gru 4, mi villano favorito     | 16.30   | 18.30      | 20.40   |          |       |
| Del revés 2 (Inside Out 2)     |         | 17.30      | 19.45   |          |       |
| Fly Me to the Moon             |         |            |         | 22.00    |       |
| Padre no hay más que uno 4     | 16.30   | 18.30      | 20,40   | 22,45    |       |

| Del revés 2 (Inside Out 2)                                 | 18.30             |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Padre no hay más que uno 4                                 | 18.15 20.15 22.30 |
| Twisters                                                   | 20.30 22.30       |
| rneo                                                       |                   |
| COLUMN CONTRACTOR ASSESSMENT OF LANCE                      | COLES .           |
|                                                            |                   |
| CINE CRISTAL 982251504 D MIER<br>Un lugar tranquilo: Dia 1 | 22.15             |

| 16.10 | 18.15<br>18.20<br>COLES | 20,30                             | 22.15<br>22.30                                                |                   |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |                         |                                   | AND DES                                                       |                   |
|       |                         |                                   | 22,30                                                         |                   |
| MER   | COLES                   | 10.00                             |                                                               |                   |
|       |                         | 10.00                             |                                                               |                   |
|       |                         | 19,00                             |                                                               |                   |
|       |                         |                                   | 21.45                                                         |                   |
| 15.45 | 16.45                   | 17.55                             | 20.05                                                         | 22.1              |
| 16.15 | 17.15                   | 18.25                             | 20.35                                                         | 22,4              |
|       |                         | 19.35                             | 22.20                                                         |                   |
| 16.00 | 17.00                   | 19.15                             | 21.30                                                         |                   |
|       | 18.10                   | 20.20                             | 22.30                                                         |                   |
| 16.30 |                         | 19.30                             | 22.1                                                          |                   |
|       | 6.15                    | 6.15 17.15<br>6.00 17.00<br>18.10 | 6.15 17.15 18.25<br>19.35<br>16.00 17.00 19.15<br>18.10 20.20 | 18.10 20.20 22.30 |

# Karol G destrona a Taylor Swift en Madrid

J. H. MADRID / EFE

Inteligencia, empatía, don compositivo y para la búsqueda de alianzas, defensa feminista y LGTBI+, hasta un pasado sentimental muy mediático. Son muchas las razones que explican por qué Karol G es la primera estrella en llenar cuatro noches el estadio Santiago Bernabéu, destronando así a la mismísima Taylor Swift. Y lo hace en su mejor momento.

«Es evidente que el timing ha sido fundamental para que vendiese sin apa-



La artista colombiana, en el Santiago Bernabéu. R. RUBIO EP

rente esfuerzo cuatro Bernabéus. Siempre está en el lugar adecuado en el momento clave. Y sabe aprovechar cada momento que se le brinda, o que ella provoca, con éxito», señala a Efe el disyóquey y cronista musical

Agustín G. Cascales como el factor principal.

Hasta la eclosión con su más reciente álbum, Mañana será bonito (2023), uno de los máximos galardonados en los últimos Latin Grammy, o su distinción como Woman of The Year por la revista especializada Billboard, el camino realizado por Carolina Giraldo (Medellín, 1991) ha sido largo y lleno de hitos cada vez más importantes, aunque empezara por un «no» a su paso por el

concurso The X Factor.

### **OBITUARIO**

Julia Uceda (Escritora; Sevilla, 1925-Ferrol, 2024)

# La literatura pierde a una de las más grandes voces de la poesía española

La autora de «Zona desconocida» falleció en Ferrol a los 98 años de edad

#### RAMÓN LOUREIRO

FERROL / LA VOZ

La literatura en lengua española ha perdido a una de sus más grandes voces. Julia Uceda, una de las mayores figuras de la poesía de nuestro tiempo, ha fallecido en su casa de Serantes, en Ferrol, a los 98 años de edad. Expiró a las tres de la madrugada del domingo, plácidamente - según el testimonio de las personas que la rodeaban en ese momento-, tras haber pasado el sábado entero con los ojos cerrados y casi en completo silencio. Sus restos fueron trasladados en la mañana de ayer a un tanatorio ferrolano para ser incinerados en la más estricta intimidad. Y sus cenizas serán trasladadas a Sevilla, su ciudad natal, y desde allí a la localidad de Los Palacios, donde descansarán junto a las de Rafael González Palacios, su marido, a quien recordaba constantemente.

Apenas salía ya de casa, pero continuó escribiendo, y sobre todo leyendo, hasta sus últimos días. Eterna candidata al Premio Cervantes, que nunca llegó a recibir, sus versos, de una excepcional altura, abrieron un nuevo camino en las letras hispanas, adentrándose en territorios de una profundidad y una densidad a los que difícilmente se accede sin más ayuda que las de la palabra. Su poesía permitió a los lectores tomar conciencia de la grandeza de los inaprensibles y, como en un milagro, abrió, al mundo, las puertas del inmenso misterio que nos rodea.

Quienes tuvimos la suerte de ser sus amigos podemos dar testimonio de que fue, además de una formidable poeta, una mujer excepcional, de una sabidu-



Julia Uceda, en una de sus últimas imágenes, tomada en el 2022 en el Teatro Jofre. JOSÉ PARDO

ría infinita y de una inteligencia fuera de lo común. Gran devota de la obra de Lorca, pasó buena parte de su vida fuera de España, ejerciendo la docencia universitaria tanto en Irlanda como en los Estados Unidos de América. Y al regresar a España se instaló en Galicia.

# Frente a lo superfluo

En el ferrolano valle de Serantes ella y su marido, Rafael, un verdadero humanista y una figura de primera línea en el ámbito de la psiquiatría, construyeron la casa que más sintieron como su hogar siempre. Jamás buscó reconocimiento alguno, más bien al contrario. Sabía distinguir muy bien lo verdaderamente sustantivo, lo fundamental, de lo que es meramente adjetivo, de lo superfluo. Y jamás echó de menos nada (tampoco, por supuesto, el

Cervantes que nunca se le concedió). No era de los que se sacan en procesión a sí mismos.

Sus libros y su vida hablaban por ella. Y es bien sabido que cuando algo es tan grande como lo era su poesía, es necesario tomar distancia, adquirir una cierta perspectiva, para poder verlo en su auténtica dimensión, en toda su grandeza. Pero quizás hoy podría decirse —como Torga dijo de Pessoa cuando tuvo noticia del fallecimiento del poeta—que «su país la vio pasar sin preguntarse quién era».

# Infancia y primera juventud

Su infancia y su primera juventud las pasó en su querida Sevilla, donde vino al mundo el día 22 de octubre de 1925. Premio nacional de poesía, en el año 2021 se le concedió la medalla de oro al Mérito de las Bellas Artes. En su obra, que además de la poesía abarca también el ensayo y la prosa, destacan títulos como Mariposa en cenizas (1959), Sin mucha esperanza (1966), En elogio de la locura (1980), Viejas voces secretas de la noche (1982), Del camino de humo (1994), En el viento, hacia el mar (2003), Zona desconocida (2007) y Hablando con un haya (2010).

# Su legado perdurará

Su obra perdurará, y qué duda cabe de que una de las más hermosas formas de eternidad que existen es esa. Pero, además, en el valle de Serantes, entre los árboles que ella contemplaba cada mañana desde su ventana —y donde hasta el canto de los mirlos que frecuentan su jardín parece ahora llorar su ausencia— el recuerdo de Julia permanecerá para siempre.

# Zunzunegui, el escritor tras el filme «El mundo sigue»

G. NOVÁS REDACCIÓN / LA VOZ

«El mundo sigue no es una película original mía. Yo considero como autor de la película, por encima de todo, al autor del texto, y el autor del texto de El mundo sigue no soy yo. Es Juan Antonio Zunzunegui que, como todo el mundo sabe, es un autor falangista, de Falange de antes de la guerra y de Falange de la posguerra, pero que considero que es el hombre que mejor ha llevado a la narrativa el enorme fracaso político de la posguerra española». Así de claro se expresaba el cineasta Fernando Fernán Gómez, en un gesto que le honra, sobre el filme que rodó en 1963 —que solo se estrenó en una sala de Bilbao en 1965 y que en el 2015 fue recuperado para, en adelante, ser considerado entre las cincuenta mejores obras del cine español de todos los tiempos— sobre la novela que en 1960 publicó un escritor que pertenecía al bando vencedor de la Guerra Civil y bien asimilado al régimen
franquista: Juan Antonio Zunzunegui (Portugalete, Vizcaya,
1901-Madrid, 1982). De este narrador realista —de formación
jesuítica— rescata en un volumen la Biblioteca Castro dos piezas claves de su producción: la
citada novela y La poetisa, cuarta entrega de su serie Cuentos y
patrañas de mi ría, que oscilan
entre el simbolismo fantástico
y la sátira social.

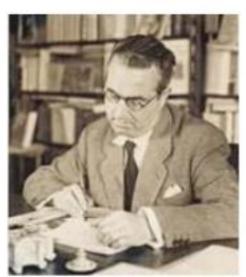

Juan Antonio de Zunzunegui.

### BÁGOAS DE COCODRILO

# Dúas culturas

Jan L. Blanco Valdés orges dixo non sentir orgullo dos libros que escribiu senón dos que leu. Malia que don Jorge Luis probablemente esaxe-

raba a súa modestia, a idea

resulta, de seu, extraordinariamente xenerosa coas capacidades literarias alleas. Hai unhas semanas, na presentación dun libro editado polas prensas universitarias, permitinme tomar prestado o fermoso pensamento do xenio arxentino para, ao respecto da obra que se presentaba, afirmar que, non tendo eu ningún motivo para ter orgullo dos libros que escribín, aínda máis que dos libros que lin (e son uns poucos...) estou orgulloso dos libros que levo editado. Como un pai amantísimo de todos os seus fillos, tampouco un editor, creo eu, fai distincións nin establece graos na implicación nin no afecto que dedica a cada un dos títulos que edita, pois en todos vai impreso o selo do seu oficio. Pero, tamén como un amantísimo pai, non é quen de desfacerse dunha paixón especial por algún dos seus vástagos. En 1959, nunha célebre conferencia pronunciada en Cambridge, o físico e escritor Charles P. Snow estereotipou unha tendencia que, malia xestada antes e moi de vagar, se acelerou dun xeito exponencial na posguerra. O autor titulou aquela conferencia The Two Cultures and the Scientific Revolution. As dúas culturas —a humanística e a científicason hoxe un tópico na contorna científica e académica internacional e cada quen nesa contorna adscríbese a unha ou outra tribo. Eu mesmo, editor nunha grande universidade, teño que conciliar a miña formación filolóxica coa sensibilidade e peculiaridades dos autores da bata branca, como coloquialmente se denominan os profesionais das ciencias duras. O libro ao que me referín é un título da nosa colección de divulgación científica, no que tres ilustres xenetistas examinan un tema tan «científico» (as aspas son miñas) como a consanguinidade baixo o prisma da arte, da historia social, mesmo da literatura, o cal demostra que o divorcio ao que apelaba Snow hai case setenta anos pode acollerse a brillantes excepcións. Leibniz foi filósofo, matemático, lóxico, teólogo, xurista e bibliotecario. Dúas culturas? Somos ananos nos ombreiros de xigantes.

# Dámaso Alonso, el poeta a rachas que soñaba con cruzar el Eo antes de morir

La publicación de su obra más conocida, «Hijos de la ira», cumple 80 años

XOSÉ MARÍA PALACIOS

LUGO / LA VOZ

Cuando, a finales de los ochenta, el puente de los Santos había facilitado la comunicación por carretera entre Asturias y Galicia, uno de los mayores deseos de Dámaso Alonso, que entonces tenía 90 años, era cruzar a pie ese viaducto. No era un deseo imposible, ya que el puente tenía a ambos lados aceras que facilitaban el tránsito peatonal entre las dos orillas de la ría ribadense. Tampoco ese anhelo carecía de razones, puesto que su padre era ribadense -- una placa en la casa natal lo recuerda—, su madre tenía orígenes en Castropol y él vivió en Ribadeo varios años de su niñez. La aspiración del poeta, que nació en 1898 y que murió en 1990, no se pudo cumplir, pero sí fue trasladada por teléfono -vivía en Madrid- a otro poeta, Miguel Sande, que era, y es, periodista de La Voz de Galicia y que la recogió en un artículo en este diario.

Si los orígenes de Dámaso Alonso estaban en las dos riberas del Eo, también puede decirse que su amplia dimensión cultural echó raíces en dos orillas, la de la investigación filológica y de la docencia por un lado y la de la creación poética por otro. La primera lo convirtió en un catedrático universitario de cuyo magisterio se beneficiaron, entre otros, Emilio Alarcos Llorach, Fernando Lázaro Carreter v José Luis Pensado Tomé; lo hizo una voz de referencia para el conocimiento de poetas del Siglo de Oro o contemporáneos; lo elevó a la dirección de la Real Academia Española, y le permitió lograr una colección de doctorados honoris causa que seguramente no tenía parangón en España, como, también en este periódico, escribió un gran amigo suyo, el profesor y ensayista ribadense Dionisio Gamallo Fierros.

Si, en cambio, se habla de la generación del 27, con facilidad aparecen nombres imprescindibles de la poesía española —Fe-



El poeta Dámaso Alonso, que fue director de la Real Academia Española entre 1968 y 1982, retratado a mediados de la década de los años setenta en la biblioteca de su casa de Madrid. ROBERTO VILLAGRAZ

derico García Lorca o Luis Cernuda, Rafael Alberti o Vicente Aleixandre—, pero quizá Dámaso Alonso tarde más en ser citado como miembro de este grupo. Acaso se deba a que él, como recordó Lázaro Carreter, se definía como «poeta a rachas», aunque esas ráfagas llegaron con tanta fuerza como la de un vendaval azotando la ría de Ribadeo.

Una de las rachas más intensas, seguramente la más conocida, tuvo lugar hace 80 años con la publicación de Hijos de la ira (en abril de 1944). Algunos poetas del 27 estaban muertos en cunetas (Lorca) o exiliados (Alberti, Cernuda...), y otros (Aleixandre), resignados a algo que parecía un exilio interior. El primer poema del libro, titulado Insomnio, resuena como un golpe seco desde el principio: «Madrid es una ciudad de un millón de cadáveres (según las últimas estadísticas)».

Estructurado en poemas largos que recuerdan, acudiendo de nuevo al magisterio de Lázaro Carreter, a salmos del Antiguo Testamento, van apareciendo textos cuyos títulos no dejan indiferente ni son un canto a la forma por la forma (La injusticia, En el día de los difuntos o El último Caín, por ejemplo). No obstante, en medio de la desesperanza de 1944 de quien vivía en el Madrid de la posguerra hay destellos, como los del poema La madre, que bien pueden considerarse ternura («Madre, no temas. Dulcemente arrullada, dormirás en el bosque el más profundo sueño. / Espérame en tu sueño. Espera allí a tu hijo, madre mía»).

# Asco ante la injusticia

El contexto en el que apareció el libro ejerció una influencia que el autor no solo no negó sino que reconoció abiertamente. Dijo que Hijos de la ira se había concebido como un libro de protesta «cuando en España nadie protestaba» y que lo había escrito «lleno de asco ante la estéril injusticia del mundo y la total desilusión de ser hombre». La aparición del libro, cuando en España aún sangraban las heridas de la Guerra Civil y aún faltaba un año para el final de la Segunda Guerra Mundial, refuerza la teoría de Dámaso Alonso como poeta de rachas, puesto que su anterior obra, El

viento y el verso, se había publicado veinte años antes, y la siguiente, Hombre y Dios, tardaría diez en ver la luz.

Ya en Hijos de la ira hay contenido religioso, presente, por ejemplo, en el poema A la virgen María. Fue, según Lázaro Carreter, un libro que sirvió de ejemplo a poetas más jóvenes, por cuya obra Alonso sintió interés: así, como también apuntó Dionisio Gamallo Fierros en el citado artículo en La Voz, dedicó trabajos a autores como Blas de Otero y José María Valverde.

El Ribadeo con el que soñaba desde Madrid no le dispensó indiferencia, pues se le dio su nombre al centro de educación de adultos inaugurado en 1988 y se organizó un congreso en 1998, en el centenario de su nacimiento. El Dámaso Alonso con raíces familiares galaicoasturianas fue también un estudioso de la lengua gallega de las tierras cercanas al Eo, y acompañó esas investigaciones de una cercanía que mantuvo incluso viviendo a casi seiscientos kilómetros: «Falemos galego, nenín», dijo una vez, en Madrid, a una visita.

# «La sociedad ya no nos ve como una cueva de ladrones»

MADRID / COLPISA

Antonio Onetti (Sevilla, 62 años), el presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) concluirá en noviembre su mandato al frente de la entidad y aún no tiene claro si volverá a presentarse, pero está convencido de que después de estos cuatro años «estamos en el cierre de una etapa».

Un ciclo que dejó a la SGAE al borde de la desaparición, con una amenaza de retirada de licencia por parte del Ministerio de Cultura y la expulsión de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (Cisac). Solucionado el problema, «en los años 2022 y 2023 hemos rozado los 350 millones de euros de recaudación, que es la recaudación que teníamos en 2007», saca pecho Onetti. Eso sí, «hace falta una etapa de consolidación», hace hincapié el guionista y dramaturgo.

Para el presidente, haciendo un repaso de los últimos años considera que «hemos mejorado mucho en la relación con los socios, con las instituciones y con la sociedad, que ya empieza a mirar a la SGAE como una cosa normal y no como una cueva de ladrones. Ya no existe ese desprestigio».

# 125 aniversario

Tras más de un siglo de operaciones, el aún presidente describe el momento actual como «el cierre de una etapa, que empieza en el 2005-2007, que es cuando arranca todo el lío con internet, la piratería y la SGAE como si fuéramos los malos de la película. Eso nos ha coincidido con el 125 aniversario, que nos ha permitido comprobar ciertas cosas».

Aunque la imagen de la organización ha mejorado y «esta generación ya no tiene ningún prejuicio con la SGAE» porque, según Onetti, los jóvenes artistas «en cuanto despuntan un poquito y comprenden que los derechos de autor es dinero, pues se apuntan para recaudarlo, obviamente. Y su público nos ve como la cosa más normal del mundo».

Aún con lo que ha pasado y sufrido en el cargo, Onetti afirma que «no se arrepiente» y que la decisión de meterse a este «fregado» viene porque «es socio desde hace 35 años y he vivido económicamente gracias al dinero que me ha repartido SGAE por mi trabajo y por mis obras y me daba mucha pena tener la sociedad como la teníamos.»

# «La Universidad es un ascensor social»

R. M. MADRID / COLPISA

La primera presidenta de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España en sus 177 años de historia, la bióloga Ana Crespo; ha salido en defensa de la Universidade pública. «La financiación de la Universidad tiene que crecer sí o sí. No se trata de dar dinero a las universidades porque sí sino por el modelo que te presenten», explica. Y defiende que: «La universidad pública es el gran ascensor social. Que vaya a la privada quien tenga becas u otras posibilidades. Así que creo que la atención a la enseñanza universitaria tiene que mejorar y mucho». También ha querido defender a

los investigadores españoles: «El abismo entre el apoyo que recibe un investigador español y su colega alemán con el que comparte proyecto es espantoso; era así y va a peor» y anima a los jóvenes a investigar, porque «no hay una carrera que más pueda satisfacer en la vida que la carrera investigadora».



La bióloga, Ana Crespo.

# Dña. María de las Mercedes Salud León Buide

Natural de Santiago Vecina de La Coruña

Falleció el día de ayer, a los 73 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales

- D. E. P. -

Su esposo, Gonzalo Fernández García; hijos, María de las Mercedes, María Jesús y Gonzalo Fernández León; hijos políticos, Fernando García Rodríguez y Antonio Mayo López; nietos, Fernando, Gonzalo y Mercedes; Antonio y Jorge; hermanos, Rosario, José Luis, Ramón, Diego, Manuel, Fernando (†) y Rita León Buíde; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que, por su eterno descanso, se celebrará hoy lunes, a las SEIS Y CUARTO de la tarde, en la capilla del Complejo Apóstol. Seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de Boisaca; favores que agradecen.

Complejo Funerario Apóstol Santiago, sala "Praterías". R/ Boisaca, 11 (frente a la entrada principal del cementerio).

Santiago, 22 de julio de 2024 (www.funeraria-apostol.com) A EXCELENTÍSIMA SEÑORA

# Dna. Julia Uceda Valiente

(Premio Nacional de Poesía) (Medalla de Prata ao Mérito Cultural de Ferrol) (Filla predilecta de Ferrol)

- IN MEMORIAM -

O Alcalde e a Corporación Municipal de Ferrol.

Expresan o seu pesar e o de toda a cidadanía polo seu pasamento e únense á dor da súa familia e dos seus achegados.

Ferrol, 22 de xullo de 2024

### EL SEÑOR

#### D. Manuel Bautista Pazos Lorenzo

Falleció a los 70 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

- D. E. P. -

Sus hijos, Manuel, Rocío y Natalia; hijos politicos; nietos; padres, Manuel (†) y María Eufemia; hermanos, Juan, Francisco (†), Luis y Alejandro (†) y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Sepelio: Hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las SEIS Y MEDIA de la tarde.

Cementerio: Parroquial de O Cadaval.

Funerales: Hoy lunes, a las OCHO de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Cecilia.

Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Narón, 22 de julio de 2024





LA SEÑORA

# Dña. María Carmen Sande Rodríguez

(Viuda de D. Evaristo Rodríguez)

Falleció a los 87 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

- D. E. P. -

Su hija, Eva; hijo politico, José; nietas, Natalia y Eva; nieto politico, Pablo; bisnietas, Nelly, Layla y Nicole; hermanos, Eladio, Olegario y Ginés (†); hermanas políticas, Rosario, Amelia y Rosario; sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Sepelio: Hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las TRES Y MEDIA de la tarde.

Cementerio: Parroquial de Santa Marina del Monte.

Funerales: De cuerpo presente, en la iglesia de la parroquia.

Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 1.

Narón, 22 de julio de 2024





# EL SEÑOR

# D. Marcelino Gutiérrez Fraga

(Celino)

(Viudo de Dña. María Luisa López Prego)

Falleció a los 79 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

-D.E.P.-

Sus hijos, María, Marcelo y Luis; hijos políticos, Javier, Emma y Cristina; nietos, Naira, Javi, Andrea y Sofía; hermanas, Pilar y Gloria y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Sepelio: Hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las CUATRO de la tarde.

Cementerio: Parroquial de Lago.

Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Lago - Valdoviño, 22 de julio de 2024 Correduría Cascudo - www.albia.es - Tel. 981 330427



# LA SEÑORA

# Dña, Mª Paz Penabad García

Falleció cristianamente el día 20 de julio de 2024, a los 63 años

- D. E. P. -

Su esposo, Juan Bautista López Taboada (Redondo de Vieiro); hijos, Fernando y Adrián López Penabad; hijas politicas, Estela Vázquez Pérez y Yamila González López; nietos, Brais López Vázquez y Álex López González; hermanos, Arsenio (†) y José Antonio Penabad García; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Dan las gracias a cuantas personas les acompañaron a los actos de sepelio y funeral celebrados, el día de ayer, en la iglesia y cementerio de Vieiro; y a todas aquellas que por distintos medios les testimoniaron sus condolencias.

Viveiro, 22 de julio de 2024

(Servicios Funerarios Alianza & Barros - Viveiro, Tel. 982 550807)

#### LA SEÑORA

### Dña. Celia Bernárdez Pereiras

(Viuda de Gonzalo Sanmartin Rey)

Vecina de A Estrada

Falleció el día 21 de julio de 2024, a los 91 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos - D. E. P. -

Su hija, Mª del Carmen Sanmartín Bernárdez; hijo político, Jesús Carrillo Moreira; nieto, Pablo Carrillo Sanmartín; nieta política, Beatriz Veiga Bouzón; bisnietos, Adrián y Manuel Alejandro; hermanas, Gloria y Carmen (†); hermano político, Ramiro González; sobrinos, bisobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma. Salida: Lunes, día 22. a las ONCE de la mañana.

Funeral: A continuación.

Iglesia: San Miguel de Curantes.

Inhumación: Cementerio parroquial de Curantes.

Tanatorio San Pelayo A Estrada, sala 1.

Curantes - A Estrada, 22 de julio de 2024

(Albia Servicios Funerarios, Tel. 24h 667 474489 - www.albia.es)



#### EL SEÑOR

# D. Manuel Dopico Martínez

Falleció en Loira, a los 90 años, después de recibir los Santos Sacramentos

-D.E.P.-

Su esposa, Elsa Bellón Rey; hijo Manuel Dopico Bellón; hija politica, nieto, nieta politica, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy lunes, día 22, en el cementerio de San Pedro de Loira, con salida de la capilla ardiente a las CINCO Y MEDIA de la tarde. La misa funeral se celebrará a continuación, en la iglesia parroquial; favores por los que anticipan gracias.

Capilla ardiente: Tanatorio Valdoviño, sala nº 1.

Loira - Valdoviño, 22 de julio de 2024

(Tanatorio Funeraria Valdoviño)



# LA SEÑORA

# Dña, Elsa Adelina Gil Sabín

(Viuda de Angel Ansede Cabado)

Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

- D. E. P. -

Su hijo, Jorge Ramón (†); nieta, María Isabel Ansede Palacios; nieto político, Félix San José; biznietos, Félix y Alba San José Ansede y demás familia.

Agradecen la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy lunes, a las CINCO Y MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Curtis (Santalla - Teixeiro). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar; por lo que les anticipan las más expresivas gracias.

Nota: La salida del tanatorio será a las cuatro y media de la tarde.

Tanatorio Génesis, sala nº 2. C/ Isaac Peral, 9. Poligono La Grela Bens - A Coruña.

Pésames: www.funerariagenesismarrosa.com

A Coruña, 22 de julio de 2024

Funeraria Génesis (24 h). Tel. 981 273914





# LA SEÑORA

Dña. Josefa Seijo González

(Viuda de D. Casimiro Fernández Varela, "O Faroleiro") Falleció el día de ayer, a los 91 años, confortada con los Auxilios Espirituales

- D. E. P. -

Sus hijos, Pedro y Rosa María Fernández Seijo; hijos políticos, María José Paz Paz y Juan Carlos Naveira Sanmartín; nietos, Alberto Fernández Paz y Juan Carlos Naveira Fernández; hermanos, Pedro (†) y Victoriano (†) Seijo González y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Entierro: Hoy lunes.

Salida del tanatorio: A las cinco menos cuarto de la tarde.

Funeral: De cuerpo presente, a las CINCO.

Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santa María de Pontellas. Tanatorio-Crematorio Mariano, sala 1. Ctra. del Cementerio.

Castro - Betanzos, 22 de julio de 2024

(Funeraria Mariano - www.tanatoriomariano.com)

### SORTEOS

# **CUPÓN DIARIO DE LA ONCE**



Serie 046

Reintegro 7

EUROJACKPOT VIERNES, 19 DE JULIO



SUPERONCE

DOMINGO, 21 DE JULIO 7121921363941



# LOTERIA NACIONAL

SÁBADO, 20 DE JULIO



Reintegros 9-7-3

#### LA PRIMITIVA SÁBADO, 20 DE JULIO



8.997

173.698

69.55 €

8,00 €

JOKER

SÁBADO, 20 DE JULIO



# **GORDO DE LA PRIMITIVA**



| 1         | re (Reintegro) 0 | Número cla |
|-----------|------------------|------------|
| BO        |                  | 5+1        |
|           |                  | 5          |
| 12.990,34 | 15               | 4+1        |
| 205,73    | 170              | 4          |
| 56,14     | 712              | 3+1        |
| 15,91     | 8.156            | 3          |
| 8,87      | 11.267           | 2+1        |
| 3,00      | 131.215          | 2          |

# EUROMILLONES

ESTRELAS 6-7 VIERNES, 19 DE JULIO



# EURODREAMS

EL MILLÓN, 19 DE JULIO

JUEVES, 18 DE JULIO



FDQ29454

|       |         | Sucho a        |
|-------|---------|----------------|
| 6+1   |         |                |
| 6+0   | 2       | 2.000 € AL MES |
| 5+0   | 134     | 107,11 €       |
| 4+0   | 5.363   | 43,02 €        |
| 3+0   | 74.718  | 5,74 €         |
| 2 + 0 | 433 570 | 2 50 6         |

# BONOLOTO

DOMINGO, 21 DE JULIO



IECESITAMOS 69 MILLONIS mas de profesore PARA LOGRAR UNA EBUGACION DE CALIDAD



#### ESPEJOS Clavileño

Coloca tantos espejos como regiones tenga el tabiero, de forma que cada una tenga un espejo y la luz procedente de una letra llegue a su igual después de rebotar en tantos espejos como indica el número

que la acompaña. Los espejos reflejan por ambas caras y la solución es única. A la derecha un ejemplo solucionado.

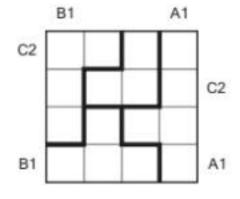

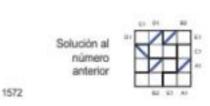

### O LECER DE ISOLINO Xaquín Marín



### XERÓGLIFO Medrano



Para que vén Antón á casa? Solución anterior: Para iso conta con Iria [Paraíso conta con i ría]

#### JEROGLÍFICO Alcaraz



¿Y el encargado de la obra?

Solución anterior: Esas dosis las mantiene.Esas; dos islas; man(-o) tiene.

### SOPA DE LETRAS Fonseca

¿Cuál es la palabra de la lista que no se encuentra en la sona de letras?

GTVSECNEDBG POJENROQUEX DRTTNUVQUNM WRWAPERTURA PEONBATERVT SAMJCLROOEE AGKNANEGRAY XLAPDQJRREN V L F G H Y U G O O C BREINAYEACY CABALLOTYNY

> ALFIL, APERTURA, BLANCA, CABALLO, ENROQUE, ESCAQUE, JAQUE, MATE, NEGRA, PEÓN, REINA, REY, TABLERO, TORRE

# CRUZADA Fonseca

Coloca en la cruzada todas las palabras de la lista menos una que es la que podrás formar con las letras que pongas en las casillas coloreadas.

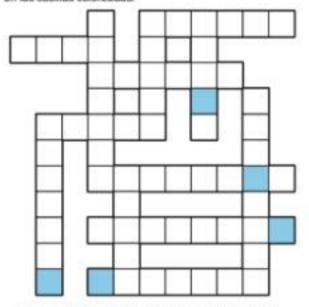

DOGO, AKITA, ALANO, BRACO, CORGI, GALGO, AFGANO, BEAGLE, BASENJI, BOBTAIL, CARLINO, LABRADOR, PINSCHER, SAMOYEDO

# SUDOKU Fonseca

Coloca los números del 1 al 9 de tal manera que no se repita ninguno en la misma fila, columna o región de 3x3 casillas.

|     | 7 |   |   |   | 9 | 4 |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 3 |   |   |   |   | 1 |   | 5 |
| 1   | 6 |   |   |   | 5 | 2 |   |   |
| 5   |   |   | 7 | 2 |   |   |   |   |
|     |   |   |   | 9 | 6 |   |   | 3 |
| - 1 |   | 9 | 8 |   |   |   | 5 | 1 |
| 6   |   | 7 |   |   |   |   | 2 |   |
|     |   | 8 | 5 |   |   |   | 4 |   |

IMAGINARTE JUEGOS [IMAGINARTE]uegos.es]

# **AUTODEFINIDO** Fonseca

En las casillas coloreadas, una palabra relacionada con la foto.



# **PINCHOS**

Fonseca FACE DOM



Coloca los digitos del 1 al número de circulos de manera que las sumas de los valores que atraviesa cada pincho sea la indicada en su extremo.

de nuevo, y dromos, carrera). 1. m. Palabra o frase que se lee igual de izquierda a derecha, que de derecha a izquierda; p. ej., anilina; dábale

arroz a la zorra

el abad.

# PALINDROMANZAS Severo Revés

PISTA CASTELLANO: Mi menda sin compañía no (Del gr. palin, consiste en eso Solución anterior: A lcaro da y adora, cía PISTA GALEGO: Imita, bondadosa, a multitude enleada de cousas diversas

Solución anterior: Se di 'Lei', ti elides

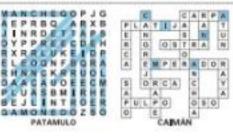



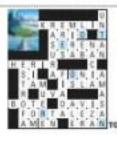





#### DAMERO Alcaraz

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

Lentejero biblico

Echar del trabajo

Técnica pictórica

Billete de loteria

Trasgo

Aprisco

La de ahi

8 17 33 31 32 21 43 14 7 39 12 22 45 2 26

30 38 27 10 18 1 41 4 29 42 23

35 9 20 24 44 15

Conjunto: Un refrán.

36 5 46 11

Clave: Cobertor acolchado para dormir en invierno.

Solución anterior: Por buen día que haga, no dejes la capa en casa. Clave: Holgura.

### AJEDREZ Alcaraz





Juegan blancas y ganan

Solución anterior: 1. A7C+!!, y negras abandonaron,

#### Solución anterior ENCRUCII I ADO

| E   | ENCHOCILLADO |   |   |   |   |    |   |   |   |     |  |
|-----|--------------|---|---|---|---|----|---|---|---|-----|--|
|     | 1            | 2 | 3 | 4 | 6 | ă. | 7 | 1 | 9 | 10. |  |
| ١   | В            | 1 | C | A |   | 1  | C | Т | U | S   |  |
| 2   | 1            | N | A | R |   | D  | U | E | L | 0   |  |
| 3   | М            | Α | N | 1 | R |    | A | Х | 1 | L   |  |
| 4   | Α            | N | Α | D | A |    | D | 0 | R | Α   |  |
| b   | R            | Ε | L | Α | Т | Α  | R |   |   |     |  |
| 6   |              |   |   | M | A | R  | 1 | A | N | A   |  |
| 7   | S            | Α | K | E |   | Х  | E | N | 0 | L   |  |
| 8   | A            | F | A | N |   | E  | N | D | E | Z   |  |
| . 1 | В            | 1 | R | T | A |    | A | R | М | Α   |  |
| 10  | Α            | N | Т | Ε | 0 |    | L | Ε | А | R   |  |

# **CRUCIGRAMA**

|     | - |   | - |   | • |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | A | В | C | D | E | F | G | н | 1 | J | K |
| 1   | Α | N | Ε | C | 0 | D |   | Ш | Т | 1 | C |
| 2   | C | A | N | A | L | E |   | D | U | N | Α |
| 3   |   |   | C | 1 | E | M | P | 1 | E | S |   |
| 4   | A | S | A | D |   | 0 | 1 | S | Т | E |   |
| 5   | P | A | P | 0 |   | S | 0 | T | A | N | 0 |
| 6   | Α | C | 0 |   | 0 | C |   | Α | N | S | 1 |
| 7   | G | А | T | U | N | 0 |   | R | 0 | A |   |
| 8   | 0 | R | Α |   | 0 | P | A |   |   | T | Ε |
| 9   | Ν | 1 | D | 0 |   | 1 | G | N | E | 0 | S |
| 10  |   | N | 0 | ٧ | 1 | A |   | B | A | S | Ε |
| 11  | R | Α |   | A | L |   | T | Α | R |   | S |

### LOS OCHO ERRORES Laplace



### ENCRUCILLADO Ordóñez

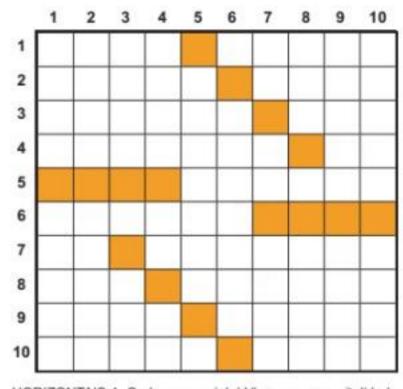

HORIZONTAIS 1. Creba comercial. | Vivo, con gran vitalidade, dinamismo ou viveza. • 2. Traballar cunha aixada un terreo. | Cérvido propio das zonas setentrionais de Europa. • 3. Manifestar unha opinión. | Oficina de Cooperación Técnica. • 4. Oerstedio. | Intelixencia artificial. • 5. Interceder. • 6. Asubio. • 7. Exclamación empregada para animar. | Masa compacta formada polo conxunto de pequenos ovos de certos peixes. • 8. Sufixo diminutivo. | Descargar. • 9. Nome feminino. | Peza situada no extremo dos mísiles. • 10. Lugar da parroquia do Grove. | Sensación ou impresión producida no olfacto.

VERTICAIS 1. Comisións Obreiras. | Cidade autónoma española. • 2. Acción de cortar o pelo a rentes. | Atraer cara a un mesmo. • 3. Reconciliar. | Rapeira galega nada en Vigo en 1990. 4. Parroquia do concello do Porriño. | Fermio. | Palabra con que se afirma algo. • 5. Furto de pouca importancia. • 6. Revellido. • 7. Símbolo do iridio. | Sentimento de pena. | Argueiro. • 8. Vío. | Que ten rapidez nos seus movementos. • 9. ... Otero, poeta e actriz galega nada na Estrada. | Planta de carne branca e sabor picante. • 10. Apertar un nó para que non se desfaga. | Labrar.



### CRUCIGRAMA Alcaraz

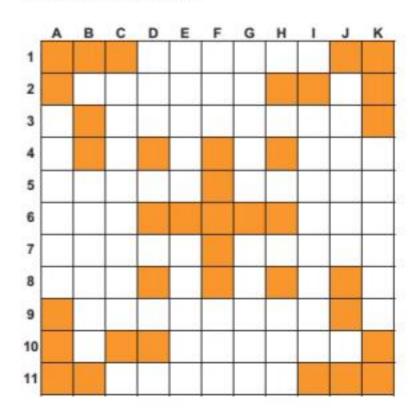

HORIZONTALES. 1: Planta para parking en un edificio. 2: Determinar el caudal de agua de un río u otra corriente similar. 3: Que no tiene límites. 4: La mitad de un inciso. 5: Vástago acodado. De Cerdeña es esta mujer. 6: Paz, en la Roma de los emperadores. Y ahora, en la misma Roma, su prestigioso Derecho. 7: Protozoo marino. Di puntapiés. 8: Río de Santiago. 9: Canturrear por lo bajini una canción, quizá en la ducha. 10: Están bastante chiflados, como (...). Oraciones gramaticales.

VERTICALES. A: Tapas metálicas de botellas. B: Empleado de un bar, de forma coloquial. C: Insecto que ataca las vides. D: Ritmo cubano. E: Personaje mitológico griego que encantaba a las fieras. Embiste. F: Siamés moderno. Igualdad de nivel. G: Armazón a base de correas y hebillas de los alpinistas. La clase popular en los tiempos de la 6. H: Señora abreviada, y , además , haciendo el pino. I: Temblor que produce el frio o la fiebre. J: Plato típico suizo. K: Cobrador del inquilino.

# Anuncios Breves



# MARIAN GÓNGO-

RA Parapsicóloga, clarividente, pongo la suerte en su vida. Colaboradora radio. prensa y televisión. Limpiezas mal de ojo. Amarres, talismanes. Amuletos personalizados, garantía total. Si necesita solución a su problema, cuente conmigo. Se hacen consultas por skype o videollamada. Móvil: 609.906.599

# **PRÉSTAMOS**

con Asnef, nómina, pensión, autónomos o propiedad. Recuperasolvencia.com. 611.331.141

OFERTAS de empleo, compras, ventas, alguileres. Anúnciate en nuestro tablón, anuncios por palabras, destacados... Llama gratuitamente al teléfono 900 450 450 o infórmate en nuestra pagina web www. lavozdegalicia.es

MASAJE express sensitivo, sal de la rutina, servicio ducha. 672.359.162

# CARTOMANCIA

Señora gallega. Negatividades, protecciones, envidias, amor, suerte. Seriedad, 604,079,019

CARMEN echadora de cartas. Quita el mal de ojo. Curandera. 981.880.308/ 669.500.443

# ANÚNCIATE en esta sección

)Departamento de publicidad )Anuncios por palabras, destacados... Más info en nuestra página

www.lavozdegalicia.es

# Enredados - Martín Bastos

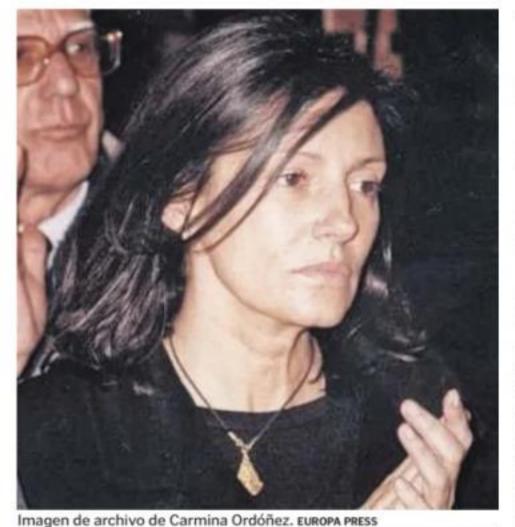

# Veinte años sin Carmina Ordóñez: el adiós trágico de la reina de las exclusivas

Sus hijos ocultaron el resultado de la autopsia, pero se ha ido trazando un perfil sobre los últimos años de su madre

Fue durante décadas una de las reinas del papel couché. Vigilada por las cámaras, con una imagen impactante y una forma de 
expresarse que todavía llamaba 
más la atención. Apodada la Divina, la vida de Carmina Ordóñez 
se apagó el 23 de julio del 2004, 
cuando su cuerpo apareció sin 
vida en la bañera de su domicilio en Madrid. Fue su amiga Eva 
Carreño quien la encontró a me-

diodía, pero su muerte se certificó a las ocho de la mañana. En la casa, la televisión estaba encendida, el agua del grifo corriendo y había sustancias en el inodoro. Carmina Ordóñez se despedía así con 49 años, cumpliendo además su profecía. «No voy a llegar viva a los 50», decía la Divina. Le faltaba solo mes y medio para cumplir el medio siglo.

Carmuca, como la llamaba su familia, o Carmina para la prensa, nació en 1955. Bautizada como Carmen Cayetana, fue fruto de una de esas mezclas con toda la solera del ruedo, la de Antonio Ordóñez y Carmen Dominguín (hermana de Luis Miguel Dominguín, padre de Miguel Bosé) y solo tuvo una hermana, Belén, con la que apenas se llevaba un año. Fueron dos niñas entre algodones, educadas en el Liceo Francés y entre celebridades en su día a día, como Hemingway u Orson Welles. Las hermanas fueron confidentes hasta el último día.

Con solo 17 años, se casó con el torero de moda, **Francisco Rivera**, Paquirri, de 24. Ambos se conocían desde niños, pero la chispa surgió en un festival taurino. De esa unión, que duró hasta 1979, nacieron dos niños: en 1974, Francisco, y en 1977, Cayetano.

Tras el divorcio, se sintió libre. La Divina no estaba hecha para una vida tradicional y en el campo. «La libertad que Carmen no tenía casada, aparece cuando se separa», explicó su amiga Charo Vega, en Lazos de Sangre, el pasado miércoles en La l. Paquirri, que hizo una última intentona para reconquistar a Carmen, se volvió a casar, en 1983, con Isabel Pantoja. Al año siguiente, el diestro moriría por causa de una cogida en Pozoblanco.

Tras la separación con el torero, llegó **Antonio Arribas**, con
quien se introdujo en las fiestas
de la jet set de Marbella ya que
él era animador de aquellas noches de fantasía. «Fue una persona que me ayudó muchísimo
cuando yo me separé. Encontré
una tabla de salvación», le contó
a **María Teresa Campos** en una
entrevista en televisión en 1995.

En el 84, Carmen contrajo matrimonio en Miami con el cantante **Julián Contreras**, con quien ese mismo año tuvo a su tercer hijo, Julián.

En el año 2002, la Divina reconoció haber ingresado en varias ocasiones en clínicas de rehabilitación por su adicción a los somníferos. Aunque las especulaciones sobre su muerte aquel 23 de julio del 2004 abarcaron todas las hipótesis, los hijos de Carmen Ordóñez protegieron a «la reina de las exclusivas» en su final. Nunca se hizo pública la autopsia, pero su hijo Fran Rivera desvelaba las claves en diciembre del 2023 en Telecinco. «El no poder vivir ese momento tranquilo, fue tremendo. Esa época de la prensa fue muy dura, no respetaban nada», recordó el torero sobre su madre, de la que aseguró que «había sido mala» para ella misma.

Rivera admitía en esa entrevista los problemas con las drogas que había tenido Carmina. «La droga es una enfermedad terrible. En la casa que entre, la destroza. Nunca he querido hablar de ello y he decidido que esta experiencia terrible la vamos a empezar a usar para ayudar a alguien. La primera persona a la que he ayudado es a mi hija. Le he dicho: 'Cayetana, lo que tú quieras, menos las drogas. Tu abuela era así y murió por ello'», dijo en iDe Viernes!, confirmando la tesis de la trágica historia de una mujer que vivió demasiado rápido y murió también demasiado pronto.

### DAVID SUMMERS

Celebra su matrimonio. Tras seis años de discreta relación, David Summers, el legendario líder de Hombres G, y su pareja Christine Cambeiro, una profesora estadounidense de 44 años. se casaban el pasado junio en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes en una ceremonia civil. Pero la auténtica celebración de su unión, rodeados de familiares y amigos, ha tenido lugar este sábado, al más puro estilo Old Hollywood -tal y como habían anunciado en una exclusiva en la revista iHola!— en un guiño a la noche neoyorquina, ciudad en la que ambos se conocieron.

La pareja comenzó su relación en el 2018, cuando se descubrieron en el mítico club Copacabana de Nueva York. «He cumplido 60 años, estoy loco por ella y quiero pasar el resto de mi vida a su lado», proclamaba Summers su amor.



CADA SEMANA, UN NUEVO "BEST SELLER" DE AVENTURAS

10<sup>a</sup> entrega

Perros y chacales - Barbara Wood

5,95€ Domingo 28 de julio

Desde las intrigas en la Venecia de Arturo Pérez-Reverte hasta los conflictos interplanetarios de H.G. Wells, cada semana una entrega de pura emoción.

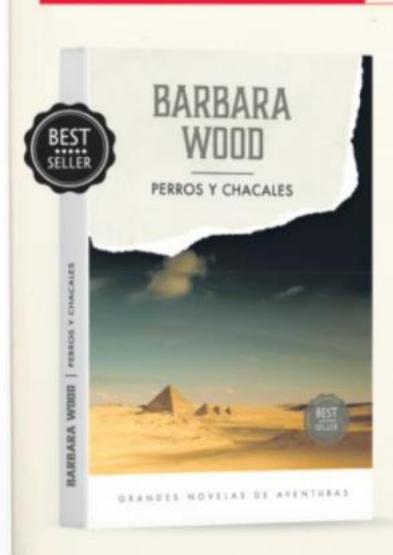

Para Lydia Harris, todo comenzó con su hermana Adele. Un saludo, una invitación para reunirse en Italia con ella, el anuncio del envio de un paquete... y el silencio. El paquete prometido era una cabeza de chacal en marfil, una antigüedad egipcia no excesivamente valiosa, llamada a convertirse en la clave de una intriga mortal que llevaria a Lydia a Roma, y de allí a Egipto, en busca de su hermana. Todo ello seguido de cerca por múltiples peligros que solo podrá sortear con ayuda de un enigmático árabe a cuyos secretos, cultura y forma de vida deberá, mal que le pese, amoldarse. Con Perros y chacoles, Barbara Wood deleita de nuevo a sus lectores: se trata de una novela en la que la intriga, los mejores sentimientos humanos, el abigarrado universo del Egipto actual y los solemnes misterios del pasado se dan la mano con vivacidad y temura.

# Próxima entrega:

Salvaje Cheryl Strayed Domingo 4 de agosto





# NTT Data diseña cinco emoticonos de temática gallega para el Día de Galicia

Los stickers se podrán descargar desde su canal de difusión de WhatsApp

CARMEN A. SUEIRO / M.M.

REDACCIÓN / LA VOZ

Con motivo del Día de Galicia, la empresa NTT Data, la filial del gigante tecnológico nipón NTT DATA Corporation, ha decidido lanzar cinco emojis de temática gallega para incluir en el dispositivo móvil. Para acceder a ellos, es necesario entrar en la página web de la compañía y escanear el código QR que lleva directamente al canal de difusión de WhatsApp de la empresa. Una vez dentro de ese canal, se pueden descargar los emojis en formato sticker y empezar a compartirlos.

Los cinco emojis que ha elegido NTT Data para la ocasión representan algunos de los iconos más característicos de la comunidad. El primer ejemplo es la bandera, un símbolo de unión del pueblo gallego y un elemento que no puede faltar el Día de Galicia. Pero también se puede encontrar un pimiento de padrón, un clásico de la cocina gallega; o una concha de vieira, símbolo universal para quien recorre el Camino de Santiago. Además, se incluye una meiga, para evocar la magia de las tierras gallegas y un toxo, como reconocimiento especial a la variada flora de la comunidad.

Los emoticonos diseñados por la filial del gigante japonés no serán incluidos en los teclados del propio teléfono móvil, sino que se descargan a modo de sticker, el nuevo concepto de icono que lleva circulando varios años y que tiene una función similar a la de los emojis de teclado pudiendo ser personalizados a «gusto del consumidor».

a solution and the second of t

**Stickers**. Los cinco emoticonos accesibles a modo de «stickers» elaborados por la empresa para conmemorar el Día de Galicia.

El emoji tal y como es conoci-

do hoy en día no tiene nada que ver con el ideado hace un cuarto de siglo por Shigetaka Kurita, un joven japonés que en 1999 diseñó el primer emoji del mundo. La empresa NTT Docomo hizo entonces una propuesta a Kurita para que crease una pequeña red a través de la cual pudiera intercambiarse información de manera sencilla. Fue así como nacieron los primeros 176 emojis de la historia. Tiempo después, la compañía mejoró los diseños y los comenzó a incorporar a sus dispositivos.

La palabra emoji proviene del japonés y se compone de «e», que significa dibujo, y «moji», que quiere de- cir carácter. Esta invención nada tiene que ver con interactuar con alguien cara a cara, pero es otra manera de acercar a la gente que se encuentra en diferentes puntos del planeta.

Al principio fue el telégrafo, con el que la información se transmitía a través de morse, y ahora es posible comunicar los sentimientos con un icono que llega a la otra punta del mundo en cuestión de segundos.

La historia de las comunicaciones ha dado muchas vueltas a lo largo de los tiempos, pero siempre ha logrado su función y ahora ha llevado a las personas a condensar sus pen-

samientos y emociones

en un único icono, que puede ser comprendido al instante y empleado a nivel universal. Fue en el 2010 cuando se introdujeron los emojis en todas las plataformas y se reconoció su utilización como lenguaje.

**Evolución** 

Desde la aparición del primer iPhone en el 2007, los emojis han ido cambiando según las necesidades del mercado y

las exigencias de los consumidores. Por eso, cada cierto tiempo los usuarios se topan con un cambio en los teclados de sus teléfonos, incluida la aparición de cada vez más iconos con los que expresar diferentes emociones, además de una gran variedad de opciones para cada dibujo. Así, por ejemplo, en el 2015, se añadieron nuevas tonalidades a los dibujos de personas para fomentar la inclusión.

Con cada actualización de los teléfonos, aparece una nueva forma de comunicarse alejada del texto escrito. Los dispositivos Apple incorporaron en el 2019 una nueva función que permite a los usuarios crear y personalizar su propio *emoji*, logrando con ello una representación de sí mismos.

Además, casi a la par que sumaba esta innovación, Apple comenzó a implementar el uso de los stickers, que como su propio nombre indica, son una suerte de pegatinas que puede crear el propio usuario y compartirlas por WhatsApp, lo que ha facilitado la difusión de memes con los que los consumidores se sienten identificados.

# Netflix confía en el negocio publicitario e impulsa los videojuegos

MADRID / EUROPA PRESS

Netflix confía en su negocio publicitario, basado en el plan Estándar con anuncios, para impulsar sus ingresos a medio plazo y trabaja en una nueva interfaz más intuitiva que actualmente tiene en pruebas. El plan con anuncios de Netflix supone ya el 45 % de todos los registros que experimenta la plataforma en los mercados donde están presentes los anuncios, un dato que refuerza a la compañía en su intención de seguir escalándolo.

Este plan cumple dos «importantes prioridades estratégicas»: por un lado, ofrece
una opción más asequible a
los consumidores y, por otro,
permite a la empresa obtener
ingresos y beneficios. Y para mejorarlo, está preparando una plataforma publicitaria propia que permitirá a los
anunciantes acceder a nuevas
formas de ofrecer sus servicios y medir el impacto de sus
campañas.

La plataforma también tiene planes para el segmento de los videojuegos. En concreto, añadirán cada mes, empezando desde este mes de julio, un nuevo título a Netflix Stories, donde se reúnen los juegos interactivos basados en sus series y películas propias. Además, planean estrenar un videojuego multijugador basado en la famosa serie El juego del calamar, que llegará a finales de este año, coincidiendo con el estreno de la segunda temporada.

# El nuevo móvil de Google incluirá dos módulos de cámara

MADRID / EUROPA PRESS

Google ha avanzado cómo será el aspecto del nuevo Pixel 9 Pro y también su nuevo teléfono móvil plegable de tipo libro, el Pixel 9 Pro Fold, que cambia el diseño de su cámara respecto a su primer dispositivo de este tipo, ya que en esta ocasión introduce dos módulos y los sitúa en el lateral superior izquierdo.

La compañía presentará su nueva familia de smartphones el próximo 13 de agosto, en un evento en el que también revelará algunas novedades impulsadas por herramientas de Inteligencia Artificial, así como otras nuevas características del sistema Android.

# Fallece a los 83 años el ourensano Manuel Esteve, expresidente de RTVE

MADRID / EUROPA PRESS

El expresidente y miembro del consejo de administración de RTVE, Manuel Esteve, falleció ayer a los 83 años de edad, según informó la corporación pública.

La cadena pública, que ha mandado un «sentido pésame» a los familiares y amigos, ha explicado que Esteve fue la persona que más tiempo ostentó cargos de alta dirección en la historia de la corporación pública. Esteve, nacido en Ourense en 1941, comenzó su carrera en la televisión pública en 1961 y se desempeñó en numerosos puestos, como jefe de la unidad de contratación, director económicofinanciero o director gerente de TVE, entre otros.

En el 2003 pasó a formar parte del comité de dirección de RTVE y en el 2007 fue uno de los miembros del consejo de administración de la corporación, elegido por el Congreso a propuesta del Partido Popular. En 2011, asumió la presidencia de turno de RTVE en una presidencia rotatoria.

La sección del sindicato USO de RTVE ha expresado sus condolencias en la red social X (antes Twitter) y ha remarcado la «impecable trayectoria profesional» de Esteve en la empresa pública, además de su condición a título personal como «compañero, amigo y buena persona».



Manuel Esteve, en una imagen de archivo. RTVE

# Las películas

Miguel Anxo Fernández

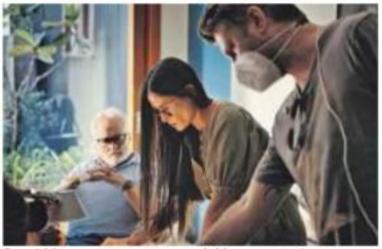

Demi Moore, en una escena del largometraje.

### Inmune

#### \*\* 22.30 THRILLER LA SEXTA

EE.UU. 2020. 90 min. Director: Adam Mason. Intérpretes: Demi Moore, K.J. Apa, Sofia Carson. Lo bueno es que se ambiente el presente 2024, ahora con un covid-23, una mutación como para largarse a otro planeta. Un fulano es inmune y anda a su bola, pero el amor de su vida está en cuarentena. Maneras de telefilme y sale Demi Moore para dar algo de lustre.

# Top Secret

#### \*\*\* 22.00 COMEDIA LA 2

EE.UU., GB, 1984, 90 min. Directores; Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker. Intérpretes: Val Kilmer, Lucy Gutteridge. Cuarenta años después, muchos no olvidan algunos de sus gag. Bandera del humor de los hermanos Zuzker y su socio Jim Abrahams (los ZAZ, los de Aterriza como puedas y otras), encadenando chistes afortunados. Parodian las de espías y otras varias.



El actor Christian Bale protagoniza este filme.

# American Psycho

# \*\*\* 22.00 THRILLER TCM

EE.UU., Canadá. 2000. 101 min. Directora: Mary Harron. Intérpretes: Christian Bale, Willen Dafoe. Papelón de Bale en el best seller homónimo de Bret Easton Ellis en los 80 para acercarse al mundo de los psicópatas desde otra perspectiva. Un broker de Wall Street, con un nivel de vida total, se mete a sádico asesino sin desplancharse. La directora canadiense cumple.

# El presidente y Miss Wade

# \*\*\* 22.00 COMEDIA CANAL HOLLYWOOD

EE.UU. 1995. 114 min. Director: Rob Reiner. Intérpretes: Michael Douglas, Annette Bening. El homólogo de Biden enviuda y se lía con una ecologista. Reiner pone su exquisito oficio en una de amor inofensiva, escrita por Aaron Sorkin, creador del serial El ala Oeste de la Casa Blanca. Ya es casualidad que aparezca en el reparto Martin Sheen, el inolvidable Josiah Jed Bartlet.

# Ojo por ojo

# \*\* 22.00 THRILLER PARAMOUNT

EE.UU. 1995. 101 min. Director: John Schlesinger. Intérpretes: Sally Field, Ed Harris. Otra con el mantra de si no actúa la ley, yo soy la justicia. La ejecutora es Field empeñada en cargarse al carnicero de su hija. O sea que las cosas se arreglan a tiros, no en los tribunales. El antaño miembro del free cinema británico sesentero pone oficio y confirma que los prejuicios se dejan al margen cuando se trata de las lentejas.

### **EL AIRE DE LOS TIEMPOS** 11.10 LA 2

# Explorando California, un estado comprometido con el clima

Programa que viaja por todo el mundo para conocer a las personas que crean las energías del mañana a través de las ideas más originales. Un viaje extraordinario en ocho países diferentes para descubrir soluciones imaginativas a los problemas energéticos y ambientales actuales. En el episodio de hoy, el programa viaja hasta Estados Unidos, concretamente a California, uno de los estados más comprometidos con el cambio climático debido a las intensas y persistentes sequías que se registran, pero que, sin embargo, alberga a varias de las ciudades más contaminantes de todo el planeta.

# Recreación da catedral en

realidade virtual

**NIN O IMAXINAS 22.55 TVG** 

Grazas á realidade virtual, o programa presentado por Alba Mancebo recreará a queima da fachada da catedral. 400 anos de A presentadora do tradición que os espectadores poderán volver a ver.

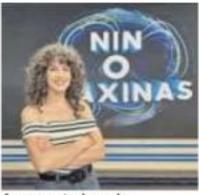

programa Alba Mancebo.

A audiencia tamén saberá como foi a viaxe que o apóstolo Santiago fixo desde Xerusalén na súa barca de pedra, aló polo ano 44.

## La 1

06.00 Noticias 24 horas.

07.00 Telediario matinal. 08.50 La hora de La 1.

10.40 Mañaneros.

14.00 Informativo territorial.

14.10 Ahora o nunca vera-

no.

15.00 Telediario 1 15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo.

16.30 Salón de té La Moderna.

17.30 La Promesa.

18.30 El cazador stars.

19.30 El cazador. 20.30 Aguí la Tierra.

21.00 Telediario 2.

21.55 La suerte en tus manos.

22.00 El Grand Prix del verano. «Cangas de Onis-Olvera».

00.20 Vuelvo a empezar. «Tabanera de Cerrato,

> Palencia» y «Perlunes, Asturias: Las Vegas, Toledo; Belchite, Zaragoza».

## La 2

09.10 El escarabajo verde. 09.40 Seguridad vital 5.0.

10.10 Guardianes del patrimonio.

10.40 Arqueomanía.

11.10 El aire de los tiempos.

12.05 Un país para leerlo.

12.30 Las rutas D'Ambrosio. 13.30 Mañanas de cine.

«Johnny el vengador».

15.00 Verano azul.

15.45 Saber y ganar.

16.30 Grandes documentales. «Grandes ríos» y «África extrema».

18.05 La cocina en la prehistoria.

19.00 El Paraíso de las Señoras.

20.20 iCómo nos reímos! 20.35 Diario de un nómada.

La Ruta de la Seda. 21.10 Diario de un nómada.

Carreteras extremas. 21.30 Cifras y letras.

22.00 Días de cine clásico. «Top Secret».

23.30 Abuela de verano. 00.45 Metrópolis.

## TVG

08.00 Quen anda aí? Verán.

09.30 Bos días.

11.05 A revista.

12.15 As nosas rúas.

12.40 Estache bo.

13.15 Festa na baiuca.

13.55 Galicia noticias.

14.25 Telexornal mediodía.

15.15 Telexornal deportes mediodía.

15.30 Reportaxes e entrevistas deportes.

15.45 O tempo.

15.50 Quen anda aí? Verán. 18.50 Avance Hora galega.

19.00 Hora galega.

20.25 Telexornal serán. Presentado por Marcos Sueiro y Raquel Domínguez.

21.50 O tempo.

22.00 Atrápame se podes, chanzo arriba. Presentado por Paco Lodeiro.

22.55 Nin o imaxinas. Presentado por Alba Mancebo.

00.10 Xeracións. 01.05 Telexornal serán.

# Antena 3

06.15 Las noticias de la mañana.

08.55 Espejo público. Presentado por Lorena García.

13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13.45 La ruleta de la suerte. Presentado por Jorge Fernández.

15.00 Antena 3 Noticias 1. Presentado por Sandra Golpe.

15.30 Deportes.

15.35 El tiempo. Presentado por Roberto Brasero.

15.45 Sueños de libertad.

17.00 Pecado original.

18.00 Y ahora Sonsoles. Presentado por Pepa Romero.

20.00 Pasapalabra.

21.00 Antena 3 Noticias 2.

21.30 Deportes.

21.35 El tiempo.

21.45 El hormiguero 3.0.

22.45 Hermanos.

02.30 The Game Show.

03.15 La tienda de Galería del Coleccionista.

# Canales temáticos

# TELEDEPORTE

18.00 [] Programa Juegos Olímpicos de París 2024; 19.55 [] Baloncesto;

# EUROSPORT 1 //

21.00 Ciclismo; 22.00 UTMB World Series; 23.00 Magacin. TCM //

14.00 «Cita en San Luis»; 16.05 «Dos mulas y una mujer»; 18.00 «Escalada al poder»; 19.50 «Corazón salvaje»;

22.00 «American Psycho»;

23.40 «Drácula». AXN //

13.04 Castle; 15.01 «Alien: Covenant»; 17.01 «Spider-Man: No Way Home: 19.12 Navy, investigación criminal; 22.03 «Fast & Furious IX».

# STAR CHANNEL //

15.24 ACI: Alta Capacidad Intelectual; 16.26 «Nadie»; 17.49 ACI: Alta Capacidad Intelectual; 18.57 El cuerpo del delito; 21.34 Tracker; 22.30 «Asesinato en el Orient Express».

# WARNER TV //

13.03 The Big Bang Theory: 14.48 «El renacido»; 17.16 «El dragón rojo»; 19.19 Hawai 5.0; 22.00 Whiskey Cavalier; 22.56 «XXX II: Estado de emergencia».

# CLAN

13.01 Slugterra Ascension; 13.21 The Inbestigators; 13.50 Slugterra: 14.11 Héroes a medias; 14.23 Bob Esponja; 15.51 Una casa de locos; 16.55 Los Casagrande; 17.42 Agus y Lui, churros y crafts; 18.12 Los Pitufos: 18.58 Polinópolis: 19.32 Tara Duncan; 19.43 Pat, el perro; 20.07 Los superminihéroes.

# BOING

13.09 Doraemon, el gato cósmico; 14.58 Teen Titans Go; 16.20 Looney Tunes Cartoons; 17.08 El mundo de Craig; 18.00 El asombroso mundo de Gumball; 18.54 Looney Tunes Cartoons; 19.12 Grizzy y los lemmings; 19.47 Batwheels; 19.59 Teen Titans Go.

# DISNEY CHANNEL

13.10 Hailey, ia por todas!; 13.35 Bluey; 14.55 Los Green en la gran ciudad; 15.50 Kiff; 17.05 Hamster & Gretel; 17.30

Los Green en la gran ciudad; 17.55 Marvel Spidey y su superequipo; 18.55 SuperKitties; 19.50 Bluey; 21.15 Kiff. TVG2

14.00 Onde vai a xente; 15.00 Galicia noticias: 15.25 Telexornal mediodía; 16.10 Telexornal deportes mediodía: 16.25 Pratos combinados; 16.55 Artemisa; 17.25 Ti Verás; 18.30 Desmontando Galicia; 20.20 De bares; 22.00 Telexornal serán; 23.05 Información meteorolóxica sobre o estado do mar; 23.10 Coralia e Maruxa.

# TRECE

14.30 Trece noticias 14:30; 14.45 El tiempo en Trece; 14.50 Sesión doble. «África express»; 16.40 «Safari Express»; 18.30 Western. «El hombre del Oeste»; 20.30 Trece noticias 20:30; 21.05 Trece al día; 21.55 El tiempo en Trece; 22.00 El cascabel.

13.53 La que se avecina; 22.55 «X-Men Origenes: Lobezno»; 00.55 La que se avecina.

# // canal de pago

13.55 9-1-1; 16.40 Chicago Fire; 20.00 Socialité Club; 21.00 Con olor a fresas; 22.45 Familia.

# ENERGY

DIVINITY

17.30 CSI Miami: 20.10 FBI: Most Wanted: 21.55 FBI International; 23.35 FBI: Most Wanted; 01.55 SOKO Leipzig. DMAX

# 16.52 La fiebre del oro: aguas bravas; 17.47 La fiebre del oro: Australia; 20.34 Chapa y pintura; 21.30 ¿Cómo lo ha-

#### 16.15 The Big Bang Theory; 19.45 9-1-1: Lone Star.

# NOVA

NEOX

16.15 La viuda de blanco; 18.00 La fea más bella; 19.00 A que no me dejas; 19.30 Corazón guerrero; 21.30 Guerra de rosas; 22.55 Cine. «Los se-

#### cretos que ocultamos». PARAMOUNT NETWORK

15.30 Los misterios de Murdoch; 18.10 Los asesinatos de Midsomer; 22.00 «Ojo por ojo»; 00.05 «Vuelo nocturno». ; 01.45 Pata negra.

#### JAMIE OLIVER: COCINA DE TEMPORADA 21.00 C. COCINA

# Las mejores recetas del verano

A lo largo de tres episodios, el programa propone, de la mano del popular chef británico, las mejores recetas para aprovechar al máximo las frutas y verduras de la temporada estival. El pro-

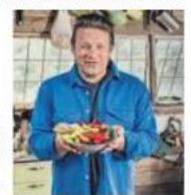

El famoso cocinero Jamie Oliver.

grama expone las tendencias gastronómicas más veraniegas con el chef Jamie Oliver, ofreciendo una amplia variedad de opciones originales.

# LA ABADESA FILMIN Drama histórico de lucha contra el patriarcado

Carlos Cuevas y la debutante Daniela Brown protagonizan una de las películas españolas de la temporada que causó auténtico furor en el Festival de Málaga. Una historia real abso-



Daniela Brown, en el papel protagonista de abadesa.

lutamente inédita que narra la lucha de Emma, una joven abadesa rebelde, contra el sistema patriarcal y las estructuras de poder establecidas del siglo IX.

# Cuatro

08.25 Callejeros viajeros. 10.10 Viajeros Cuatro.

11.30 En boca de todos. 14.00 Noticias Cuatro.

Presentado por Alba Lago.

14.55 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Manu Carreño.

15.15 El tiempo.

15.30 Todo es mentira. Presentado por Marta Flich y Pablo González Batista.

18.30 Tiempo al tiempo. Presentado por Mario Picazo, Alex Blanquer y José Luis Vidal.

19.55 Noticias Cuatro. Presentado por Diego Losada.

20.45 ElDesmarque Cuatro. 20.55 El tiempo.

21.05 First Dates, Presentado por Carlos Sobera.

23.00 La última luz. «Noche cerrada».

00.45 Cine Cuatro. «Alerta roja».

02.55 The Game Show.

# Telecinco

07.00 Informativos Telecin-

08.55 La mirada crítica. Presentado por Ana Terradillos.

10.30 Vamos a ver. Presentado por Joaquín Prat.

15.00 Informativos Telecinco. Presentado por Ángeles Blanco.

15.30 ElDesmarque Telecinco.

15,40 El tiempo.

15.50 Así es la vida. Presentado por Sandra Barneda y César Muñoz.

17.00 TardeAR.

20.00 Reacción en cadena. 21.00 Informativos Telecin-

21.40 ElDesmarque Telecin-CO.

21.50 El tiempo.

22.00 Supervivientes All Stars: Tierra de nadie. Presentado por Jorge Javier Vázguez.

01.55 Casino Gran Madrid Online Show.

# La Sexta

07.15 ¿Quién vive ahí? 09.00 Aruser@s fresh.

11.00 Al rojo vivo.

14.30 La Sexta noticias 1ª edición.

15.10 Jugones.

15.30 La Sexta meteo.

15.45 Zapeando. 17.15 Más vale tarde.

20.00 La Sexta noticias 28 edición.

21.00 La Sexta Clave. Presentado por Joaquín Castellón.

21.20 La Sexta meteo. Presentado por Francisco Cacho y Joanna Ivars.

21.25 La Sexta deportes. Presentado por Carlota Reig y Óscar Rincón.

21.30 El intermedio Summertime. Presentado por Sandra Sabatés.

22,30 El taguillazo, «Inmune». 00.40 Cine. «Destrucción en

Los Ángeles». 02.15 Pokerstars.

# Movistar+

08.10 Streetviú. 09.05 Colin de cuentas.

09.59 Jack el Destripador: caso abjerto.

10.57 Los monstruos de Ponticelli. «Dos niñas», «Tres monstruos», «Hasta que se demuestre lo contrario» y «¿Quién te cree?».

14.18 Luz en la oscuridad. "Daniela, Dulce y Bella (I)» y «Daniela, Dulce y Bella (II)».

16.05 Cine. «Retribution». 17.33 Cine. «Un funeral de muerte (2007)».

19.01 Todos mienten. 21.00 El deporte y la cien-

cia. «El cuerpo». 22.00 Perrea, perrea. «Daleduro».

23.00 Leo talks.

23,30 Muertos, S.L.

00.29 El Camerino. «Rozalén, Tanxugueiras, Izaro».

01.21 Cine. «Más allá de la vida».

# «OT 2025» y la tercera temporada de «Reina roja», en Prime Vídeo

MADRID / EUROPA PRESS

Zeta, el nuevo thriller de acción de Dani de la Torre, protagonizado por Mario Casas; la nueva película de Paula Ortiz La virgen roja; la renovación de Reina roja por una tercera temporada, antes incluso de estrenar la segunda, o la confirmación de la nueva edición de Operación Triunfo son algunos de los anuncios más destacados de Prime Video, que presentó las producciones que llegarán a la plataforma de Amazon a finales de este año y ya en el 2025.

«Estamos incorporando a nuestro catálogo más thrillers apasionantes, comedias hilarantes, talent shows entretenidos y documentales impactantes», afirmó María José Rodríguez, responsable de contenidos originales de Prime Video en España. También destacó el «diverso y ambicioso catálogo de producciones originales españolas» con el que cuenta la plataforma.

«Estamos encantados de celebrar un año récord hasta la fecha para Prime Video en España», dijo Ricardo Cabornero, Director de Prime Video en España y Portugal que destacó «la continua inversión local en la producción y adquisición de series, películas v entretenimiento en directo, junto con nuestra creciente cartera de canales de primer nivel» con el objetivo de «convertirnos en el primer destino de entretenimiento para nuestros suscriptores»

Entre la batería de títulos que Prime Video presentó, hay siete nuevos proyectos, encabezados por Zeta, un thriller dirigido por Dani de la Torre y protagonizado por Mario Casas, que encarnará a un espía retirado que debe volver a la acción. También una nueva serie, titulada Cochinas, protagonizada por Elena Anaya y creada por Carlos del Hovo e Irene Bohoyo, que ahondará en el mundo del porno y la sexualidad femenina en la España de los 90.

Otra de las series es Punto Nemo, una original que mezcla misterio y aventura y que sigue los pasos de una expedición científica que cuenta con un potente reparto en el que destacan nombres como los de Najwa Nimri, Óscar Jaenada, Alba Flores, Maxi Iglesias o Enric Masip. Entre los nuevos títulos también hay tres docuseries.

# Los deportes

# ATLETISMO

18.00. M+ Deportes Diamond League. Londres. AUTOMOVILISMO

# 20.30. DAZN F1 GP de Japón 2022. Carrera F1 22.35. DAZN

F1 GP de Italia 2021. Carrera F1

# BALONCESTO

08.00. M+ Deportes NCAA. New Mexico - Clemson 19.55. Teledeporte [] Amistoso selección femenina. España-

Australia 23.00. M+ Deportes NCAA. Colorado - Florida. CICLISMO

11.30. Eurosport 2 Tour de France. Mónaco-Nice 13.30. Teledeporte Tour de France. Monaco-Nice 21.00. Eurosport 1 Tour de France. FUTBOL

11.40. Teledeporte UEFA Women's Under-19 Championship. Alemania-España 12.00. DAZN LaLiga LaLiga EA Sports. Real Sociedad - Las Palmas 15.00. DAZN LaLiga LaLiga EA Sports. Getafe - Athletic 15.30. M+ Liga Campeones UEFA Champions League. Sevilla - PSV Eindhoven 16.05. M+ LaLiga TV LaLiga EA Sports. Real Sociedad - Athletic 18.15. M+ Liga Campeones UEFA Champions League. Lens -Sevilla 19.00. DAZN LaLiga LaLiga EA Sports. Sevilla - Granada 20.00. M+ Liga Campeones UEFA Champions League. Estrella Roja -Manchester City 22.00. DAZN LaLiga LaLiga EA Sports. Girona - Barcelona 22.30. Teledeporte UEFA European Under-19 Championship. España-Francia.

11.45. M+ Golf The Open Championship. The 152nd Open Championship. Jornada 4 14.45. M+ Golf The Open Championship, The 152nd Open Championship. Jornada 4 22.00. M+ Golf The Open Championship. The 152nd Open Championship, Jornada 4.

MOTOCICLISMO

16.30. Eurosport 2 República Checa. Superbike World Championship 16.41. DAZN 1 Carrera Moto3 17.30. Eurosport 2 República Checa. Superbike World Championship 00.00. Eurosport 18h de Suzuka.

I En directo

# TENIS

10.00. M+ Vamos ATP 500 de Hamburgo, Final 11.45, M+ Deportes ATP 250 de Gstaad. Final 16.00. M+ Deportes ATP 250 de Bastad. Final 21.00. M+ Deportes ATP 500 de Hamburgo. Final 01.30. M+ Varnos Wimbledon, Alcaraz Djokovic.



# **PALAS DE REI**

Hotel Balneario Río Pambre

Escapada de verano a balneario: Alojamiento, desayuno, circuito termal, tratamiento ¡Descanso y relax en un entorno natural!



DESCUENTO

**PRECIO** 

Entra en oferplan.lavozdegalicia.es y compra tu cupón

LUNES 22 DE JULIO DEL 2024 SUSCRIPCIONES Teléfono gratuito 900 154 218 CENTRALITA 981 180 180



LA MIRADA

# Juez Peinado: por si suena la flauta

o sé si Begoña Gómez habrá cometido o no algún delito,
aunque de momento no hay ningún indicio sólido ni, mu-

cho menos, pruebas de que así sea. Dos informes de la UCO descartan irregularidades e ilegalidades. Lo que sí resulta evidente es que la instrucción del caso por parte del juez Juan Carlos Peinado está repleta de decisiones muy discutibles e incluso estrambóticas. Empezando por la admisión de la querella del seudosindicato ultraderechista Manos Limpias. A estas alturas, el juez no ha concretado en qué hechos se sustancian las acusaciones de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que atribuye a Gómez. Y, en un auto insólito, señala que investiga «todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada, desde que su esposo es el presidente del Gobierno que se contienen en la denuncia inicial». Es lo que en Derecho Penal se denomina investigación prospectiva que, coloquialmente, significa investigar por si suena la flauta o echar la caña a ver si se pesca algo, es decir por si se encuentra algún indicio delictivo, lo contrario de lo que debe hacer un juez. Las investigaciones prospectivas están prohibidas. Así lo dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y muy claramente una sentencia del Tribunal Supremo de la que fue ponente Carmen Lamela: «El hecho objeto de investigación, con independencia de su complejidad, debe estar delimitado. No es posible iniciar procesos penales para investigar en general a una persona». Y añadía: «Un Estado constitucional repudia la inquisitio generalis o la búsqueda a toda costa de algún tipo de responsabilidad de una persona, ya que genera persecuciones indeterminadas...». Eso es justamente lo que estamos viendo.

El mundo a los cuatro vientos Chile

# El desierto más seco del mundo florece

Se calcula que el de Atacama cuenta con unas 200 especies de plantas



 Cecilia Valdez Buenos Aires El desierto de Atacama (norte de Chile), conocido como el más árido del planeta, está cubierto de una alfombra de flores blancas y púrpuras. Aunque este fenómeno suele ocurrir en prima-

vera, este año se produjo inusualmente temprano, en pleno invierno del hemisferio sur, debido a las lluvias provocadas por El Niño, un evento que influye en el clima global.

Este desierto también es conocido como el «desierto florido» porque periódicamente -cuando los niveles adecuados de lluvia y temperatura coinciden para despertar las semillas latentes del desierto-, se cubre de flores. Según un análisis del 2022 de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en los últimos 40 años se produjeron alrededor de 15 eventos florecientes. La floración suele coincidir con El Niño debido a que las temperaturas son más cálidas en la región y esto provoca mayor evaporación y más precipitaciones. Las fuertes lluvias invernales despojan a las semillas latentes de su capa protectora, lo que provoca su floración.

Más de 200 especies de plantas germinan y florecen en el desierto de Atacama. En el 2022, el Gobierno de Chile anunció la creación del Parque Nacional Desierto Florido en el desierto de Atacama, en un esfuerzo por proteger estas raras floraciones junto con la vida silvestre, incluidos insectos, reptiles y aves. «Estamos acá porque tenemos una deuda con la protección del desierto florido, pero en particular con la pro-



Los expertos quieren fortalecer la protección y la conservación del desierto. RODRIGO GUTIERREZ REUTERS

tección de Atacama», sostuvo el presidente, Gabriel Boric, al dar a conocer la iniciativa. «Son más de 200 especies de flores y hay, además, una fauna exquisita que también debe ser protegida», subrayó.

El objetivo es fortalecer la protección y conservación de esta área que atrae miles de turistas y visitantes, sobre todo en épocas de floración. Boric aseguró entonces que el Gobierno chileno «ve que la región de Atacama tiene un potencial turístico que es tremendo y que tenemos que cuidar más, porque el turismo es una industria que genera muchas externalidades positivas».

Finalmente, en marzo del 2023, Boric firmó el Decreto Supremo N°12, que declara el Parque Nacional Desierto Florido un área natural protegida en Chile. Esta área posee una superficie de alrededor de 57.000 hectáreas y se encuentra localizada en el desierto de Atacama, que cuenta con 1.600 kilómetros de largo, y está encajonado entre el océano Pacífico y la cordillera de los Andes. Este desierto es casi 50 veces más seco que el Valle de la Muerte en EE.UU. y algunas de sus estaciones meteorológicas nunca han registrado una gota de lluvia.

Si bien la floración de este año aún no es lo suficientemente extensa para ser considerada oficialmente como «desierto florido», se esperan más lluvias, lo que podría significar que las flores se extiendan sobre un área más grande. Un artículo de la revista National Geographic destaca que todavía queda mucho por aprender sobre la superfloración de Chile: «Según un estudio del 2022 publicado en Frontiers in Ecology and Evolution, poco se sabe sobre el proceso ecoevolutivo que desencadena el desierto florido», es decir, «cómo han evolucionado las plantas para garantizar la polinización durante el raro y breve período de floración».

La meseta de Atacama tiene un clima árido, similar al de Marte, y esto la convierte en un sitio ideal para que los científicos estudien las posibilidades de vida en otros planetas. Los astrobiólogos investigan las especies altamente adaptables de Atacama para entender si podría existir vida en otros lugares del universo. La mayoría de las zonas protegidas de Chile se encuentran en la Patagonia (sur del país) y Atacama solo tiene garantizada una ínfima parte de esa protección debido a la idea de que allí no hay nada que proteger, una idea que de a poco empieza a cambiar.



LUNES, 22 DE JULIO DEL 2024 · Salgueiriños, 44. Santiago · redac.santiago@lavoz es · www.lavozdegalicia.es/santiago/ · Teléfono: 981 559 100 · ISSN 1888-5136

# La campaña de buenas prácticas controlará la intensidad del ruido

Las personas que informarán a turistas y peregrinos dispondrán de sonómetros

SANTIAGO / LA VOZ

La campaña de buenas prácticas dirigida a los turistas y peregrinos que visiten Santiago este verano desde bien entrado el mes de agosto -porque el Concello no tendrá tiempo para concluir antes el proceso de contratación— podrá medir el volumen de sonido que emitan los grupos de visitantes, uno de los aspectos más criticados, por molesto, por los vecinos de la ciudad tanto en quejas individuales como en iniciativas colectivas como la puesta en marcha, ya desde el verano pasado, por los vecinos de la rúas de San Pedro y Concheiros, de las más afectadas, junto a la Praza do Obradoiro y su entorno, a causa de la multitud de grupos de peregrinos que entran por el Camino Francés hacia la Catedral.

El expediente de contratación del servicio de planificación, gestión y dinamización de la campaña de comunicación y sensibilización acerca de buenas prácticas y conductas respetuosas para un turismo sostenible en Santiago, aprobado por el gobierno local el pasado día 15 con un presupuesto base de licitación de 98.446,63 euros (IVA incluido) y publicado al día siguiente en la Plataforma de Contratación del Sector Público, incluye el equipamiento de los diez informadores que trabajarán a pie de calle, y en él se incluyen cinco sonómetros de mano para medir la intensidad de los cánticos y el alboroto que con frecuencia generan esos grupos. El equipamiento incluye también dispositivos móviles (tabletas), chalecos identificativos y mochilas. Además, el Concello ha calculado para este personal, a efectos del pago de

**NEXT GENERATION** 





Cada día en el Obradoiro. El año pasado por estas fechas el Concello puso énfasis, incluso con presión policial, para advertir a los visitantes que no se podía comer al estilo pícnic en el Obradoiro ni recostarse contra las columnas de Raxoi. Estas prácticas se repiten este verano libremente. Las fotos son de finales de la semana pasada. PACO RODRÍGUEZ

dietas, la realización de un total de cuarenta kilómetros diarios de desplazamientos para dar cobertura a las distintas áreas señaladas en el municipio como objetivos preferentes para la puesta en práctica de la campaña.

Aunque inicialmente la campaña iba a tener una duración de tres meses, el gobierno local la redujo a la mitad argumentan-

do que la cuantía disponible a través del Plan de Turismo Sostenible -producto de un convenio entre la Secretaría de Estado de Turismo, la Axencia de Turismo de Galicia y el Concello de Santiago- no daba para más, y minimizando el posible efecto negativo de esa reducción porque aun así se ejecutará en agosto y septiembre, cuando todavía hay

un flujo muy elevado de grupos de peregrinos. En todo caso, la puesta en marcha de la campaña, que también se difundirá a través de redes sociales y en soportes publicitarios urbanos como mupis y buses del transporte público, se realizará bien entrado agosto, porque el plazo de presentación de ofertas termina el 31 de julio.

# Diálogo en la calle con los visitantes, redes sociales y soportes urbanos

Los mensajes de la campaña se basarán en el Decálogo de Boas Prácticas lanzado el verano pasado por el gobierno local, recién llegada Goretti Sanmartín a la alcaldía, para sensibilizar y concienciar sobre la convivencia armónica entre visitantes y vecinos, como parte de la puesta por un nuevo modelo que promueva un turismo de calidad.

El informe municipal que justifica la necesidad de contratar esta campaña incide en puntos como concienciar sobre el carácter patrimonial de Santiago y la importancia de cuidar la ciudad, respetando tanto los espacios y edificios públicos como la propia vida cotidiana y el descanso de los vecinos; recibir de forma amable a las personas que visitan Santiago, con una interlocución a pie de calle para darles la bienvenida e informarles de sus derechos y obligaciones durante su estancia; situar a Santiago como destino de turismo consciente y responsable, que promueve una visita tranquila y completa; maximizar el impacto positivo del turismo por retorno económico y reconocimiento de Santiago como destino patrimonial; y establecer canales de comunicación entre visitantes y vecinos, de forma que estos perciban los beneficios del turismo y sean anfitriones, prescriptores y protectores de los activos de la ciudad.

# Será un ensayo

La de buenas prác-DESDE EL ticas es una campaña bienintencionada pero de obje-

tivos tan ambiciosos que requieren una labor constante y no solo una acción de mes y medio que, además, este año llega tarde porque difícilmente se podrá poner en marcha antes de mediados de agosto. En todo caso, valdrá de ensayo para un futuro mejor planificado.



# VENTANAS SANTIAGO

Cambia tus ventanas de subvención



BONIFICACIÓN de hasta un 40% del presupuesto



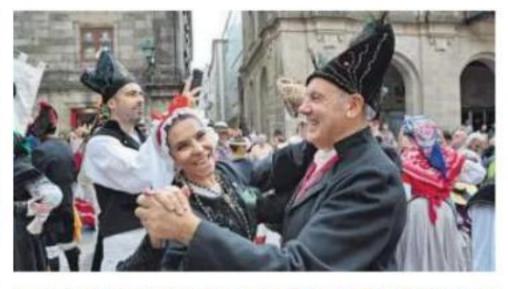



O Día do Traxe Galego mudou Praterías nunha pista de baile na que concelleiros da cidade de todas as siglas botaron máis dunha peza. FOTOS XOÁN A. SOLER

# Santiago tamén é a capital do traxe galego

A cidade vella foi todo un escaparate de roupas de gala e de cotío con dous desfiles

EMMA ARAÚJO

SANTIAGO / LA VOZ

O 25 de xullo é o Día de Galicia e nesa data a súa capital ten que estar á altura da xornada, chea de actos institucionais e imaxes para a posteridade. Por iso, días como o de onte, no que a cidade muda de pel para sacarlle lustre ao traxe tradicional galego, converten a Compostela nunha festa do orgullo do propio, con cada vez máis vestimentas tradicionais de gala e de cotío nas rúas, pero coa parte negativa de que non se ven moitos homes. E iso non quita que Santiago manteña o ben merecido título de capital da vestimenta tradicional co gallo do Día do Traxe Galego.

O programa comezou cun desfile que xa de mañá arrincou na Alameda, seguiu polo casco histórico e rematou en San Paio de Antealtares, dividíndose a longa serpe de cor que percorreu a parte vella entre os asistentes ao servizo relixioso e os que agardaron espallados pola cidade ata que chegou a hora da recepción oficial en Raxoi.

Foi unha mañá de baile galego en Praterías, demostrando que o baile é unha cousa de ritmo e non de ideoloxía, con parellas de xotas e muiñeiras que pensan un Santiago moi distinto cando fan política pero que gozan do Apóstolo do mesmo xeito, con ledicia, respecto, e traxe galego ben levado, maila que sexa por un día.

Precisamente, a rexedora, Goretti Sanmartín, lanzou na recepción oficial a mensaxe de que non
estaría mal que de cando en vez,
e máis alá da data oficial do Día
do Traxe Galego, a cidade volvese a «quitalos das arcas, das gabetas e dos armarios para recuperalos para que haxa unha resignificación, unha actualización
da xente que hoxe en día tamén
inspirándose neses traxes, fai tamén vangarda no deseño».

Vendo o aplauso e o agradecemento que esta idea tivo entre as persoas que festexaron o



A exhibición na Quintana amosou traxes moi variados e espectaculares.

día na terraza de Raxoi, e o agradecemento da asociación do traxe, haberá que agardar se a idea vai arriba. O que si quedou claro nesta recepción oficial é que a proposta foi moi ben acollida pola Asociación do Traxe Galego. A súa presidenta, Pilar Astray, recoñeceu a súa ledicia porque onte foi a 45.ª edición desta cita que busca recoñecer o traxe galego como unha mostra máis da identidade propia. Tanto Goretti Sanmartín como Pilar Astray pecharon as cadansúas curtas intervencións cuns «Viva o traxe galego!», para de seguido probar o menú de Raxoi, cheo de pratos de cociña da terra.

A festa, que desta vez tivo a sorte de que acompañou o tempo, sen chuvia para non danar teas e veludos, e coa temperatura non tan elevada para que a roupa non escaldase, fixo un descanso de sobremesa. Volveu co desfile da tarde e o concurso que premia os mellores traxes despois dun percorrido pola pasarela no que puideron verse traxes de gala de home e muller, xunto con vestimentas máis sinxelas en deseño e materiais empregados.

O Día do Traxe Galego fixo que un bo feixe dos 1.400 peregrinos que onte pola mañá recolleron a súa compostela na Oficina do Peregrino se atopasen cunha imaxe moi distinta de Santiago, o que lles permitiu gozar do agasallo extra de ver un Santiago orgulloso das súas tradicións téxtiles e festeiras.





Oferplan

Silla de playa reclinable. Envío a domicilio incluido. ¡Oferta limitada!



Espacio Vital Bienestar

Masaje sensitivo Experiencia Oriental 60 min

# La Festa do Escalo en Chaián tuvo mucha participación y buenas capturas

Casi medio centenar de pescadores participaron en el concurso de ciprínidos

SANTIAGO / LA VOZ

Chaián, a orillas del Tambre y en el límite entre los concellos de Santiago y Trazo, vivió ayer una jornada festiva en el entorno del área recreativa, con mucha participación animada por la climatología por fin veraniega. El centro de la jornada, como sucede desde hace casi cinco décadas, es el concurso de pesca de ciprínidos, que tuvo el máximo posible de participación, 45 pescadores, y buena cantidad de capturas.

Pero la XLVIII Festa do Escalo es, más que una competición de caña y sedal, una jornada de convivencia en torno a la pesca y el río. Se celebró por la mañana un campeonato de chave y, terminado este y el concurso de pesca, el tradicional «Xantar popular», en el que participaron unas doscientas personas que pudieron degustar un menú tan enxebre como el compuesto por entrantes de pulpo, carne ao caldeiro y postres, por 35 euros el comensal. Antes, por supuesto, sesión vermú con la orquesta Suavecito, que repitió por la noche, a partir de las nueve, en la verbena nocturna. Porque la jornada festiva en Chaián se prolongó hasta pasada la medianoche.

Había comenzado temprano, con la concentración de pescadores en el área recreativa poco después de las ocho de la mañana, para iniciar la prueba a las nueve, hasta el cierre del control a las 13.45. Tras los pesajes se estableció el ránking de ganadores, que recibieron sus co-



Animación. El área recreativa de Chaián estuvo muy animada desde primera hora de la mañana hasta que acabó la verbena nocturna

rrespondientes trofeos en las diferentes modalidades.

La Festa do Escalo, organizada por la Sociedad de Caza y Pesca La Venatoria con el apoyo de los Concellos de Santiago y Trazo, la Diputación y la asociación Compostela Monumental, está incluida en el programa del Apóstolo. A la jornada asistieron la alcaldesa tracense, Josefina Suárez, y los ediles compostelanos Xesús Domínguez en representación del gobierno local, Borja Verea, Borja Rubio y Gonzalo Muíños.



# Alexandre Chicharro y Nieves Iglesias ganaron el concurso de pesca

Los tres primeros del concurso de pesca de ciprínidos, en la clasificación de hombres, fueron, por este orden, Alexandre Chicharro, David Nieto y José Manuel Cabo. En la de mujeres, Nieves Iglesias, Susana García y Ángela. M. Moure; en la juvenil, Nahla Cabo, Sabela Touceda y Aaron Rodríguez. Y en la de parejas, Alberto Boquete-Rubén Boquete, Ramón Andrade-Constantino Maceira y José Luis-Diego Gómez.



# Meses de espera para sacar el carné de conducir en las escuelas de A Coruña

La falta de examinadores genera una amplia lista de espera en la provincia

F. FERNÁNDEZ

FERROL / LA VOZ

Obtener el carné de conducir en las autoescuelas de la provincia se ha convertido en toda una odisea. Hay que ahorrar unos dineros y, además, armarse de paciencia, porque hay lista de espera para concurrir a los exámenes. Sobre todo en verano, cuando los estudiantes quieren aprovechar las vacaciones para sacarse el permiso de circulación, explica Pablo Pérez Mayobre, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de A Coruña y responsable de los centros Fene Sport y Madrid París, esta última en Ferrol.

«Ahora hay mucha gente, sí, vienen a sacarse el carné cuando acaban de estudiar y esto se junta con las vacaciones de los examinadores [de la Jefatura Provincial de Tráfico], con lo cual, la situación es peor, aunque ya arrastrábamos retrasos de antes», aclara. El colapso se produce, fundamentalmente, a la hora de poder presentarse al examen práctico durante los meses de julio y agosto.

«Si te digo que hay en torno a dos mil aspirantes en espera en toda la provincia no creo que vaya muy desencaminado», apunta.

Pérez Mayobre añade que, lo habitual, es esperar nada menos que un año entero para completar las pruebas teóricas y prácticas que entraña obtener el carné de conducir: «Lo normal es que una persona que se saque el teórico ahora en julio no sea capaz de obtener el permiso has- ciendo algún apoyo en Santia- en torno a veinte examinadores te público».



Foto de archivo de un coche de autoescuela por las calles de Santiago. PACO RODRÍGUEZ

ta el año que viene. Este verano, imposible. Podría sacarlo a partir de septiembre, octubre, que es cuando baja la demanda, pero si es gente que solo puede presentarse en verano tendría que hacer el teórico un año y el práctico al siguiente».

Y es que se realizan pocos exámenes para la demanda que hay, «aunque en A Coruña, dentro de lo que cabe, somos de los que mejor estamos en toda España. Pero tres meses y pico hay que esperar para superar la prueba».

El problema es la falta de examinadores. Mayobre abunda que en toda la provincia de A Coruña están realizando esa labor diez personas, «A Ferrol vienen una mañana a la semana, el resto de los días están en A Coruña o hago, porque Santiago tiene jefatura propia, pero dependiente de A Coruña, y también andan muy escasos». Pero en verano no están disponibles esos diez examinadores porque algunos cogen ahora vacaciones, «y en vez de diez quedan cinco o seis y las pruebas se quedan también en la mitad». Mayobre añade, de todos modos, que «si estuvieran todos trabajando harían 120 pruebas al día -a razón de doce diarias cada uno-, que aún así no llegarían a nada».

# Más examinadores

El presidente de las autoescuelas de la provincia estima que harían falta cinco examinadores más para cubrir la demanda de los aspirantes a obtener el carné. «Hace quince años -recuerda- había

y hacían quince pruebas al día».

Pero, ¿por qué no hay más examinadores? «Habría que preguntarle al Estado porque al final son funcionarios y tiene que convocar plazas suficientes para cubrir las bajas que se están produciendo por jubilación y no lo hace», responde Pérez Mayobre.

Por si ese problema no fuera suficiente, el presidente de las autoescuelas destaca que también están afectados por la falta de personal de oficina en la Jefatura Provincial de Tráfico.

En cuanto a los perfiles de los aspirantes a sacarse el permiso de circulación abundan los jóvenes de entre 24 y 26 años, «cuando acaban de estudiar necesitan el coche para moverse, antes se van arreglando con el transpor-

# Ferrol contará con el primer módulo de FP dual para formar a futuros profesores

La falta de profesores de autoescuelas es otro de los problemas que atenazan al sector y que empantana el proceso para obtener

el permiso de circulación. Por eso, a través de la asociación nacional de profesionales se ha peleado para que se introduzca un módulo de FP



Pérez Mayobre.

dual para formar a futuros docentes. «Si todo va bien, empezará en septiembre en el centro integrado de formación profesional Leixa de Ferrol, el único, de momento, de la provincia que impartirá ese módulo de conducción v seguridad», avanzó Pérez Mayobre.

Hay 19 personas matriculadas, que estudiarán y harán prácticas durante los dos próximos cursos. Cuando acaben, «tienen el trabajo asegurado, aquí no hay paro», añade el presidente provincial del gremio.

Esa asociación cuenta con 65 empresas adheridas, algunas de ellas con varias subsecciones (escuelas), con las que «podemos estar en torno a 80» centros. La mayoría de ellos son de pequeño tamaño. «Somos miniempresas y es muy complicado mantenerlas porque la competencia es brutal, los precios bajaron muchísimo y estás en el mínimo total. Hay gente que lo intenta, pero al poco cierra o se acaba integrando en una más grande», añade.

CARMEN PORTO RODRÍGUEZ JOVEN DE CULLEREDO QUE SE ESTÁ SACANDO EL CARNÉ

# «El examen práctico me parece difícil, conducir y el teórico, no»

F. F. FERROL / LA VOZ

armen Porto Rodríguez, de 19 años, está en pleno proceso para obtener el carné de conducir. Esta joven residente en el área metropolitana de A Coruña se sacó a la primera el examen teórico; del práctico lleva dos intentonas, pero la mala suerte se cruzó en su camino en ambas ocasiones y suspendió. Cruza los dedos para que a la tercera vaya a vencida.

«Nada más cumplir los 18, me apunté en la academia, estaba deseando sacarme el carné porque vivo en O Burgo (Culleredo) y, aunque hay bus a A Coruña cada 15 minutos, siempre te da más libertad tener coche», explica esta joven risueña.

Y continúa: «En cuanto me apunté en la autoescuela, ya me

dijeron que hasta que no tuviera el teórico aprobado no podía ni subirme a un coche. Eso es diferente a lo que pasaba antes, que la gente estudiaba el teórico a la vez que ya iba haciendo prácticas para así poder sacárselo antes».

Así que se puso manos a la obra para superar la primera gran prueba del permiso de circulación: la parte teórica. «Para prepararla, hice muchísimos test y vi muchos tutoriales. La verdad es que hay muchas formas de preparar el examen online y como te van corrigiendo al momento, me resultó fácil estudiar. De hecho, aprobé a la primera», celebra.

A Carmen le habían advertido de que seguramente tendría que esperar para empezar a hacer las prácticas de conducción.



Carmen tiene 19 años.

Sin embargo, «empecé relativamente pronto, un par de semanas después de aprobar el teórico».

Avanza que subirse al coche del autoescuela para hacer cada práctica cuesta 22 euros, «la verdad sí me parece algo caro, porque ya te dicen al empezar que, como mínimo, tienes que hacer unas 30 o 40 para ir preparada. Yo hice 45 y suspendí». Se gastó 990 euros en esas prácticas.

Tras el disgusto por suspender el examen por culpa de un coche mal aparcado delante de un camión, Carmen Porto explica que tuvo que esperar otro mes para acudir a una nueva oportunidad, «porque a mi autoescuela no le daban muchas plazas para el examen y había más gente que yo pendiente de presentarse. Para prepararse, realizó diez clases más al volante: otros 220 euros más. En total, 1.210 euros solo en prácticas. «Y volví a suspender por un error tonto», lamenta.

«A mí sí que me parece difícil sacarse el carné, no conducir ni el teórico, pero sí el examen práctico», defiende.

Carmen reconoce que en el autoescuela se comenta el problema que acucia al sector: que hay pocos examinadores para tanta gente, «y que hay veces en que hay que esperar mucho para poder hacer el examen Y para las prácticas, alguna amiga que lo está sacando en otra autoescuela me contó que, después de aprobar el teórico, te apuntan en una lista de espera de hasta tres meses para poder empezar las prácticas».

Pablo Pérez Mayobre apunta que el teórico «es sota, caballo y rey, pero en circulación hay más variables, no depende solo del chaval, hay un factor de suerte». De media, aprueban a la primera el examen práctico de conducir el 50 % de los aspirantes que se presentan.

# Arte megalítico y rupestre, un atractivo que no deja de crecer en la provincia

A Costa da Morte y Compostela tienen planes especiales para su cuidado

EMMA ARAÚJO

SANTIAGO / LA VOZ

Competir en la provincia con unos monumentos tan emblemáticos como la catedral de Santiago y la Torre de Hércules es prácticamente imposible, pero eso no desmerece el vasto patrimonio catalogado en A Coruña y que corresponde a prácticamente todos los períodos, incluido el prehistórico.

De hecho, la Costa da Morte está considerada como un enclave megalítico único y el más importante de la Península, con restos también en la comarca de Ordes. Y a su vez, el área de Santiago y su entorno, incluida la comarca de Barbanza, se está convirtiendo en referente rupestre, ya que todos los años suelen descubrirse estaciones de la Edad de Bronce mientras se está a la espera de prospecciones arqueológicas para hallazgos de más calado.

Los números no engañan, y mientras en la Costa da Morte, en donde destaca el dolmen de Dombate, ya había medio millar de enclaves megalíticos catalogados en el 2010, con una parte importante de ellos en buen estado de conservación, este patrimonio se ha incrementado progresivamente con la localización de petroglifos (grabados rupestres).

Son precisamente estos yacimientos con petroglifos los que más abundan en el entorno de Compostela, con más de 120 estaciones catalogadas, aunque este número no deja de crecer por nuevos hallazgos o por la localización de petroglifos que esta-







Joyas milenarias. El dolmen de Dombate (imagen inferior) es la estrella megalítica de la provincia, plagada de petroglifos con ruta señalizadas como la de Teo. La parte negativa son los atentados a este patrimonio (derecha), ÁLVARO BALLESTEROS/ **BASILIO BELLO** 

ban catalogados pero a los que se les había perdido la pista porque su ubicación no estaba bien registrada.

El estado de conservación y promoción de estos yacimientos es desigual, con ejemplos positivos en Teo, que dispone de una ruta homologada que se beneficia de limpiezas periódicas, mientras que otros espacios, como A Pedra que fala, ubicada en Fecha (Santiago), necesita una intervención en su entorno.

La forma de preservar este patrimonio genera debate entre administraciones y arqueólogos, ante la conveniencia o no de excavar estos restos, identificarlos sin exponerlos posponiendo cualquier intervención extra o únicamente registrar su existencia para futuros estudios. Pero en lo que no hay debate alguno es que la titularidad pública
de estos yacimientos es la opción
más garantista. Así ocurrió con
el dolmen de Dombate, en Cabana de Bergantiños, adquirido por
la Diputación en 1975 y musealizado. Mientras tanto, innumerables mámoas catalogadas carecen de protección alguna.

# «Hai un potencial inmenso, o problema é xestionalo»

Luis Leclère es el presidente de A Rula, la Asociación cultural de divulgación e protección de arte rupestre, constituida en el año 2013 y artífice de que el número de petroglifos descubiertos en el entorno de Santiago se disparase, ya que en esta asociación tienen la mirada entrenada y donde cualquiera ve una oquedad en una piedra ellos vislumbran un vestigio de la Edad de Bronce. Además de encontrar petroglifos también bucean en la burocracia para protegerlos, y si el proyecto del Parque Compostela Rupestre es una realidad fue porque A Rula plantó la semilla.

Pendientes de que este parque y el de la Costa da Morte por fin echen a andar, Leclère confirma que en la provincia «hai un potencial inmenso, pero o malo é a súa xestión. Temos un megalitismo moi rico, e tamén de arte rupestre, pero teñen problemas de accesibilidade, sobre todo polo estado dos montes».

«Non estamos ao nivel doutras escolas rupestres como a alpina ou escandinava. No noso caso, nin a sociedade nin as administracións están ao nivel do patrimonio que temos», lamenta, aunque A Rula vislumbra la solución a estas carencias, al menos parcialmente. Y esto pasa, según Leclère, por gestionar mejor este patrimonio, hacerlo accesible «para que tamén se convertan en ferramentas para o desenvolvemento económico e do turismo, porque hai que ter en conta que son elementos que enriquecen o noso patrimonio porque é algo singular e propio».

Los avances, que considera «tímidos e moi lentos», se refieren a proyectos como los parques previstos en A Costa da Morte y Compostela, así como la política de limpieza y di-



vulgación que desde hace años desarrolla el Concello de Teo, con una ruta oficial e identificada, con cuidados periódicos del recorrido y visitas que organiza el propio colectivo A Rula

El hecho de que este patrimonio esté disperso y en zonas alejadas dificulta la vigilancia ante, además del riesgo de talas, incendios forestales y atentados de distinta gravedad, como pintar con tiza las líneas rupestres o lo que es peor, rascarlas con algún objeto punzante. Ante esta realidad, Leclère reconoce que «todo ao que se lle dá uso xera un desgaste, e se hai un mal uso, o desgaste é moito maior, pero nós temos comprobado que cando algo está vandalizado é moi posible que xa estivese desleixado ou sen mantemento».

El presidente de A Rula confía en que el cuidado de los yacimientos dispersos por la provincia también refuercen la concienciación del valor del legado prehistórico. Mientras tanto, Leclère confirma que en el colectivo A Rula continuarán haciendo lo que más les gusta, es decir, seguir investigando e inventariando el patrimonio existente, ya que a la pregunta de si queda mucho por descubrir Leclère se repite y afirma: «iSi, si si!». Ayudas para mantener el patrimonio y divulgación de áreas emblemáticas

El principal problema del patrimonio rupestre que atesora la provincia es que a nivel institucional y social no se le da tanta importancia, y tanto los restos megalíticos como las manifestaciones rupestres suelen ocupar espacios alejados que muchas veces son privados, lo que dificulta su cuidado y mantenimiento.

Pese a ello, las zonas arqueológicas por excelencia, la Costa da Morte y el área de Compostela, gozan cada vez más de mayor reconocimiento, aunque queda mucho por hacer, sobre todo en el entorno de Santiago, ya que las construcciones megalíticas de la costa fueron las primeras manifestaciones prehistóricas en despertar interés por su protección. Así lo demuestra el hecho de que el Parque Arqueolóxico do Megalitismo ya fuese planteado en el año 2010 por la Xunta, aunque finalmente la Diputación asumió su desarrollo.

Este proyecto está en estos momentos pendiente de renovación del convenio ya existente entre la Diputación y los concellos que forman parte del mismo: A Laracha, Cabana de Bergantiños, Carballo, Dumbría, Laxe, Malpica de Bergantiños, Mazaricos, Ponteceso, Vimianzo, Zas y Cee.

«Todos os concellos apostan polo parque, e a renovación do convenio é só un trámite burocrático, pero hai que facelo», explica Xosé Luís Pena, diputado provincial del área de Patrimonio. El siguiente paso, avanza, será que cada Concello gestione la expropiación de terrenos en donde se ubican los monumentos megalíticos para así poder destinar dinero público a su limpieza y mantenimiento. Con el suelo expropiado de forma «cirúrxica», la Diputación compensará a los ayuntamientos por este desembolso con una fórmula pendiente de concretar. Superada esa fase, comenzará la parte de acondicionamiento de rutas y divulgación del megalitismo.

En el caso del Parque Compostela Rupestre, el proceso es el mismo, con el acondicionamiento en Villestro (Santiago) de un centro de interpretación y la divulgación de numerosas rutas en las que se encuentran los petroglifos. Este proyecto está pendiente de la adjudicación de los trabajos de limpieza de las estaciones y de sus accesos, una intervención que se retrasó por las dificultades con la titularidad del suelo.

En paralelo a ambos parques, Pena ha confirmado una línea de ayudas para preservar el patrimonio provincial, con el condicionante de que este sea público.

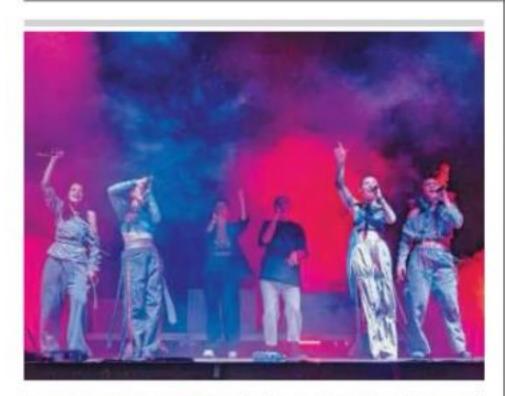



FILLAS DE CASSANDRA Y DE NINGHURES, JUNTOS

# Sorpresa en el Santiaguiño

Si la velada del sábado en el Campo do Souto de Padrón ya iba a marcar un hito en las Festas do Santiaguiño al reunir a dos formaciones de moda de la música gallega, De Ninghures y Fillas de Cassandra, ambos grupos lo acrecentaron al sorprender al público interpretando y bailando juntos varios temas. Primero Sara y María (Fillas de Cassandra) subieron al escenario durante el concierto de De Ninghures, y posteriormente fueron ellas quienes invitaron a este grupo a cantar y bailar una muiñeira. FOTO JUAN MARTÍNEZ

# Ames y Negreira revindican con las Noites en vela el patrimonio común y el apoyo entre concellos

Quinientas personas disfrutaron del concierto y la pirotecnia

MARÍA RODRÍGUEZ

SANTIAGO / LA VOZ

Ames y Negreira están unidos por muchos vínculos, y uno de ellos, el viaducto de Ponte Maceira, también es uno de los monumentos más icónicos de la comarcas de Santiago y Barcala, además de ser paso obligado del Camiño de Fisterra.

Desde el año 2016 ambos concellos organizan las Noites en vela, una actividad cultural que se vive a la luz de centenares de velas. En torno al millar se encendieron en la cita de este año, celebrada en la noche del pasado sábado con la asistencia de quinientas personas. Entre ellas se encontraban los alcaldes de los dos concellos, Blas García, y Ángel Leis. Ambos agradecieron el trabajo al equipo técnico que hizo posible que se cumpliese con el programa. Además, según señala el Concello amiense, «puxeron en valor o entorno da Ponte Maceira e a colaboración entre ambos concellos para sacar adiante un acto que, pese a ser relativamente novo, ambos rexe-

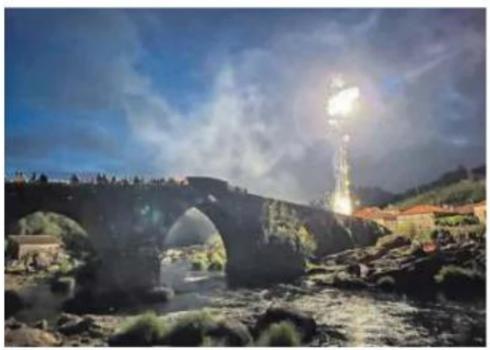

Música, velas y pirotecnia protagonizan las Noites en vela

dores lle auguran un futuro moi prometedor». También destacaron la importancia del apoyo entre concellos limítrofes a la hora de trabajar para la defensa y cuidado de enclaves como A Ponte Maceira.

Las agrupaciones musicales Son Elas y Lontreira se encargaron de amenizar la fiesta, que tuvo su momento más especial al inicio del espectáculo pirotécnico, cuando el alumbrado público se apagó, todo el puente se iluminó con el millar de velas, y seguidamente comenzaron los fuegos artificiales. El riesgo de lluvia de estos días puso en duda las Noites en vela de este año, pero finalmente se mantuvo la convocatoria. De hecho, el Concello de Ames considera que esta edición, que desde sus inicios solo tuvo que interrumpirse en los años 2020 y 2021 por la pandemia, fue una de las más exitosas.

# PARA TODOS LOS PÚBLICOS

# Ciencia

# El Museo de Historia Natural de la USC lanza una campaña de micromecenazgo

El Museo de Historia Natural de la Universidade de Santiago, que cumplirá en octubre su décimo aniversario en su localización actual, el parque de Vista Alegre compostelano, lanza una campaña de micromecenazgo a través de la plataforma de la USC Sumo Valor con la pretensión de extender a toda la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general la colaboración y compromiso que hasta ahora han dado riqueza y diversidad a las colecciones que alberga el museo, de enorme valor científico, histórico y didáctico, fruto del trabajo y generosidad de personal científico y coleccionistas de los siglos XIX, XX y XXI. Con los fondos que obtenga, el Museo ofrecerá actividades para darle más visibilidad.

# Festas do Apóstolo

# El afrobeat de Femi Kuti & The Positive Force

Hoy • 22.00 horas • Praza da Quintana • Gratis • Femi Kuti, que protagoniza hoy con su concierto las Festas do Apóstolo, es el corazón y el alma del afrobeat moderno, género que recoge el legado de su padre, Fela Kuti, y que revolucionó a varias generaciones de músicos, en Nigeria y en todo el mundo, al utilizar la música como arma para luchar por la justicia y la libertad. Femi y su banda, The Positive Force, son la vanguardia de este movimiento. Fela Kuti creó el afrobeat —ritmos tradicionales de Nigeria (yoruba) a la batería mezclados con el groove suave y delicado del highlife de Ghana y con el soul, el funk y el rhythm and blues estadounidenses— y lo popularizó en las décadas de los 70 y 80 con ritmos de baile pertinaces y atrevidos, y letras cargadas de declaraciones políticas que decían verdades como puños. Un cuarto de siglo después de la desaparición del legendario músico y activista de los derechos humanos, su mensaje y su lucha contra el colonialismo y la corrupción en África se mantiene vigente en todo el mundo a través de su hijo: «La música me sirve para luchar por unas condiciones de vida mejores en mi continente. No podemos esperar a que venga un líder, cada persona ha de luchar por una África mejor».



El músico nigeriano Femi Kuti.

# Danzas urbanas



La Mostra de Danza
Urbana AVD 173 llenó
al mediodía de ayer
la Praza da Quintana
de hip-hop, dancehall
y house dance con
exhibiciones de distintos
colectivos y talleres de
iniciación a las danzas
urbanas. Lo disfrutaron
los jóvenes sobre el
escenario y mucho
público foto xoán a soler

# CIRCO Y CINE

### Compañía Chimichurri 19.00 y 22.30 \* Plazas de Ma-

zarelos y de Lavacolla • Gratis • Además del concierto de Femi Kuti, las Festas do Apóstolo ofrecen hoy el espectáculo de nuevo circo de Chimichurri (Mazarelos, 19.00) y la proyección de «As neves» en Compostela Cinema (Lavacolla, 22.30). AMES

# Agrupación Os Castros

O Milladoiro • Gratis • El programa municipal estival de julio acaba hoy con la fiesta de la Madalena (Piñeiro), y la actuación del grupo Os Castros.

### SANTIAGO CADA HORA

**HOY EN GALICIA** 

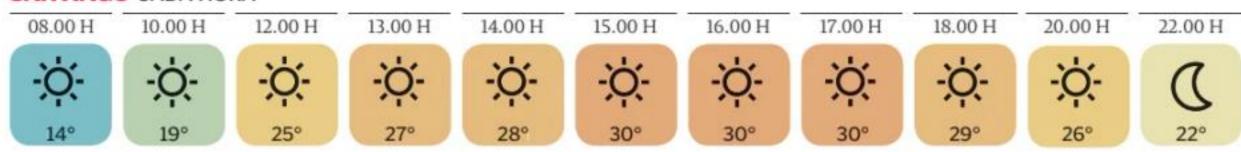



**EL SOL** 

#### TEMPERATURAS DE HOV

| Cudad       | máx   | min | Cludad              | mà  | sc mir |  |
|-------------|-------|-----|---------------------|-----|--------|--|
| Alicante    | 29    | 24  | Salamanca           | 33  | 14     |  |
| Almería     | 32    | 24  | San Sebastiár       | 122 | 17     |  |
| Barcelona   | 27    | 20  | S. C. Tenerife      | 24  | 19     |  |
| Bilbao      | 25    | 16  | Santander           | 22  | 16     |  |
| Burgos      | 28    | 10  | Sevilla             | 39  | 20     |  |
| Cádiz       | 26    | 21  | Toledo              | 37  | 19     |  |
| Castellón   | 29    | 18  | Valencia            | 30  | 22     |  |
| Ceuta       | 25    | 19  | Valladolid          | 34  | 12     |  |
| Córdoba     | 41    | 21  | Zamora              | 34  | 14     |  |
| Gerona      | 32    | 16  | Zaragoza            | 35  | 16     |  |
| Granada     | 36    | 21  | Amsterdam           | 22  | 13     |  |
| Ibiza       | 28    | 23  | Berlin              | 27  | -18    |  |
| Las Palmas  | 26    | 21  | Lisboa              | 35  | 17     |  |
| León        | 33    | 11  | Londres             | 24  | 12     |  |
| Logroño     | 31    | 13  | Moscú               | 22  | 15     |  |
| Madrid      | 36    | 17  | París               | 25  | 13     |  |
| Málaga      | 31    | 22  | Roma                | 30  | 21     |  |
| Marbella    | 30    | 22  | <b>Buenos Aires</b> | 18  | 6      |  |
| Murcia      | 35    | 24  | La Habana           | 33  | 23     |  |
| Oviedo      | 24    | 12  | Miami               | 30  | 25     |  |
| Palma Mallo | rca30 | 21  | Nueva York          | 30  | 20     |  |
| Pamplona    | 24    | 13  | Tokio               | 34  | -25    |  |



#### MAREAS A CORUÑA VILAGARCIA 05.43h (+3.6) 05.26h (+3.5) 11.42h (+0,7) 11.26h (+0,7) 18.00h (+4,0) 17.43h (+3,8) 23.31 (+0,6) 23.59h (+0,5) RIBADEO VIGO 05.50h (+3,8) 05.23h (+3,5) 11.48h (+0,8) 11.23h (+0,7) 17.38h (+3,8) 18.04h (+4,2) Α. 23.34 (+0,7) 23.54h (+0.5)

#### **EL MAR ATLÁNTICO NORTE**

Gran Sol: Marejada o fuerte marejada. Pazenn: Marejada y localmente fuerte marejada en el extremo noroeste. Iroise: Marejada. Yeu: Marejada o fuerte marejada. Rochebonne: Fuerte marejada o gruesa disminuvendo a marejadilla. Altair: Marejadilla y localmente marejada en el extremo norte, aguaceros dispersos. Charcot: Marejadilla y localmente fuerte marejada en el extremo sureste. Fisterra: Mareiada en el sur y mareiadilla en el norte. Cantábrico: Fuerte mareiada o gruesa disminuyendo a rizada o marejadilla. Azores: Mareiadilla, Josephine: Mareiadilla en el ceste, y fuerte marejada el este. Oporto: Fuerte marejada. San Vicente: Marejada o fuerte marejada. disminuyendo a marejadilla en el sureste al final. Cádiz: Mareiadilla o mareiada disminuvendo a marejadilla. Estrecho: Marejadilla o marejada.

#### **GALICIA MAÑANA**



Fuentes: MeteoGalicia, Xunta de Galicia (datos de Galicia), Agencia Estatal de Meteorología (isobaras y mar) y Meteored (predicciones de España, Europa y el mundo). J. A. Bustabad (datos astronómicos)

# Alerta naranja por calor en Galicia

# XAVIER FONSECA

REDACCIÓN / LA VOZ

Los episodios de tiempo seco en Galicia este verano se cuentan con los dedos de una mano. Y las temperaturas han sido discretas o inferiores a la media desde que arrancó la estación. Esta semana, por primera vez, habrá la triple combinación: condiciones secas, soleadas y cálidas.

El anticición de las Azores, que lleva semanas situado más al sur y al oeste de lo normal, se aproxima a la Península lo suficiente, permitiendo que se forme una dorsal anticiclónica a través de la cual llegará aire procedente desde África. Una baja térmica situada el norte del continente africano también pondrá de su parte para enviar aire caliente hacia España y Portugal. Este tipo de sistema de bajas presiones se produce como consecuencia del propio calor en la superficie que provoca que el aire, al calentarse tanto, pierda presión.

Una prueba inequívoca de que estamos ante la semana más calurosa del período estival es que la



Agencia Estatal de Meteorología ha decretado los primeros avisos por altas temperaturas en la comunidad gallega. Afectarán hoy y mañana a la zona del Miño de Ourense y a la costa sur.

Este lunes ya se espera un ascenso térmico muy notable, sobre todo porque veníamos de máximas bajas. Las Rías Baixas volverán a superar los 30 grados. En el norte también está previsto un ascenso de las temperaturas diurnas, aunque algo más suave debido al efecto suavizador que del nordés. A Coruña podría llegar hasta los 24 y Ferrol a los 28.

Mañana, la masa de aire tan cálida propiciará un nuevo ascenso del termómetro. En la provincia de Ourense se esperan valores de hasta 39 grados por primera vez en la estación. También será una jornada de calor intenso en ciudades como Santiago y Lugo, donde las máximas oscilarán entre 31 y 33 grados.

La novedad prevista para el miércoles será que se intensifica la circulación del viento del norte y de componente este. Así que el calor apretará, pero no tanto como hoy y mañana. En el norte existe la probabilidad de que el nordés genere incluso humedad de tipo bajo y, como consecuencia, pueda producirse un importante contraste entre las provincias del sur y del norte en lo referente tanto al estado del cielo como las temperaturas.

La previsión a medio plazo indica que a partir del jueves podría retirarse la masa de aire tan cálida de Galicia, pero no la influencia de las altas presiones. Hasta el domingo, se espera un tiempo bastante soleado y con temperaturas propias de la época del año.

# **TEJADOS**

LIMPIEZA IMPERMEABILIZACIÓN

www.teais.es

# PORTUGAL HOY

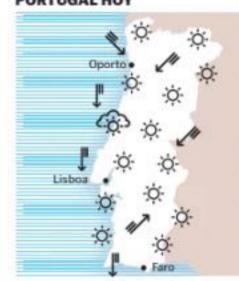

# **GALICIA AYER**

| Ciudad     | libros/m/ | remperaturas |     |
|------------|-----------|--------------|-----|
|            |           | mdx          | min |
| A Coruña   | 0         | 21           | 17  |
| Cuntis     | 0         | 24           | 13  |
| Ferrol     | 0         | 21           | 15  |
| Fisterra   | 0         | 21           | 15  |
| Lalín      | 0         | 23           | 9   |
| Lugo       | 0         | 24           | 10  |
| Monforte   | 0         | 27           | 10  |
| Santiago   | 0         | 24           | 12  |
| O Barco    | 0         | 28           | 11  |
| Ourense    | 0         | 29           | 11  |
| Pedrafita  | 0         | 21           | 8   |
| Pontevedra | 0         | 27           | 13  |
| Ribadeo    | 0         | 21           | 16  |
| Verin      | 0         | 28           | 9   |
| Vigo       | 0         | 27           | 14  |
| Vilagarcía | 0         | 25           | 15  |
| Viveiro    | 0         | 21           | 14  |
|            |           |              |     |

# LA LUNA



En primera persona

# Alvaro Reigosa Rodríguez

Investigador y copropietario de Business Research and Diamonds S.L.

# «Gracias a la USC hallamos muestras de materia más dura que el diamante»

Su empresa investiga como crear lonsdaleíta a partir del azúcar de forma sostenible

EMMA ARAÚJO

SANTIAGO / LA VOZ

El diamante, que simplemente es una forma especial de carbono cristalizado, es el material más duro creado por la naturaleza de nuestro planeta. También es una de las piedras preciosas más deseadas en joyería y con infinitas aplicaciones industriales, precisamente por su extrema dureza.

En realidad, no es el material más duro descubierto en la Tierra, ya que este récord se lo lleva la lonsdaleíta, un tipo de carbono encontrado en algunos meteoritos. Y al igual que se pueden crear diamantes artificiales, también es posible conseguir este superdiamante sintético. La dificultad es hacerlo de una forma lo menos costosa posible para el bolsillo y la naturaleza.

La empresa Business Research and Diamonds S.L. trabaja en ello desde hace cinco años, y si lo consigue a medio plazo parte del éxito corresponderá al Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico de la USC (Cactus). Álvaro Reigosa, propietario de esta firma junto con dos socios más, les llevó varias muestras y a la tercera se llevaron una muy buena sorpresa. «Gracias a la tecnología que hay en la Universidade de Santiago encontramos microestructuras en fase de diamante y también de lonsdaleíta, y esto nos ha supuesto un avance mínimo de dos años. Si no fuese por ellos y su metodología no estaríamos donde estamos», reconoce Reigosa especialmente satisfecho, por lo que para los siguientes procesos que necesite su empresa acudirá a la USC.

«Nuestras muestras ya no irán a otro sitio», confirma, y de paso, a este lucense afincado en Tenerife y formado en Vigo como

Rúa del Villar, 64. Santiago. CASCO HISTÓRICO 🚮

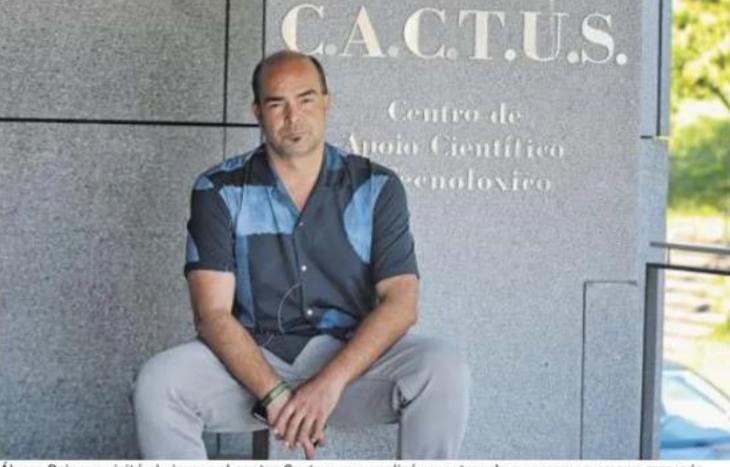

Álvaro Reigosa visitó el viernes el centro Cactus, que analizó muestras de su empresa. MARINA FERRADÁS

ingeniero técnico industrial, la relación con la USC le permitirá acercarse más a sus raíces, que cada vez echa más en falta.

Investigador a tiempo parcial, ya que debe compaginar su trabajo en el sector público con ese proyecto, calcula que dentro de otros dos años, los que han ahorrado, podrían tener más avances. Crear diamante sintético un 58 % más duro que el natural con la técnica que investiga puede ser un revulsivo porque permite obtenerlo de una forma mucho más sostenible que otras técnicas, ya que con la suya, ya patentada, buscan transformar la sacarosa, es decir, el azúcar común, en carbono y «agua supercrítica», y de ahí llegar a la lonsdaleíta. Este proceso abarata y simplifica toda la infraestructura necesaria para lo que es la síntesis de diamantes, por lo que su coste e impacto en el medio ambiente es mucho menor.

El personaje. Álvaro
Reigosa, lucense de 43 años,
compagina su trabajo en el
sector público en Tenerife
con la empresa Business
Research and Diamonds
S.L., que comparte con
dos socios. Ingeniero
técnico industrial por la
Universidade de Vigo, su
empresa contactó con los
técnicos del centro Cactus
(USC) por su tecnología
más precisa en análisis de
difracción.

Álvaro Reigosa explica que la lonsdaleíta tiene infinitas aplicaciones, ya que este material, al ser el más duro existente en la Tierra, recortaría tiempos y costes en procesos extractivos e industrias de todo tipo, incluida la minería. También permitiría cortar cualquier cosa con mucha más facilidad, incluidos los diamantes naturales. Y todo

ello a partir de elementos tan fáciles de conseguir como azúcar y agua. «El resultado nos sorprendió. Es un hallazgo notable que esperábamos conseguir dentro de unos dos años», reconoce este investigador, contento porque, argumenta, «mientras en algunas universidades teorizan sobre esto nosotros hemos demostrado que la técnica es viable».

«Si en un futuro desarrollamos estructuras mayores esto tendría una aplicación similar a la que tuvo el sílex en la Edad de Piedra. Podrías mecanizar absolutamente todo lo que se puede mecanizar y se aplicaría en todo tipo de herramientas y en la industria extractiva y minera. Con el desarrollo de esta tecnología podríamos tener una herramienta que permita perforar todo lo que se quiera en menos tiempo, creándolo de una manera más sostenible y con un equipo más asequible», añade.

# Himno español

U

Cristóbal Ramírez n buen amigo niega que este país gallego sea cainita. Dice que es «autosuicida», que ya tiene narices la cosa, y añade que

no pierde oportunidad de demostrarlo. Cuando el Concello de Santiago dio la espantada y se negó a poner una gran pantalla para ver el partido entre España e Inglaterra, mi amigo me llamó para soltar, todo ufano, «ves como teño razón».

La Diputación remendó el desastre, porque los ayuntamientos de A Coruña y Ferrol sí habían puesto respectivas pantallas gigantes con el inocuo fin de que sus ciudadanos -todos, nacionalistas y no nacionalistas, de Vox o de Sumar - sufrieran con el partido y disfrutaran con el resultado. El Concello compostelano hizo una tímida contraprogramación (un concierto a la misma hora) y quedó con las vergüenzas al aire: no impidió que en la ciudad, desde la Praza Roxa, se escuchara el himno español. La Diputación supo estar a la altura; la Corporación de Santiago, no.

Es una anécdota que, además, a estas alturas vacacionales y sin fútbol ya pasó al baúl de los recuerdos, pero que muestra a las claras que aquí, en la ciudad y en España entera, nadie es feliz si no se define por contraposición al otro, que resulta que es el vecino, el compostelano, el gallego y/o el español.

El resumen es que cuando la muy respetable ideología va por delante de los deseos o ansias de la llamada gente del común, la vía muerta por la que se transita puede acabar ante el abismo. La alcaldesa de Santiago debería reflexionar, salvo que quiera figurar en el catálogo de los fanáticos, cosa que me permito dudar. Está a tiempo, porque rectificar en el futuro es de sabios: el himno español es, simplemente, horrendo, pero no causa heridas de gravedad.

